# www.farodevigo.es DIARIO DECANO DE LA PRENSA NACIONAL





Irán amenaza a Israel con "el castigo más duro" tras matar en Teherán al líder de Hamás

El asesinato en su casa de Ismail Haniya anticipa una escalada en la región: "Venganza" / Págs. 25/26

Protesta en Teherán tras la muerte de Haniya. // AP



Jueves, 1 de agosto de 2024 Director: Rogelio Garrido

#### La merluza negra, el "oro" blanco antártico

Una treintena de buques como el "Argos Georgia" pescan en aguas australes una especie muy preciada que se mueve a 2.500 metros de profundidad / Pág. 35

# Contas carga contra el modelo que empleó la Xunta en el Cunqueiro: sobrecoste millonario e ineficiente

Cifra en 470 millones el dinero que Sanidade pagó de más | Reprocha que la empresa rebajase sus compromisos sobre camas o instalaciones La Xunta replica que con el modelo público la obra tardaría 15 años Pág. 2

### Sánchez califica de "magnífica" la financiación a la carta de Cataluña: "Un paso hacia la federalización"

Ironiza sobre las críticas del PP: "No sé cuántas veces se ha roto España" Rueda baraja ir a los tribunales



#### El crecimiento del empleo en Galicia eleva un 10% los ingresos por las retenciones

La recaudación bruta procedente de las nóminas supera los 2.100 millones entre enero y junio Pág. 31

#### El ministerio flexibiliza los criterios para formar médicos en los ambulatorios

Podrán especializarse en centros de salud con menos de cuatro facultativos adscritos

Pág. 16

#### **GALICIA**

La región de los 1.500 kilómetros de costa suma 43.000 piscinas / Pág. 19

#### ENCE

El Constitucional da vía libre al fallo que ratificó la prórroga de la concesión / Pág. 33



### "Nadalcaraz" dice adiós al sueño olímpico; el fútbol femenino camina firme

Los españoles caen ante una pareja de EE UU La Roja gana a Brasil (2-0 ) El básket femenino avanza a cuartos Págs. 36/45



Concentración de feriantes, ayer, ante el consistorio baionés. // Marta G. Bre

#### VIGO

#### La saturación de Rande urge un plan b para los viajes de cercanías

El puente soporta una media diaria de 65.000 usuarios, la mayoría no sale de Pontevedra / Pág. 3

# Contas cifra el ahorro del Cunqueiro en 470 millones de licitar obra y servicios por separado

Sanidade discrepa del cálculo y defiende que se habría demorado hasta 15 años ► El organismo fiscalizador concluye que no se lograron objetivos fijados, como el número de camas o la reducción del peso de Povisa

A. BLASCO

Al Consello de Contas de Galicia, en su plan de trabajo, le tocaba poner la lupa sobre la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro y su ejecución hasta el año 2021. Por primera vez, no solo valora la legalidad de un contrato, sino que profundiza de forma clara en su eficiencia y eficacia. Y el informe, que se hizo público ayer, es claro y contundente: falla tanto en lo primero como en lo segundo.

La Xunta optó en 2009 por un modelo de colaboración público-privada que le permitió evitar que la construcción del nuevo complejo le hiciera mella en el déficit y la deuda pública, en un momento de importantes restricciones al respecto. Una UTE adelantaba el coste de la construcción del hospital y el Sergas le pagaba durante los siguientes 20 años un canon por la gestión de los servicios no clínicos, además de concederle la explotación de otros, como la cafetería o el aparcamiento.

El órgano fiscalizador reconoce que "la Administración no estaría en condiciones de formalizar el contrato de las obras y de cumplir con los objetivos de déficit a los efectos de estabilidad presupuestaria sin renunciar a la ejecución de gastos corrientes o de otras inversiones" si hubiera optado por contratar por un lado la construcción y, por otro, los servicios. Lo que le reprocha a la Xunta es que lo hiciera sin un análisis "sólido" previo que avale esta opción como la más eficiente y eficaz; que simplificara los estudios de viabilidad pese a ser"una de las inversiones con mayor impacto llevadas a cabo" por la Administración gallega; que elaborara un contrato en el que incurre en cuestiones sin "soporte legal"; o que hiciera un "débil"seguimiento de los trabajos.

Concluye que, como resultado, las arcas deberán desembolsar 470 millo-



El Cunqueiro, en primer término, y el Meixoeiro, al fondo. // Marta G. Brea

nes más que si se hubiera optado por la fórmula tradicional, que se redujo la superficie hospitalaria sin que esto se tradujera en la rebaja del precio y que no se alcanzaron objetivos inicialmente fijados en la memoria justificativa, como aumentar la capacidad del Chuvi para reducir su dependencia de Povisa.

Sanidade discrepa del cálculo. Insiste en que "o modelo escollido era o único que resultaba factible na conxuntura económica existente" y señala que el plazo se habría demorado "hasta en 15 años". Contas admite que fue inferior al tiempo medio de ejecución.

· Sobrecoste. Tras hacer un detalla-

do estudio comparativo, Contas concluye que la licitación de la obra por un lado y los servicios por otro "es más eficiente" ya que "se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste". En concreto, lo cifra en 470.469.422 euros, IVA incluido. Este es el resultado de la comparación de las cifras brutas: la diferencia entre pagar la obra del hospital al contado y luego contratar los servicios o pagar la hipoteca a plazos. Pero también hace el análisis eliminando variables como la inflación o el coste del dinero. Es lo que se conoce como valor actual neto y permite comparar dos opciones que suceden en tiempos diferentes. Sigue siendo más eficiente la opción tradicional. En concreto, casi 166 millones de euros más barata.

 Menos superficie, igual precio. Indica que, con respecto al proyecto básico, se redujo en dos ocasiones la superficie útil hospitalaria. Una en 10.927 metros cuadrados, en el pliego de condiciones técnicas. Y otra, en 11.792, cuando ya estaba adjudicado el contrato. "Evidencian una planificación insuficiente" y, la última, "contraviene" principios como el de transparencia en la contratación. Aunque la Xunta "no asumió sobrecostes" por la obra, la merma de superficie no se tradujo en una reducción del precio de la construcción o de los servicios a los que esta afecta,

como la limpieza. La Xunta asegura que no se produjo modificación alguna con respecto a las prescripciones técnicas.

- Cuestiona la fórmula de pago. Contas verificó que tanto la revisión de los precios como la facturación respeta las condiciones previstas en los pliegos, pero cuestiona la fórmula de actualización. Entiende que Sanidade debió establecer un canon fijo por las obras y otro variable por los servicios y revisar solo este último.
- Metas incumplidas. "No se consiguieron alcanzar completamente los objetivos fijados", reprocha Contas. Señala que "en la memoria de justificación" se especificaba el fin de llegar a 2.000 camas en el Chuvi, pero "el mayor número" de las "instaladas en el período fiscalizado fue de 1.366 camas en el año 2020". "Lo mismo acontece con los objetivos fijados en cuanto al número de instalaciones, procesos asistenciales y reducción del peso relativo con el sector privado (Povisa)", critica. Sanidade justifica que "a evolución das tecnoloxías de diagnóstico e tratamento, así como as modalidades organizativas e funcionais dos servizos poden determinar a maior ou menor necesidade de camas", por lo que pide que no se examine como "parámetro absoluto ou illado".
- Otras reacciones. "En lugar de financiar o hospital con fondos públicos, recorreuse a fondos privados que funcionaron como prestamistas, incrementando significativamente a carga financeira sobre a cidadanía", criticó el PSdeG, que subraya "a necesidade urxente de reconsiderar a xestión e financiamento" do Cunqueiro para "garantir que os recursos públicos sexan utilizados de maneira eficiente".

# La UTE contrató y pagó a los encargados de supervisarla en las obras

A la hora del control que la Administración lleva a cabo sobre la concesión, el órgano fiscalizador reconoce la labor "efectiva" sobre la prestación de los servicios no clínicos, con penalizaciones por calidad o falta de disponibilidad. En cambio, es más duro con la fiscalización que se llevó a cabo durante la contratación y la fase de obras. Habla de "debilidad" en este seguimiento.

El control de la construcción se confió a una Oficina Técnica de Seguimiento, encomendada a la empresa pública Galaria. Pero señala el Consello de Contas que, en la práctica, "la contratación de sus integrantes fue realizada por la propia concesionaria, con la supervisión de Galaria". "Esto no sólo supuso que las contrataciones no se realizaran con las garantías que ofrece la legislación para los contratos públicos, sino que también supone un riesgo en la efectividad del control", reprocha.

Por otra parte, censura que en una obra de esta cuantía se simplificara la tramitación administrativa renunciando al estudio de viabilidad y optando por uno económico-financiero externalizado. Se contrató a Pricewaterhouse Coopers y destaca que el texto contiene hipótesis que "no están correctamente determinadas" y que pueden "inducir errores" en el cálculo de la inversión. Además, advierte que este aludía a un plazo de prestación de servicios de 17 años y acabaron siendo 20, así como que incluía también la prestación de los servicios no clínicos en el centro Taboada Leal y el PAC de Vigo, que finalmente fueron excluidos.

# La ampliación de la concesión al resto del Chuvi "no tiene soporte legal"

A cambio de la construcción del nuevo hospital, Sanidade le concede a la sociedad concesionaria la explotación de espacios comerciales en el Álvaro Cunqueiro y la prestación de servicios no clínicos –limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento... – durante 20 años. Pero estos últimos no solo en Beade, sino también en el Meixoeiro y el Nicolás Peña, donde se venían prestando por otras empresas. El organismo fiscalizador advierte que esto "no encuentra soporte legal en la legislación de contratos vigente en el momento de la licitación".

Indica que las concesiones de obra pública sobre espacios en los que no se ha realizado ninguna transformación se usó con autopistas, pero fue criticada por el Consejo de Estado en un dictamen en 2001. Es decir, anterior a esta licitación.

Sostiene que tampoco tiene cabida como contrato mixto, por lo que entiende que "la prestación de servicios contratada debió limitarse al Nuevo Hospital de Vigo". "La ampliación del objeto del contrato puede reducir el número de empresas con capacidad para presentar oferta, con una menor probabilidad de obtener para la Administración un mejor precio de los bienes y servicios prestado y, por ende, menor eficiencia de la licitación", advierte el informe.

También pone en cuestión los criterios de solvencia técnica y los de adjudicación en el proceso de licitación. No los ve "adecuados". FARO DE VIGO
JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

VIGO = 3

# El "embudo" de Rande evidencia la falta de alternativas en la movilidad del área

El puente soporta 65.000 viajeros al día, teniendo el 90% de ellos su destino dentro de la provincia Ni el tren ni el transporte de ría logran reducir el tráfico tras la ampliación

VÍCTOR P. CURRÁS

Las kilométricas colas generadas por los cuatro incidentes del mes de julio en Rande han puesto en evidencia una difícil situación: a pesar de la ampliación con el tercer carril estrenada en 2017, el puente sigue siendo un "punto caliente" para la movilidad al no tener capacidad de absorción ni alternativas reales pese a su elevado uso. Según el Big Data del Ministerio de Transportes 65.243 personas utilizan cada día el viaducto que preside la ría de Vigo, solo por detrás de las 74.996 que emplean los accesos a la ciudad a través de la AP-9 a su paso por Chapela. La cifra es la más alta de Galicia -la Avenida de Alfonso Molina en A Coruña completa el podio con 65.000 usuarios diarios-y solamente los accesos a Bilbao los superan en todo el noroeste peninsular.

Las cifras publicadas por el Visor Hermes evidencian que el puente de Rande, a pesar de disponer todavía de un peaje en la sombra, es una pieza en la movilidad cotidiana de miles de vigueses y gallegos. El 90% de los viajes realizados tienen su origen y destino dentro de la provincia de Pontevedra. En los viales en los que se bifurca en su cabecera norte destacan la Autovía do Morrazo (AG-46 con 29.642) o la carretera hacia Moaña (PO-551 con 10.900 viajeros diarios). Completan la encrucijada la AP-9 hacia Pontevedra (18.352) y la N-550 por Vilaboa (13.000) con tráficos también mayoritariamente "cortos" al ser inferiores a los 50 kilómetros. Los datos provienen del análisis de movilidad con tecnologías bigdata a partir de los registros anonimizados de telefonía móvil del martes 18 de octubre de 2022; por lo que retrata un día normal de invierno sin el efecto de los viajes a la playa, puentes u otros festivos. Durante el verano Rande llega a registrar picos de 75.000 vehículos debido a los desplazamientos a los arenales de O Morrazo, generándose atascos de hasta 6 kilómetros como los del 21,28 y 29 de julio.

Este fenómeno ha ido en auge desde que en 2006 se levantaron las barreras de las cabinas de peaje de O



Atasco en el puente de Rande por un accidente en su interior esta primavera. // José Lores

El acceso a Vigo y

Rande son los dos

puntos de mayor

tras los de Bilbao

tráfico del noroeste

Morrazo o con la conversión del CG-4.1 en autovía hasta Cangas. Sin embargo, Audasa continúa ingresando 1,30 euros por cada vehículo que toma la salida 147B y rentabilizará al

máximo la ampliación del puente a la que inicialmente se opuso, ya que la concesionaria podrá incrementar un 1% anual sus tarifas para sufragar esta obra. Al mismo tiempo, las reten-

ciones en este vial no le provocan pérdidas ya que las barreras continúan funcionando durante las mismas. Y aunque el tercer carril ha aliviado la presión del tráfico, las previsiones son de crecimiento a medio y largo plazo. Quedando la idea de levantar un

Quedando la idea de levantar un segundo puente entre Bouzas y Cangas como un proyecto casi irrealizable, los 1.558 metros inaugurados ha-

> ce 43 años son la única alternativa realista para comunicar todos los puntos a ambos lados de la ría de forma eficiente. Si bien el transporte de ría vive una nueva etapa dorada con más de 3.600 via-

jeros al día, su ámbito de actuación es limitado. Aún contando con un elevado uso por parte de trabajadores, estudiantes e incluso turistas, numerosos núcleos de población en Cangas (77,5% del total) o Moaña duplican el tiempo de viaje al optar por el barco.

La intermodalidad brilla por su ausencia con el Vitrasa en Vigo –excluido por falta de acuerdo del Transporte Metropolitano– o la inexistencia de lanzaderas a las playas de Aldán o Bueu. De esta forma es difícil que, al igual que durante las luces de Navidad, los ciudadanos opten por este medio en lugar del coche.

#### Ni un tren por hora

Una vez confirmado que el tráfico del área metropolitana debe pasar por Rande, la única manera de reducir el "embudo" pasa por reducir los pasantes entre el norte y el sur de la provincia. Casi 20.000 personas al día pagan los peajes de la AP-9 entre Vigo y Pontevedra a pesar de que el tiempo de viaje y el coste en tren se redu-

#### La AP-7 que Puente liberó por "saturación" tiene el mismo tráfico

El 16 de julio el ministro de Transportes se congratulaba a través de sus redes sociales: "La AP-7 a su altura por Alicante funciona ya con las barreras de los peajes levantadas". La decisión de Óscar Puente de liberar la circunvalación de esta urbe previo pago de 400 millones contrasta con la negativa del mismo gobierno a investigar la prórroga de la AP-9 o a amortiguar las subidas en la misma con cada Año Nuevo, alcanzando este 2024 un alza del 6,4%.

Esta medida se justificaba debido al desigual tráfico entre los dos viales que rodean la capital de la Costa Blanca: hasta 75.000 viajeros al día por la gratuita y 20.000 en la de pago. Curiosamente en la ría de Vigo la proporción es a la inversa, con 65.000 viajeros en la alternativa de pago –aunque con peaje en la sombra– y picos de 18.000 en la N-550 a su paso por Redondela o Arcade.

De esta manera los ciudadanos y empresas gallegas siguen pagando por circular por una vía saturada, sin una alternativa rápida, segura y gratuita y cuya prórroga está siendo investigada por la Comisión Europea.

ce a la mitad.

En este caso las virtudes del Eje Atlántico de Alta Velocidad vuelven a convertirse en defectos. La línea que deja en apenas 15 minutos el trayecto desde la estación de Urzáiz a la ciudad del Lérez sigue con las mismas 10 frecuencias al día por sentido con las que se inauguró. Ni el crecimiento de viajeros con los bonos gratuitos ni la ocupación del 142% en la línea hasta A Coruña han hecho que Ministerio de Transportes y Renfe refuercen una ruta que cumpliría los requisitos para ser transformada en Cercanías.

A ello se suman los siete regionales en Guixar que dejan la frecuencia de 5 de la mañana a diez de la noche por debajo de la hora; una cifra insuficiente para reducir los desplazamientos por carretera ante la falta de plazas y sus precios.

### Portugal mejorará el tren hasta Valença con los Arco que compró a Renfe y reformó

Incrementará el confort y la velocidad a 160 km/h en la línea a Oporto

VÍCTOR P. CURRÁS

Mientras la línea de Alta Velocidad que unirá Vigo, Oporto y Lisboa continúa su lento –y accidentado– proceso burocrático, Portugal continúa con mejoras el tren convencional que llega hasta la frontera. Según avanza el Diário de Noticias luso, Comboios de Portugal unificará todos los servicios regionales de su "Linha do Minho" hasta Valença con los trenes Arco que compró a Renfe y reformó por 1,65 millones de euros. Estos coches serán remolcados con locomotoras de la serie 2600, capaz de alcanzar los 160 kilómetros por hora frente a los 120 actuales.

Los coches rescatados tras la pandemia mejorarán el confort, fiabilidad y velocidad del servicio entre Oporto, Nine, Viana y la localidad fronteriza. En 2022 el entonces ministro Pedro Nuno Santos expresó su voluntad de que dichos convoyes se usaran en el Tren Celta hasta Vigo, sustituyendo a los vetustos "camellos" de la serie 592.



Tren Arco reformado en la estación de Valença do Minho.// Marta G. Brea

# Vigo suma otra distinción a favor de su eficiencia y humanidad

El galardón Ciudad de la Cultura y la Innovación lo otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

P. P.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha otorgado a la ciudad olívica la distinción "Ciudad de la Cultura y la Innovación". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, valoró la distinción porque se reconoce a la urbe como "ciudad de la industria, de la empresa, de la economía, de la investigación y del I+D,". Además, se tuvieron muy en cuenta "las tecnologías que utilizamos en las nuevas formas de transporte como los ascensores, las escaleras mecánicas o las rampas mecánicas", explicó el regidor.

Caballero destacó que el nuevo premio se une a los 23 galardones que reconocen "el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para tener una ciudad más eficiente y humana en el ámbito de las *smart cities*", comenta.

Entre los premios a la ciudad se cuentan el galardón del LOOP Design Awards al HALO, el de la publicación Elevator World por las rampas de Gran Vía, así como "Proyecto del Año" en materia de movilidad, y el de Socinfo Digital "Galicia TIC" en la categoría de administraciones públicas por el Gemelo Digital. El alcalde incidió en que las distinciones son el reconocimiento de una forma de hacer "smart cities, una ciudad moderna e inteligente, y de la tecnología puesta a disposición de la gente de forma gratuita para todos los ciudadanos".

#### Caballero y el obispo

Abel Caballero se reunió ayer con el nuevo obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Antonio José Valín. Este primer encuentro oficial sirvió para que el alcalde reiterara la voluntad de colaboración y participación del Ayuntamiento en actos de la ciudad, como las procesiones del Cristo de la Victoria, que se celebrará el domingo 4 de agosto, y la de Semana Santa. El lunes 5 de agosto, a las 12.30, en la Carballeira de A Guía, el obispo de Tui-Vigo, Mons. Antonio Valín Valdés, presidirá por primera vez la eucaristía solemne en honor de la Virgen de las Nieves.



Abel Caballero, ayer por la mañana, en la presentación del descenso en O Marisquiño 2024.

#### Del Castro al Berbés, descenso en O Marisquiño

Uno de los clásicos de O Marisquiño es el descenso de mountain bike por el centro de la ciudad. La prueba siempre inicia desde la fortaleza del Castro, que se eleva 149 metros por encima del mar, del que se separa apenas a un kilómetro de distancia. Ayer, martes, los organizadores del O Marisquiño y Abel Caballero presentaron la prueba de MTB de la vigésimo cuarta edición del festival. El recorrido que tendrán que recorrer los riders entre las calles del centro de la ciudad será de dos kilómetros y estarán plagados de saltos, wallrides, drops y peraltes.

Está programada para el sábado 10 de agosto, dentro de los cuatro días de competición, que para Caballero, es "una forma de sentir y practicar estos nuevos deportes con tantas variedades". Esta fiesta de la cultura y deporte urbano se celebrará en Vigo entre el 8 y el 11 de agosto.

El montaje del circuito comenzará el próximo sábado, con la distribución y provisión del material de seguridad, vallado y rampas, para proceder a instalar todos los elementos desde el lunes 5 al viernes 9 de agosto. Es una prueba extraordinaria porque la vistosidad de las diferentes partes del descenso es única. En la prueba se hace posible lo imposible, porque los deportistas en el descenso hacen saltos que desafían todas las leyes de la física", apuntó Caballero.

El alcalde incidió en que el Concello aporta un total de un millón de euros en la cita anual que convierte a Vigo en el centro neurálgico de la cultura urbana. Además, incidió que O Marisquiño este año "será la segunda olimpiada, ya que seguramente medallistas de París van a estar practicando deporte y compitiendo en Vigo".

### La ciudad se prepara para los turistas con consignas inteligentes en la estación de ría

Permiten a visitantes guardar pertenencias 24 horas todos los días del año

B.M.

A la vez que aumenta la actividad turística, la ciudad se prepara más y más para hacer más agradable la estancia de los visitantes. La estación marítima de ría, ubicada justo frente al Hotel Bahía, ya dispone de consignas inteligentes—se usa un código para abrirlas—, en las que podrán guardar sus pertenencias de forma segura, ya que están videovigiladas y con alarma 24 horas los 365 días.

Acudió a la inauguración David Regades, el delegado de la Zona Franca de Vigo, entidad que gestiona la estación de ría. Este servicio que suma ahora permite a los turistas pasear por la ciudad sin tener que llevar las maletas,por ejemplo,antes de que se les permita entrar en su alojamiento o de partir hacia otro destino.

La emprendedora que pone en marcha este negocio en pleno centro es Verónica Pérez. El precio: 9,90 euros al día por un espacio de 409 mm x 570 mm x 841 mm.

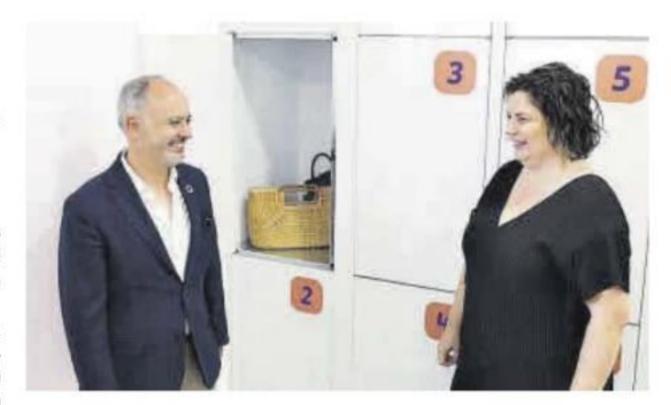

Regades y Pérez, al lado de las consignas inteligentes. // Alba Villar



#### La banda Él mató a un policía motorizado actúa en Vigo en septiembre

La banda argentina de indie rock Él mató a un policía motorizado actuará el 22 de septiembre en el festival vigués Underfest. Llegan en el mejor momento de su carrera tras su Latin Grammy como Mejor Álbum de Rock y sus dos actuaciones históricas en el emblemático estadio Luna Park de Buenos Aires. El grupo se suma al resto de confirmaciones de la séptima edición: Richard Hawley, Stone Foundation, Gigolo Aunts, Fink y La Cendejas.

FARO DE VIGO VIGO = 5 JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

# "Si activáis la alarma empiezan los tiros"

- ▶ Otro atraco, el del botín de 117.000 euros de Martínez Garrido, está próximo a juicio
- Los ladrones, que huyeron en el coche del director del banco, afrontan 5 años de cárcel

M. FONTÁN

"Si activáis algún sistema de alarma empezarán los tiros". La intimidante advertencia, pistola en mano, surtió efecto. El 14 de abril de 2023 dos atracadores huveron de una sucursal bancaria de la avenida de Martínez Garrido de Vigo con un abultado botín de 117.465 euros. Se llevaron los algo más de 55.000 euros que había en la caja fuerte, otros 16.090 del dispensador y 45.905 de un cajero automático. Había un segundo cajero, pero su mecanismo dio error y no se abrió, lo que evitó que la cantidad sustraída todavía fuese mayor. Antes de irse apresurados de la oficina, donde en el momento del robo había cuatro trabajadores y un cliente, exigieron al director las llaves de su vehículo, un BMW 320D aparcado en las inmediaciones y en el que los experimentados ladrones escaparon.

Este asalto ocurrido hace ya más de un año, en un 2023 que se vio sorprendido por una inusual oleada de atracos bancarios, pronto irá a juicio. Si hace dos semanas fueron Laureano Fernández Rodríguez, Lauri, y Edelmiro Fernández Rial, Miro, de 56 y 57 años respectivamente, quienes se sentaron en el banquillo por el robo frustrado ocurrido en la sucursal de Coruxo, en el caso del de Martínez Garrido los que deberán comparecer como acusados cuando se celebre la vista son otros dos históricos: Miguel Ángel Francisco Oterino, Migallas, de 56 años, y José Javier Tielas Solla, de 59. La Fiscalía les acusa de delito de robo con intimidación y solicita que el primero sea condenado a 5 años de prisión -se le aplica la circunstancia agravante de reincidencia ya que sus antecedentes penales son computables-, mientras que para su supuesto compinche plantea 4 años y 8 meses.



La Policía Nacional investigó el atraco y detuvo a los acusados. // A.V.

La Policía recuperó

parte del dinero,

32.295 euros, tras

las detenciones

gueses fueron enviados de nuevo a prisión a raíz de los robos bancarios del pasado año. Migallas y Tie-

las son dos de ellos, pero entraron por otros asaltos ocurridos con posterioridad al de Martínez Garrido, ya que cuando fueron detenidos por este

caso quedaron en libertad provisional. "Como cometimos otros, nos quieren colgar este", afirmaban a los periodistas entonces a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Se

Seis veteranos atracadores vi- fueron libres del juzgado, pero meses después no pudieron eludir la cárcel: Migallas ingresó en noviembre pasado y Tielas lo hizo en abril

> de este año, por su supuesta implicación en el mayor robo bancario de los últimos años en Vigo, el del botín de los 309.150 euros de Gran Vía.

El atraco de Martínez Garrido ocurrió el 14 de abril de 2023, casi a la hora de cierre de la oficina. Eran las 13.55 horas cuando, según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, los ladrones accedieron con pocos segundos de diferencia a la sucursal: provistos con pistolas y con sus rostros ocultos, conminaron a un cliente y a los cuatro trabajadores que estaban allí -el director, la subdirectora y dos empleadas- a dirigirse al recinto de la caja fuerte."¿Quién conoce las claves para abrir todo?", preguntaron, refiriéndose con ese "todo" a dicha caja fuerte, a los cajeros automáticos y al dispensador. La empleada que tenía esa información respondió y los atracadores le exigieron que introdujese los códigos y activase los mecanismos de apertura de los dispositivos, que tienen cada uno un retardo de 10 minutos.

#### Indemnización

Los asaltantes se hicieron con 117.465 euros y escaparon en el coche del director del banco, que fue posteriormente localizado por la Policía Nacional "sin desperfecto alguno". Este vehículo, de hecho, ha sido clave en la investigación ya que, a raíz de la inspección realizada en el mismo, se halló ADN de uno de los encausados. Fue transcurridos casi un mes desde el robo cuando los agentes detuvieron a los hoy acusados como supuestos autores de este atraco de Martínez Garrido, encontrando en poder de uno de ellos parte del dinero sustraído, en concreto 32.295 euros. El resto del botín nunca apareció, por lo que el Ministerio Público solicita que ambos procesados indemnicen conjunta y solidariamente al banco con dicha cuantía, que ascienda a casi 85.000 euros.

La causa por este atraco fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo y la competencia para la vista oral en la que comparecerán los históricos delincuentes será de uno de los juzgados penales de la urbe olívica.

#### Condenado a pagar un millón de euros por un fraude fiscal ocurrido en 2012

R.V.

La empresa Star Hard y su administrador, Francisco L.M., han sido condenados a pagar más de un millón de euros por fraude fiscal al deducir irregularmente, a través de compras falsas, el IVA que la sociedad debía abonar. Tanto el administrador como la sociedad mercantil, que ha de disolverse, deben indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 600.000 euros. además de abonar multas de 305.000 euros, en el caso de la empresa, y de 151.000, por parte del empresario. La sentencia aún no es firme.

En la vista, que se celebró en junio en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, el procesado, condenado a 6 meses de prisión, admitió los hechos, mientras que otro presunto defraudador se declaró en rebeldía. Francisco L.M. compareció por videoconferencia con una conformidad con el fiscal para rebajar la pena de prisión a seis meses por dilaciones indebidas, así como las cantidades a abonar, pero en el momento del juicio no tenía un acuerdo con la abogada del Estado. En la vista de junio también tendría que haber comparecido el administrador de Gruispan Informatic, que no se presentó. Los hechos ya se remontan a hace más de una década, a 2012.

#### Archivan el caso del hombre que se cambió de género al no denunciar su pareja

R.V.

Un redondelano eludía hace una semana ser detenido por la presunta comisión de un delito de violencia de género, teniendo que arrestarlo los agentes por violencia doméstica, tras informar a los efectivos que cambió recientemente su sexo registral, algo que confirmó mostrándoles su DNI. También en el Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela que estaba en funciones de guardia en dicha fecha la causa se tramitó por dicho delito de violencia doméstica, si bien finalmente se archivó ya que tanto el hombre como su pareja -también arrestada ya que ambos presentaban lesionesse acogieron a su derecho a no declarar tras pasar a disposición judicial y renunciaron a interponer sendas denuncias.

### La familia del fallecido tras el concierto de Karol G busca a testigos de la agresión

Piden colaboración ciudadana de cara a la causa judicial que se tramita en Madrid: "No hay malentendido que justifique una agresión de tal magnitud"

M. F.

La familia del vigués Juan Fernández González fallecido tras una agresión sufrida la madrugada del 24 de julio a la salida del último concierto de Karol G en Madrid ha hecho un llamamiento público para intentar localizar a testigos de cara a esclarecer lo ocurrido en la causa judicial en curso. El investigado, un mallorquín de 33 años que golpeó a la víctima tras lo cual ésta se cayó y golpeó el cráneo contra la acera, quedó en libertad provisional con la imputación de delito de homicidio imprudente.

Juan Fernández, trabajador de banca de 41 años, había asistido al concierto en el estadio Santiago Bernabéu con unos amigos. Fue a la salida, mientras caminaba por la calle Damián hablando por videoconferencia con su novia, cuando sufrió la agresión a raíz de un malentendido, después de que una madre y sus dos hijas creyesen erróneamente que las estaba grabando a ellas."Hacemos un llamamiento urgente a todas las personas que pudieron ser testigos de este brutal ataque para que colaboren con su testimonio en el proceso judicial ya en curso. La cooperación ciudadana es crucial para esclarecer lo ocurrido. Si viste algo, por favor, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico justiciaparajuanfernandez@gmail.com", afirman en un comunicado, en el que denuncian que "no hay malentendido que justifique una agresión de tal magnitud".

"Familiares y amigos estamos devastados por el fallecimiento de Juan y las circunstancias violentas en las que ocurrió. Tenemos el firme propósito de trabajar para que se haga justicia y para que, entre todos, evitemos que esto vuelva a suceder", afirman. La víctima estaba

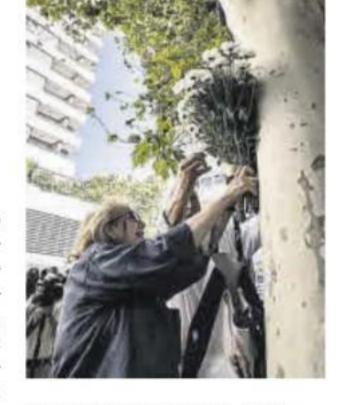

Homenaje a la víctima. // E.Press

afincada en Madrid desde su época universitaria. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, que, como medidas cautelares, retiró el pasaporte al investigado, que debe comparecer cada 15 días en sede judicial.



María, con una blusa blanca y azul. A su izquierda, Raquel. Detrás, su sobrino José y cuñado Juan.

# De Estados Unidos a Vigo para verse 20 años después

María Navia, vecina nacida en Uruguay, se reencuentra con su hermana Raquel, su cuñado y su sobrino tras más de dos décadas

#### **BORJA MELCHOR**

"Sentir que es un soplo la vida. Oue 20 años no es nada".

Estas palabas del cantante uruguayo Carlos Gardel, de su clásico Volver, podrían ser la banda sonora del momento que está viviendo María Navia, una vecina de Vigo que se reencontró recientemente con su hermana Raquel tras más de 20 años alejadas. Nacidas en Uruguay, como el artista que dio alas al tango, volvieron a verse para intentar recuperar en unas semanas en Vigo todo el tiempo que caminaron separadas.

El 18 de julio, llegó a Peinador Raquel con su marido, Juan Zubiria, y el hijo de ambos, José Pedro Lima, de 25 años. Residen actualmente en Estados Unidos, a más de 5.000 kilómetros de Vigo, donde María vive desde hace unos 19 años –pasó por Málaga y Granada antes de llegar a la ciudad olívica–. Decidieron volver a verse

tras pasar María por varios problemas de salud. "El corazón nos decía que el momento era ahora", explica esta viguesa de adopción.

Reconoce estar "muy emocionada".Le cuesta describir cómo se siente y los días con su familia se le esca-

#### LASFRASES

MARÍA NAVIA VECINA DE VIGO

"El corazón nos decía que el momento de volver a vernos era ahora. Estoy feliz" RAQUEL NAVIA HERMANA DE MARÍA

"Somos 6 hermanos repartidos por el mundo. Soñamos con juntarnos todos" pan entre los dedos. "Se pasan rapidísimo. Están en mi casa y no me lo creo. Al principio, nos mandábamos cartas y nos llamábamos. Más tarde, ya nos comunicábamos por videollamada", explica María, que asegura estar "muy feliz por este reencuentro tan ansiado". Para ella, estas más de dos décadas no son nada al lado de la euforia por volver a verse.

La familia ya recorrió los lugares más turísticos de la ciudad de la mano de la anfitriona, que traslada el placer que les provocó visitar juntos Samil y O Castro, los dos sitios de Vigo con más encanto, en su opinión: "Se quedaron enamorados". También conocieron otros rincones de Galicia, como Santiago. "Es demasiado tiempo sin vernos. Ya era hora. La última vez que había visto a mi sobrino, tenía cuatro años", recuerda María.

Raquel comparte la emoción de su hermana. "Es un viaje que teníamos programado desde hace un tiempo. La rutina de cada uno hace que los días vuelen y, como María estuvo con problemas de salud, no quisimos esperar a que las cosas se agravasen para reencontrarnos. Espero que Dios le preste muchos años más de vida", anota antes de comentar que le calentó el corazón volver a ver a sus sobrinas, de 31 y 36 años, en una ciudad tan "bonita" como Vigo, de la que destaca el ambiente en las calles, la limpieza y la organización.

La hermana de María deja claro que la familia está "muy unida". "Somos seis hermanos repartidos por el mundo: Uruguay, Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Soñamos con juntarnos todos en algún momento", apunta. Por ahora, disfruta con su hijo y marido en Galicia, donde estarán hasta el miércoles que viene.

Su marido, Juan, asegura que el reencuentro era un "objetivo". Le da las gracias a Dios por hacerlo posible. "Es muy importante para nosotros", indica antes de señalar que, hace unos años, ya tuvieron la suerte de ver a una de las hijas de María en Estados Unidos. En su estancia en Vigo, se encarga de deleitar a los suyos con comida: es chef. De la ciudad, destaca la organización de los supermercados y el pescado fresco. "Es lindo caminar y tener negocios cerca", finaliza.



Pedro Rojo Otero.

#### Pedro Rojo releva a Alfonso Rueda en el Consejo de administración del Puerto de Vigo

El presidente de la Xunta deja de ser vocal "a petición propia"

#### REDACCIÓN

El presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, cesó "a petición propia" como vocal del Consejo de Administración del Puerto de Vigo, según la orden recogida ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por lo que dejará de acudir a las reuniones administrativas. Lo sustituye en el puesto el secretario xeral de Medios de la Xunta, Pedro Rojo Otero.

Rueda era vocal nombrado desde el año 2017, momento en el que era vicepresidente de la Xunta, y renovó su posición en 2021. De este modo, el presidente gallego deja de formar parte del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Con Rojo, se completa el cupo de nombramientos que la Xunta puede realizar para representar a la comunidad en el órgano de gobierno de la entidad liderada por Carlos Botana, del que forman parte el alcalde, Abel Caballero; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; o el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas.

# El BNG denuncia pintadas fascistas y de exaltación del nazismo en O Castro

#### REDACCIÓN

El BNG denunció la presencia de pintadas fascistas y de exaltación del nazismo en el lugar de la memoria del monte de O Castro. Demandó al Concello que proceda "de inmediato" a la retirada de estas inscripciones "que atentan contra a memoria democrática nun espazo que lembra o fusilamento de 136 persoas a mans do réxime franquista".

"Esta acción é un síntoma máis do avance do discurso do odio que empurra a dereita reaccionaria e ultraespañolista, e que debe ser confrontado con toda a firmeza por parte das institucións democráticas", defendió el portavoz municipal del Bloque, Xabier Pérez Igrexas. Subrayó



Pintadas fascistas y de exaltación del nazismo en O Castro.

que "a memoria permite sermos o que somos colectivamente".

Llamó a "redobrar esforzos" para

eliminar "toda a simboloxía franquista e fascista" de Vigo, entre la que cita "a Cruz dos Caídos do Castro".

#### Las entradas para Melendi en Castrelos, a la venta el martes

El PP solicita buscar una alternativa para suplir el "show" cancelado de UB40 ft. Ali Campbell

B.M.

Las colas para lograr entradas en Castrelos se volverán a repetir el martes. El alcalde, Abel Caballero, anunció que la venta de billetes para disfrutar el sábado 17 de agosto del concierto de Melendi en el foso del auditorio al aire libre –es gratuito el acceso a la grada y el entornose realizará ese día en las taquillas del parque y en la web del Concello, como en el resto de shows.

Se venderán a 15 euros y cada persona podrá retirar hasta cuatro entradas presentando copia del DNI de los asistentes u otro documento identificativo. Se ponen a disposición del público 5.000 billetes en dos turnos: 4.000 de forma presencial y 1.000 online –vigoenfestas. cliqueo. es/es/– de 9 h a 14 h –la mitad de las entradas– y de 16 h a 21 h –la otra mitad–.

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo pidió al gobierno local que busque una alternativa para reemplazar el concierto cancelado de UB40 ft.Ali Campbell previsto para el próximo 7 de agosto en Castrelos. El concello tiene margen para sondear la contratación de otro artista o banda, ya sea internacional o nacional", indicó.

VIGO TO VIGO VIGO VIGO TO VIGO

# Lume, el primer 4x4 forjado en la UVigo

Los alumnos de la 16ª edición del máster de Automoción diseñan un todoterreno híbrido con las últimas tecnologías, adaptable a cualquier terreno sin renunciar a las comodidades

S. PENELAS

El primer 4x4 forjado en la factoría automovilística de la UVigo se llama Lume, utiliza tecnología híbrida y es capaz de saltar desde el asfalto a cualquier tipo de terreno sin renunciar a las máximas prestaciones de confort interior y seguridad y con un diseño alejado de los clásicos cánones de su gama. Planteado para ser fabricado en el entorno industrial gallego y con un lanzamiento fijado para el año 2030, el todoterreno ofrece un nivel 3 de conducción autónoma -el conductor puede retirar la manos del volante-y compite con todos los 4x4 más vendidos en Europa como el Land Rover Defender el último modelo del Toyota Land Cruiser, el Ford Bronco y el Jeep Wrangler, que fabrica el grupo Stellantis.

Los alumnos de la 16º edición del máster en Ingeniería de la Automoción, cuyo trabajo final consiste cada año en el diseño de un vehículo siguiendo los mismos procesos que se utilizan a diario en el sector, plantean un proyecto muy arraigado en el entorno, de ahí el nombre en gallego del vehículo, pero con gran potencial para triunfar en el mercado global.

luvimos en cuenta el entorno actual de fabricación en Galicia y se propuso trabajar con los materiales ya conocidos de proveedores como Copo o Lear. A medio plazo, la movilidad en ciudades estará mucho más centrada en el transporte público y compartido y Lume sería el punto de conexión entre la ciudad y el campo. Respondería a esa necesidad pero con muchísimas prestaciones, desde su calidad interior a la incorporación de todos los elementos de seguridad, las últimas tecnologías de control de conducción o la mejor mecánica del vehículo posible", resume Héctor Gómez, integrante del equipo de diseño.

Todas estas prestaciones elevan su precio hasta los 100.000 euros, siendo su público objetivo las personas de entre 35 y 55 años de clase media alta, "amantes de la conducción de exploración y aventura" y que busquen un "modelo distintivo".

Entre otras características, el Lume tiene una aceleración de 0 a 100 en 5,5 segundos, puertas suicidas y ausencia del pilar B, techo solar fotovol-

taico, motor de 4 cilindros 2.3, neumáticos inteligentes, sistema *steer* by wire y suspensión regenerativa.

"En los entornos urbanos se movería con el motor eléctrico y

cuando fuese necesaria la máxima tracción utilizaría los dos sistemas, eléctrico y gasolina. Intentamos que fuese un vehículo lo más multiusos posible para que tenga sentido en el entorno urbano y también funcione correctamente off-road. El equipo de dinámica planteó un sistema de suspensiones neumático que permite



Imagen del todoterreno Lume y del logo diseñado por los alumnos del máster.



Foto de familia de los alumnos y tutores del máster, junto a una maqueta del vehículo.

adaptar la altura del vehículo con un margen de más de 100 milímetros de recorrido", explica Gómez.

Además, los sistemas de frenada incorporan IA para adaptarse a las condiciones de todo tipo de suelo, dispone de un nivel 3 de conducción autónoma para poder conectarse con el resto de vehículos que circulen por una autovía o carretera nacional y utiliza una pintura capaz de soportar golpes y rozaduras y de autorrepararse.

Incorpora IA a los
sistemas de frenada
para adaptarse a
todo tipo de suelos

cua
que
cua
que
todo
vere
vere
vere

Lanzado en cuatro colores que coinciden con los cuatro elementos-gris, rojo, blanco y verde aguamarina-, la iluminación exterior

contribuye a crear una estética propia. "La línea estética de muchos competidores parte de la típica caja cuadrada del jeep original. Ha habido muy poca variación, pero nosotros hemos buscado diferenciar a nuestro vehículo por esta vía y que sea llamativo para el cliente. Por ejemplo, nuestra tecnología de ruedas ha-



El 4x4 híbrido tiene un nivel 3 de conducción autónoma.

ce innecesaria la de recambio y, al renunciar a llevarla colgada en el portón del maletero, aprovechamos ese espacio para ganar maletero", detalla Gómez, ingeniero de diseño industrial y responsable de desarrollo de componentes en Stellantis.

"Él máster está muy conectado con la realidad de la industria. A las personas que ya veníamos del sector nos ha servido para refrescar muchos conocimientos y adquirir algunos que no teníamos. Y para los que empiezan de cero, además de obtener muchísima información, les supone una oportunidad para empezar a trabajar en esta industria a partir de las prácticas", destaca.

En el máster colaboran CTAG, Ceaga y Stellantis y, además del desarrollo del 4x4, este año se presentaron otro tres trabajos finales: diseño de un dron para inspeccionar la fabricación de vehículos, desarrollo de una interfaz gráfica para controlar el vuelo de drones, y un sistema de almacenamiento vertical de piezas de recambio.

#### Los venezolanos se concentran este mediodía ante el consulado

Denunciarán "las violaciones a los derechos humanos y el fraude electoral"

P. P.

Una manifestación contra el régimen chavista de Venezuela está convocada para hoy a las 12.00 horas. ¿El lugar?, el consulado de Venezuela en Vigo, en la calle Velázquez Moreno 3.

El motivo es para denunciar "las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los responsables de las instituciones gubernamentales en Venezuela, incluidos innumerables crímenes de lesa humanidad, junto al descarado fraude que alteró los resultados de las elecciones presidenciales", en palabras de los organizadores, realizadas el pasado domingo 28 de julio. Convoca la Asociación de Venezolanos en Pontevedra (ASOVEDRA), a través de los estatutos que tienen por toda Galicia.

María Elena Buján, de la comisión de Planificación y Logística de ASOVEDRA, lleva cinco años en España, y advierte del éxodo que se espera en Venezuela. "Hay aproximadamente 8 millones de venezolanos emigrados. Según nuestros estudios, tras el fraude de estas elecciones esa cifra ascenderá hasta los 19 millones". Ana Sara Lera, venezolana perteneciente a la Asociación de Amigos de Venezuela en Vigo también avisa de este problema: "Prepárese España, el régimen ha logrado hacer la trampa, la avalancha de inmigrantes venezolanos que se espera es brutal".

Para Buján, la "única manera de frenar la dictadura es con la ayuda de la sociedad internacional. El mundo ya no puede mirar para otro lado". Buján asegura que muchos conocidos suyos han desaparecido o han sido llevados presos: "La orden era que no se podían entregar las actas, y aquellos que lo incumplieron o fueron testigos están en paradero desconocido".

#### Dimite el vicerrector de Profesorado tres meses después de su nombramiento

El catedrático de Ingeniería Telemática Martín López Nores dimite como vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica tres meses después de su nombramiento en sustitución de Patricia Valcárcel. El rector anunció su marcha en el Consello de Goberno celebrado este martes y le agradeció el trabajo realizado. Nores continuará en el cargo hasta el mes de septiembre.

# Quince amigos y once años, al ritmo de las canciones de taberna

El grupo Airiños do Mar de Teis lleva dos meses componiendo y ensayando las composiciones que ayer estrenaron en el 'XVI Certame Cancións dos Nosos Barrios'

#### **UXÍA LAMAS SIMÓN**

8= VIGO

El amor a la música es lo que une a estos quince amigos, integrantes del grupo de música tradicional Airiños do Mar de Teis. Las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con amigos y con familia y de disfrutar de la música son la principales razones de que este grupo musical lleve once años participando en el certamen musical "Cancións dos Nosos Barrios", que se celebra en el parque de San Roque. Así lo describe José Lid, Pipo, un componente del grupo. "Lo bonito de esto es compartir, cantar que es lo que nos gusta hacer, reunirnos con amigos, con familia y disfrutar", declara.

El "Certame Cancións dos Nosos Barrios" llega este año a la decimosexta edición con la intención de acercar la música tradicional a la gente de Vigo. "No hay que perder esto (señala al corazón). Es muy importante mantenerlo vivo, es lo que mantiene viva la tradición, escuchas canciones, un bolero que se escuchaba en las tabernas y canciones, que como el nombre dice, dos nosos barrios", manifiesta.

Originariamente, el grupo se formó en el año 1926, siendo un grupo que contaba con un orfeón y banda de gaitas. Con el estallido de la Guerra Civil y otras circunstancias se deshizo el grupo en el año 1950, pero "el nombre siempre quedó", dice Pipo. Años después, estos quince amigos se encargaron de recuperar el nombre.

"Somos una asociación sin ánimo de lucro, cuando vamos a Luar o a tocar fuera no vamos en nuestros coches, alquilamos un bus y vamos con toda la familia, lo que ganamos lo destinamos a muchas cosas, a pagar el autobús, a comprar material, también tenemos dos discos grabados que vendemos al precio de coste."



Aunque en este certamen el estilo de música que más se toca es la música tradicional gallega, Airiños do Mar de Teis toca música tradicional argentina, sambas, chamamés, etc. además de la música propia de la zona.

La forma de vivir este certamen



RODRÍGUEZ, PIPO INTEGRANTE DEL GRUPO

"Lo bonito de este certamen es compartir con amigos, cantar lo que nos gusta y disfrutar" musical es lo que lo hace único. "Aquí todos cantamos, bien, mal o regular, pero todos venimos a cantar, cada uno a su manera, y a pasarlo bien, eso es lo más bonito", dice Pipo.

La principal influencia musical del grupo es Fuxan os Ventos. "Para mí era lo más grande, en el grupo hemos cantado algo de ellos adaptado a que somos más. Nos gusta mucho la música tradicional gallega, la música folclórica de cualquier sitio en general", señala Pipo.

Además de estas influencias, Airiños do Mar de Teis componen nuevas canciones para este certamen. "Cuando venimos a cantar aquí estamos dos meses creando canciones nuevas. En los once años que llevamos, hemos hecho cuarenta y cuatro canciones nuevas, nunca repetimos y no queremos repetir nunca", destaca Pipo.

Hace un llamamiento al Ayuntamiento de Vigo declarando que el certamen se queda pequeño: "Debería haber un gran festival en Castrelos patrocinado por el Ayuntamiento, iría mucha más gente, estoy seguro de que Castrelos se llenaría."

Música y tradición se juntan en este certamen que pretende seguir manteniendo vivo el folclore, la música tradicional y la esencia de quienes somos. Vivido como una reunión de muchos amigos que comparten una misma pasión: el amor por la música. "Juntarnos, discutir, porque la música tiene que ser discutida y ver a personas mayores pasarnoslo bien, es lo bonito", concluye finalmente Pipo.

### ¿Qué hacer hoy en Vigo?

#### Actos

#### Taller familiar "Quen traballa no mar"

Para niños de 4 a 6 años, que conocerán las artes de pesca tradicionales, el trabajo de la gente del mar y la cultura marinera. Por la tarde, hay la visita guiada "Un paseo polomar". Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y visita a las 17.00 horas. Actividades con entrada al museo y reserva previa (986247750).

#### "Baixo os nosos pés"

Visita guiada para conocer la salina romana y descubrir la industria desarrollada en la ciudad durante la época romana a través de los restos arqueológicos. Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad con inscripción previa (986247750).

#### Taller infantil

Taller "Conocemos el mundo de los insectos" sobre estos seres vivos y su importancia en el ecosistema. ■ Centro Comercial Vialia (Praza de Urzáiz, 1) a las 18.00 horas.

#### Festas Nosa Señora das Neves de Matamá

Tercera jornada con la verbena a cargo de las orquestas Panorama y América de Vigo. • Recinto de fiestas de Matamá, verbena a las 22.30 horas.

#### Feira do Libro Antigo e de Ocasión

Nueva jornada del evento literario con exposición y venta de volúmenes de segunda mano, descatalogados y de ocasión. Praza de Compostela, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.

#### Presentación de libro

El editor Marcos Calveiro presenta "A forza escura" de Louis Couperus junto a los traductores Antón Vialle y María A. Seisdedos. • RioLagares (Falperra, 11) a las 20.00 horas.

#### Novena Santísimo Cristo de la Victoria

Predica Julián Barrio Barrio y cuenta con la Coral Polifónica Enarmonía. Concatedral de Santa María (Casco Vello) a las 20.00 horas.

#### Música

#### Eloi Pascual Trío

El músico presenta su nuevo disco acompañado por Dani Font a la guitarra y Ton Felices al contrabajo. Fundación Sales (avenida Europa, 52) a las 20.30 horas. Entradas a 10 euros.

#### XVI Certame Cancións dos Nosos Barrios

Tercera jornada del festival organizado por la Asociación Cancións dos Nosos Barrios que ofrece esta tarde la actuación de los grupos Faro da Guía, Bohemios, Ondas da Ría, Os Silandeiros y Coto do Carballal. • Finca de San Roque a las 19.00 horas. Entrada libre.

#### Banda de Música UVCD Candeán

Concierto integrado en el ciclo Vigo, un mar de bandas. Praza da Princesa a las 20.30 horas.

#### Estrellas de Buena Vista y Más tocan su música cubana

 Porta do Sol a las 22.30 horas. Entrada gratuita.

Temas de la rica tradición sonora cubana suenan esta noche en Porta do Sol con el concierto de Estrellas de Buena Vista y Más. Banda heredera del legado de legendario Buena Vista Social Club, reúne a cuatro de sus miembros originales y a músicos jóvenes para interpretar sus clásicos.

#### Proyección Paul Simon

Pase de "The concert in Hyde Park" en Londres, en el que contó con múltiples artistas como invitados especiales. Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 20.30 horas.

agenda@farodevigo.es

#### Reynier Aldana

Con su concierto de todos los jueves de agosto, "Habana at night in Matamá". • O Lar das Artes (torreiro de Matamá) desde las 21.30 horas

#### Exposiciones

#### "Indicios"

Selección del trabajo pictórico más reciente de Bosco Caride, con obras que hablan sobre lo que no representan a modo de un artista-cronista que selecciona fragmentos de la realidad con proyectos a través de la pintura. • Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

#### "Línea y garabato. Recursos expresivos en el dibujo de Laxeiro"

La muestra reúne una selección de obras sobre papel, en su mayor parte cedidas por coleccionistas particulares, que muestran los recursos expresivos de Laxeiro como dibujante. Estará abierta hasta el 13 de octubre. Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3°), de 18.00 a 21.00 horas.





Alberto Soler

Alexandre Garcia Caballero

Iñaki Zubizarret

Miriam Al Adib

Jordi Nomen

Laura Rojas-Marcos

Ledicia Costa

Sonia Camino

Jorge de Prada

#### Xabier Rey y Miguel Lois

Paula Carreiro, Mª del Carmen Mora

César Cáceres

v Sara Carrasco

Carlos Gallego, Pablo Otero v Mark Ritchie

And Isabel Rev Car

#### @gamebasedmentoring

# Xabier Rey y Miguel Lois (Gamed-Based mentoring)

Viernes 20 de septiembre a las 17.00 horas Sábado 21 de septiembre a las 17.45 horas

"Acompañamiento socioemocional a través de juegos de mesa"

# EDUCACIÓN EDUCACIÓN

El 20 y 21 de septiembre. Auditorio Mar de Vigo.

Venta de entradas presenciales y por streaming en tienda.farodevigo.es

Más información en www.farodevigo.es



FAROEDUCA















FARO DE VIGO 10" VIGO JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

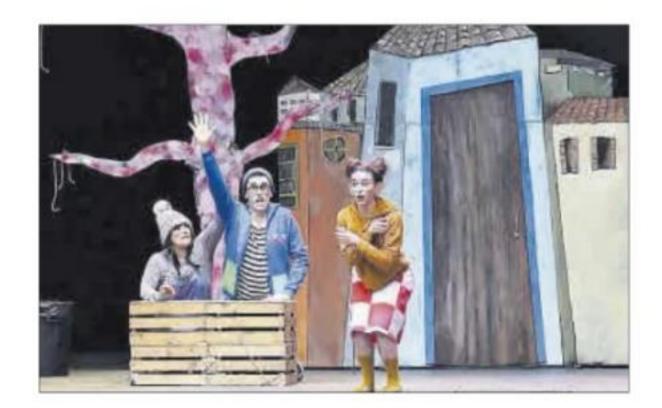

Un instante de "Orejas de mariposa", ayer, en Castrelos. // J. Lores

### Un grito infantil a la libertad y diversidad con "Orejas de Mariposa" en Castrelos

El público volvió a llenar el recinto del Auditorio

#### REDACCIÓN

Orejas grandes, un dedo curioso y un mensaje de aceptación y también de amistad forman parte del espectáculo infantil que acogió ayer el Auditorio de Castrelos, dentro de la programación estival 'Vigo en Festas 2024'.

Los más pequeños de la casa, y sus familias, pudieron disfrutar de "Orejas de Mariposa", una obra teatral basada en el libro de Luisa Aguilar, que volvió a llenar el recinto gracias a su música en directo y a la alegría de sus protagonistas, que integran la compañía Espiral mágica.

La programación acogerá todavía otras dos citas pensadas para el público infantil como son "La cajita de los sueños" (5 de agosto) y el popular "Cantajuego" (12 de agosto), tras la ya representada "Una casita con encanto", que también llenó el recinto de Castrelos.

# La asociación de tratamiento de la ludopatía, al borde del cierre

Agaja pierde los apoyos de Sanidade > Busca otra vía de financiación antes de octubre o echará el cierre tras 34 años

#### A. BLASCO

Un centenar de personas con adicción al juego reciben tratamiento en la actualidad en la asociación Agaja. El número se eleva a doscientas si se tiene en cuenta a sus familiares. Las cifras las da su presidente, Juan Lamas, que advierte que estos ciudadanos se quedarán sin el apoyo que les brinda el colectivo si en el plazo de dos meses no encuentran la fórmula para suplir la ayuda que, hasta el momento, recibían de la Consellería de Sanidade.

Explica Lamas que presentaron cuatro proyectos a la última convocatoria de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro sociosanitarias. la del presente 2024. Ninguno alcanzó la puntuación mínima. Le sorprende porque asegura que dos de ellos son los mismos con los que sí obtuvieron financiación en la anterior convocatoria y el baremo tampoco ha cambiado.

Esta entidad, con 34 años de historia en la ciudad y un local en Travesía de Vigo, funciona con un presupuesto anual de 85.000 euros y rios, de alrededor de 70 euros al



Usuarios y trabajadores de Agaja, ayer. // José Lores

tiene contratadas a cuatro personas dos psicólogos, una integradora sociolaboral y un coordinador-. Indica que, de hecho, es una exigencia de la Xunta tener personal asalariado para poder optar a las ayudas.

Estas aportaciones no eran de una cuantía elevada. De hecho, casi el 60% del presupuesto llega a través de las aportaciones de los usuames. "Algo que es my costoso para estas familias", subraya Lamas, que señala que han tratado a mas de 3.500 personas.

Para buscar una solución, ha solicitado entrevistas con la Xunta, la Diputación de Pontevedra y la Xunta. Hace un llamamiento a la ciudadanía y pide el apoyo de todos para poder celebrar el próximo ano el 35 aniversario.



MIRA VIGO

Fernando Franco

#### Desde 2019, en Vigo se usaba una terapia similar al lenacavir para el sida

Hablando de la vuelta de Celia Miralles de Munich, donde se celebró con 16.000 asistentes el más aplaudido congreso del sida porque fue todo un hito la presentación del lenacavir por su eficacia al 100X100 en la prevención del contagio en mujeres, me quedó algo fuera del tintero. Yo conocí directamente los duros comienzos en Vigo del tratamiento, vi en el cuchitril del Xeral que al principio tenían para su arriesgado trabajo terapéutico tanto ella como Antonio Ocampo -Luis Morano, estaba al principio en el Meixueiro-pero lo que no sabía era que esta unidad de VIH en Vigo que trabajó a destajo con la enfermera Chus, estaba llevando a cabo ya desde 2019 una intervención similar en los enfermos que la del gran hallazgo presentado en Munich con el lenacavir pero con un fármaco oral de otra familia que en Vigo y su entorno había conseguido disminuir el número de nuevas infecciones, sobre todo en HSH y Trans. Ahora tienen más de 300 pacientes y crecen cada día, pero el diagnóstico y nuevo tratamiento precoz hará que en nuestro entorno se controle más la epidemia. Queda África, parte de Latinoamérica,... donde las mujeres son muy vulnerables a la infección y difícil que tomen la prevención oral. Pero los vigueses, al menos, que sepan el gran trabajo realizado aquí.



Los de la antiqua Seat. Pues mira por donde veis ahí, en feliz armonía culinaria a trabajadores de la antigua SEAT de Vigo (Salfer) con su gerente en medio, en el Seis soles, José Manuel Fernández Albariño (5º dcha). Puedo citar, aunque no me caben todos, a Fran, Vicente, Tato, Quico, Rosa (comercial), Aury y Elena administrativas, Simeón (V.O.), Luis Blanco (Director Económico Administrativo), Tito (el machiño eléctrico), Pablo Pomar (jefe de Mantenimiento), Manolo Feijóo (chófer del patriarca) y Charly Besada que pertenecía a Ferwagen (¡vaya, a mí me vendió un coche descapo allá por 1990!)...

#### Judith Adataberna, de la batea de su infancia a la tierra de Santiago

Un placer saber que la creadora Judith Adataberna, a quien vi crecer artísticamente desde que estaba estudiando en Bellas Artes sigue su caudal de exposiciones y estos días está en la Fundación Granell de Santiago con La fuerza simulada. Como aquí damos pulo a la intrahistoria, a los orígenes, cuento que Judith Cerqueira Albariña, cineasta, fotógrafa y artista visual nació en Vilaboa como hija de familia marinera y diríamos que creció sobre una batea. Su madre, Eugenia, y su padre, Carlos, un tipo encantador y siempre sonriente que se nos fue hace poco, investigaba y vendía ostras en Vigo y yo tuve el placer de tomar con él un vinito en su propia batea con una ostrón de maravilla hace un porrón de años.;Judit crece en el arte!

#### ¡Qué calor en el Espacio Beny!

Atentas las almas sensibles al arte porque si el próximo sábado 3 de agosto tenéis un aperitivo a partir de las 12.00 de la mañana en Dr. Cadaval, 27 es porque allí está el Espacio Beny de Beny Fernández e inaugura su Colectiva de Verano con una exposición en la que reúnen lo mejor de las y los mejores que han pasado en estos últimos tiempos por la galería.¡Vermú con arte!

# Reconstruyen en 3D el accidente mortal

Técnicos de la Academia de Policía cortan Cangas y utilizan un dron para averiguar la velocidad a la que circulaba el vehículo que arrolló a otro turismo y mató a un marinero

JUAN CALVO CANGAS

La Policía Local de Cangas quiere atar cada detalle del accidente mortal del pasado viernes, en el que murió el marinero Miguel Paredes Pereira, tras ser embestido su utilitario por un coche de alta gama que conducía José Denís F.N., que ingresó en la cárcel de A Lama tras declarar el domingo ante la jueza del Número 2 de Cangas. Por eso, con ayuda de la Academia Galega de Seguridade (Agasp) se reconstruyó ayer, con las técnicas más avanzadas en la materia, incluyendo un dron, el trágico accidente. El centro de Cangas estuvo cortado al tráfico y, por momentos, también se prohibió el paso de peatones, desde las 10.30 horas hasta cerca de las 12.00 horas. Policías Locales y efectivos de la Academia Galega de Seguridade parecía que habían tomado Cangas.Pero había un motivo justificado. Había que arrojar toda la luz posible sobre el mediático accidente ocurrido pasadas las seis de la mañana en la avenida 25 de Xullo frente a la plaza de abastos, y confirmar un atestado que fue meticulosamente elaborado.

Con el apoyo de drones y el empleo de láser se tomaron huellas del trazado en la avenida Castelao, desde la altura del Concello, donde un coche patrulla se puso a la altura del que conducía el detenido José Denís F.N, lugar donde, supuestamente el vehículo de alta



El coordinador de reconstrucción de accidentes de la Agasp volando el dron ayer en Cangas. // G. Núñez



#### Doloroso cumpleaños de la víctima, "Míchel"

Si viviera, Miguel Paredes Pereira, "Míchel", cumpliría ayer 37 años. Amigos y familiares quisieron homenajearlo con un acto en el mismo lugar donde perdió la vida. Allí se improvisó un pequeño altar donde comenzaron a colocar ramos de flores, cartas, cirios, cartulinas llenas de firmas, que recordaban al fallecido. Algo más de un centenar de personas se congregaron en el lugar, entre abrazos y llantos.

gama dio un acelerón y comenzó la trágica huida, hasta donde se produjo el siniestro mortal, a la altura de la plaza de abastos de Cangas. Los datos se recogían para realizar una reconstrucción virtual en tres dimensiones. Se quiere saber la velocidad que llevaba el vehículo que provocó el accidente y a cuánta se produjo el impacto, porque el coche que pilotaba el acusado del homicidio doloso colisionó antes con un bordillo y se salió de la vía. También se pretende averiguar la velocidad a la que iba el otro vehículo, el que conducía el fallecido Miguel Paredes Pereira. La Policía Local señala que el vehículo de alta gama recorrió 60 metros después del brutal impacto.

#### Inspección con láser

Los técnicos también inspeccionaron con láser el vehículo de alta gama que tiene custodiado la Policía Local en una de las naves de Ojea y también se desplazaron a Poio a inspeccionar también el utilitario que conducía el fallecido.La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas sacó muestra de las huellas dactilares que había en el vehículo que provocó el siniestro, que esperan que sirvan para corroborar que era José Denís FN. el que conducía y también para contrastar las de la acompañante, cuando sea plenamente identificada.

El coordinador de reconstrucción de accidentes de la Agasp, Álvaro Louro, acompanado por el inspectos jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, señaló que con el dron se realiza un vuelo fotogramétrico que permite generar una nube de puntos y un modelo digital para reproducir la escena del accidente con un margen de error de dos centímetros, además de referenciar todas las huellas.

### El pleno de Redondela reabre el expediente para fijar la frontera del municipio con Mos

Una comisión examinará las lindes con el concello vecino en Vilar de Infesta

IVÁN LEIS REDONDELA

Siete años después del anterior intento, una comisión municipal examinará los marcos y lindes de los concellos de Redondela y Mos con el objetivo de establecer de manera definitiva sus fronteras en la parroquia de Vilar de Infesta. Así lo acordó el último pleno presidido por la alcaldesa Digna Rivas, en un acuerdo unánime de los grupos.

La edil socialista Iria Vilaboa, en cuanto responsable de Patrimonio, explicó el procedimiento, que se pone en marcha a petición de los colectivos de la parroquia de Vilar, por sus implicaciones en el Plan Xeral de Redondela.Y es que para los vecinos de esta zona lindante con Mos, en las últimas décadas se han producido modificaciones en beneficio del territorio mosense. El portavoz del BNG Xoán Carlos González llegó a afirmar que el histórico miliario de Santiaguiño, en Vilar,



Miliario de Santiaguiño, en Vilar.

"agora mesmo está en Mos".

Este mojón será precisamente el punto de partida de la comisión de deslinde, formada por la regidora, tres concejales (representando a cada grupo político), un arquitecto y el secretario municipal, así como dos vecinos de la parroquia "que

por edad y acreditado juicio, puedan justificar el sitio donde estuvieron los marcos o líneas divisorias". El acta que levante la comisión, y su homóloga de Mos si este Concello vecino, ya informado del acuerdo, también envía representantes, será examinada por los topógrafos del Instituto Geográfico Nacional.Y el informe que estos técnicos emitan deberá ser trasladado a la Xunta de Galicia, que en última instancia aprobará la frontera definitiva.

El expediente que abrió el Concello de Redondela incluye actas y acuerdos plenarios sobre límites del término municipal desde 1940. El último paso que se dio para resolver el conflicto con Mos se dio en 2017, cuando llegaron a reunirse los alcaldes Javier Bas y Nidia Arévalo en el miliario de Vilar. El líder del PP ahora en la oposición explicó en el pleno que aquel encuentro fue un "intercambio de información" y por ello no constan actas municipales, lo cual paralizó el proceso.

#### Saratoga, Brétema y Zona Zero encabezan el cartel del XI Berete Rock, el sábado en el paseo de Chapela

El próximo sábado 3 de agosto tiene lugar en el paseo marítimo de Chapela la undécima edición del Berete Rock, un festival gratuito que es ya todo un referente del panorama gallego del rock y el heavy metal. La banda madrileña de nivel internacional Saratoga lidera un cartel que incluye a los grupos locales Zona Zero -presentando "La tempestad"-, Chocolate Sexy -versiones de clásicos del rock español de los 80 y 90-, los ferrolanos Mártires del Rock & Roll -rinden tributo a Los Suaves- y desde Barcelona, Brétema. La cita organizada por el colectivo Berete Rock con apoyo del Concello de Redondela se inicia a las 20.30 horas.

#### Los campos de fútbol de Soutomaior cambiarán sus calderas de gasoil por un sistema de aerotermia

El Concello de Soutomaior sustituirá las calderas de gasoil por un sistema de aerotermia en los campos de fútbol "Graciano Padín" del CD Soutomaior y el de Salgueirón del CD Arcade. El gobierno municipal obtuvo una subvención de 55.000 euros del Fondo de Cooperación Local para realizar esta actuación que permitirá "un ahorro económico importante". Se cambiarán un total de tres calderas, dos ubicadas en los vestuarios del campo de Arcade y otra en el de Soutomaior. Esta inversión se une a otra de 60.000 euros que el Concello acordó destinar a la mejora del acceso del campo de fútbol "Graciano Padín".

#### Donan productos ecológicos del Pazo de Pousadouro

El taller de agricultura ecológica del Concello de Redondela, que se imparte en el Pazo de Pousadouro, lleva entregados este año cientos de kilos de vegetales al banco de alimentos. A través de un convenio con Cáritas, el Obradoiro de Emprego dona semanalmente los productos que los participantes cosechan en la huerta ecológica. Solo la última semana recolectaron más de 230 kilos de vegetales que se repartirán entre 50 familias beneficiarias del banco de alimentos de Redondela. Tomates, judías, pimientos, calabacines, remolachas o lechugas son algunos de los productos que diez alumnos-trabajadores cultivan en la finca de Reboreda. Este año también distribuyeron 223 kilos de kiwis.

#### El BNG de Porriño reclama un soterramiento de la vía del tren más ambicioso

Critica el conformismo del PP con el proyecto que propone Adif

> D.P. PORRIÑO

El BNG de Porriño defiende que el soterramiento de la vía del tren a su paso por el centro urbano llegue, como mínimo, desde la propia estación hasta la entrada del Paseo do Louro, superando el cruce con la calle Xogo da Ola. "Se ganaría una superficie para el uso público sobre la vía soterrada y comunicaríamos el centro de la villa con el río Louro y con Torneiros, eliminando la barrera artificiosa que a día de hoy supone el paso del tren", explican los nacionalistas.

Desde el Bloque lamentan que el gobierno municipal que dirige Alejandro Lorenzo "esté dispuesto a aceptar" el proyecto que actualmente contempla Adif, por el cual solo se soterraría un tramo de 300 metros lineales, limitándose solo a eliminar el paso a nivel.

"No existen problemas técnicos que impidan llevar a cabo un soterramiento más ambicioso. Se trata exclusivamente de falta de voluntad política de los distintos gobiernos del estado", denuncian desde el BNG, apuntando que "PP y PSOE llevan años haciendo política partidista con este tema".

# Mos consiguió ahorrar cerca de 700.000 euros en el ejercicio 2023

El gobierno municipal presume de "gestión económica eficaz y eficiente" > Lleva a pleno el lunes la liquidación del presupuesto

JUDIT BERNÁRDEZ MOS

El Concello de Mos consiguió ahorrar el año pasado cerca de 700.000 euros, tal y como refleja la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2023, de la que la alcaldesa, Nidia Arévalo, informará en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el lunes, 5 de agosto.

Esta liquidación cuenta con informe favorable de Intervención, con un resultado positivo de casi 700.000 euros, lo que significa que las arcas municipales ingresaron esa cantidad más de la que se gastó. La alcaldesa apunta que "desde el gobierno local estamos haciendo una gestión económica eficaz y eficiente, responsable y con presupuestos realistas, sin inflar los ingresos, lo que revierte en resultados positivos como el logrado en la liquidación del año pasado".

En el informe de Intervención se destaca a este respecto que el resultado presupuestario es positivo, lo que quiere decir que los ingresos fueron suficientes, e incluso superiores, para cubrir los gastos del presupuesto. Y es que los impuestos directos tuvieron un grado de ejecución del 102,20%; los indirectos del 124,47% y en tasas y otros ingresos el porcentaje de ejecución fue del 108,19%. Desde el Concello también destacan el ahorro neto positi-



Nidia Arévalo, alcaldesa. // Faro

vo, y el bajo nivel de endeudamiento, que se sitúa en 23,35%, muy por debajo del límite del 110% que establece la Ley.

#### Remanente negativo

Con todo, la cifra del remanente de tesorería sigue siendo negativo, algo que desde el gobierno municipal achacan a "la desviación producida por un importante desfase consecuencia del no ingreso en el ejercicio de fondos procedentes de subvenciones, cuyos gastos tuvo que asumir el Concello con fondos propios porque eran de obligada ejecución dentro de lo referido al ejercicio, con lo cual hubo que adelantar un montante económico de magnitud considerable, que fue devuelto e ingresado posteriormente, durante el presente año 2024".

#### El endeudamiento se sitúa en 23,35%, muy por debajo del límite que marca la ley

Sin embargo, a pesar de ello, se procederá a aprobar por el pleno la adopción de medidas para reducir al máximo ese remanente de tesorería negativo. Para ello se tratarán medidas de contención de gasto, planificación y control, y seguimiento y fiscalización, según avanzó el gobierno local.

En esta línea, Arévalo destaca los importantes esfuerzos económicos realizados por el Concello de Mos en materia de gastos. En esta línea, cabe apuntar que el consistorio mosense invierte anualmente 5 millones de euros en gastos de Persona, 5,4 millones en gastos corrientes y 3,7 millones en inversiones, lo que supone un 85% de los gastos.

#### Alertan de una persona mayor deambulando por la vía del tren en Cerquido

La Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Baixo Miño procedieron ayer a la búsqueda de una persona de avanzada edad que deambulaba desorientada por la vía del tren en la zona de Cerquido, a su paso por Salceda. El centro de seguridad de Adif alertó al 112 de Galicia sobre este hecho a las 13 horas, y desde la central dieron aviso a los diferentes efectivos, que no obtuvieron resultados en su búsqueda, según el 112.

#### Concierto de Pepe Piña y showcooking en la Mostra de Productos de Covelo

Covelo tiene este fin de semana una nueva cita con su Mostra de Productos, que ofrece artesanía, música, gastronomía y otros productos locales. Se celebrará el sábado en la Plaza Mestre Cerviño, de 10 a 14 horas. Además, de 11.30 a 12.30 horas habrá un showcooking, con dos recetas que se podrán degustar a su remate. A continuación, comenzará la sesión vermú con la actuación en directo de Pepe Piña.

#### Noventa personas se forman en competencias digitales en Porriño

Los cursos de capacitación digital aplicada que se están impartiendo en Porriño formaron ya a 90 personas. Estos ofrecen conocimientos en contenidos básicos, creación de contenidos digitales y seguridad en la red. Los cursos se retomarán en septiembre y las personas interesadas ya se pueden anotar. La actividad es gratuita.

# Ponteareas solicitará la declaración de Área Rexurbe para 177.684 m² del centro

El pleno aprobó la propuesta del gobierno local por unanimidad > Incluye el recorrido del Corpus

D.P. PONTEAREAS

La corporación municipal de Ponteareas ha aprobado por unanimidad solicitar al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) la declaración de Area Rexeneración Urbana de Interese Autonómico (Rexurbe) para 177.684 metros cuadrados del centro urbano con el objetivo de revitalizar zonas que fueron olvidadas o que sufrieron un notable deterioro con el paso del tiempo. Esta declaración abarca un total de 307 edificios con 827 viviendas, englobando también el recorrido de las alfombras del Corpus Christi, fiesta declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La propuesta del grupo de gobierno expuesta por la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, "responde a una necesidad urgente de devolverle la vida a barrios que en otros tiempos fueron prósperos y dinámicos y que hoy se enfrentan a problemas significativos de degradación de los edificios, de falta de infraestructuras modernas y de escasez de servicios básicos".

#### Apoyos económicos

Así, con la declaración del área Rexurbe, el Concello podrá obtener apoyos económicos y ejecutar acciones de mejora de infraestructuras básicas, incluyendo redes de agua, electricidad y comunicaciones; rehabilitación de edificios históricos y viviendas, respetando su valor patrimonial y cultural; fomentar la creación de nuevos negocios y apoyar a los emprendedores locales, generando empleo y riqueza en la zona y mejorar espacios públicos y áreas verdes, proporcionando a

a bafueron hoy se ificatiificios, noders bási-

los ciudadanos lugares de recreo y convivencia.

En este sentido cabe apuntar que el programa Rexurbe, de la Xunta de Galicia, interviene en la recuperación de cascos históricos de diferentes villas y ciudades gallegas y posibilita que el IGVS pueda comprar inmuebles deteriorados o en estado de abandono con el objetivo de recuperarlos y destinarlos después a alquiler social, facilitando que todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, pueda beneficiarse de las mejoras y disfrutar de una calidad de vida digna.

La alcaldesa, Nava Castro, señala

que "la declaración de Rexurbe no es simplemente una intervención urbanística, es una apuesta por el futuro, un compromiso con la historia y la identidad de nuestro municipio. Revitalizar estos espacios significa también recuperar nuestra memoria colectiva y ofrecer a nuestros ciudadanos un entorno digno y





Zona delimitada como posible Área Rexurbe en el centro urbano de Ponteareas. // D.P.





Algunos de los feriantes que pitaron con silbatos y bocinas ante el consistorio baionés. // Marta G. Brea

# Segundas fiestas de verano sin atracciones en Baiona

Los feriantes plantan la Anunciada, igual que el Carmen, y protestan ante el Concello por las tasas "abusivas": "Solo queremos trabajar"

> NELI PILLADO BAIONA

Las fiestas de la Anunciada de Baiona se celebrarán este fin de semana, del 2 al 5 de agosto, sin coches de choque, ni saltamontes, ni tiovivos, ni hinchables, ni camas elásticas, ni tómbolas, ni barracas de tiro, ni puestos de algodón de azúcar...La desangelada imagen de A Palma y su entorno durante las celebraciones del Carmen se repetirá en la real villa 15 días después. Los feriantes se niegan a montar las atracciones y casetas también en las patronales. La razón, las tasas de ocupación de la vía pública que les exige el Concello, que consideran "desorbitadas y abusivas". Una treintena de afectados se manifestaron ayer, por segundo día consecutivo, ante la casa consistorial."Queremos trabajar", clamaron tanto de viva voz como en las pancartas, con silba-

La ordenanza de regula los precios por instalar casetas establece 5 euros por metro cuadrado y día y está aprobada desde 2012, según alega el propio alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. Pero la realidad es que jamás

El alcalde

sostiene que

"las tasas son las

mismas desde 2012"

se aplicó y los negocios afectados pagaban "mucho menos" hasta ahora, aseguran sus propietarios. "Nosotros abonamos entre 1.500 y 1.800 euros por el Saltamontes el

año pasado y ahora nos piden más de 4.000", explicaba su propietario, Antoni Dordi, a modo de ejemplo. "Es inasumible. A una pista de coches de choque le saldría a más de 6.000 euros montar en Baiona y a eso hay que sumar los camiones, los generadores,

tos y bocinas para hacerse oír. los papeleos...", advertía Ángel Gutiérrez, presidente de la Unión de Industriales Feriantes de España (UIFE).

> Hasta ahora "todo el mundo venía con un precio cerrado, ni se fijaban en los metros y todo el mundo feliz y contento", recuerda el representante

> > del sector. El cambio se produjo con los recientes festejos en honor a la Virgen del Carmen, que el Concello organizó por primera vez este año tras hacerlo

tradicionalmente la gente del mar.Según explicó ayer el regidor, fue necesario reducir el espacio que ocupan las barracas para "proteger el patrimonio público y garantizar la seguridad ciudadana". El gobierno municipal prefirió e dejar el recientemente reformado paseo Pinzón libre de instalaciones con el fin de evitar desperfectos, señaló Almuiña. A ello hubo que añadir que la actuación de Panorama el día 17 de julio, cuya logística -tanto la propia de la orquesta como la del operativo de seguridad-, requiere más metros que una verbena habitual. Pese a todo ello, ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre la superficie que volvió a romperse cuando se pasó a hablar de los costes, "imposibles de asumir" para los feriantes.

"Estamos hablando de precios más caros que los de la Peregrina de Pontevedra, que es una capital donde el Ayuntamiento nos facilita conexión eléctrica y de agua. Con estas condiciones, en Baiona tendríamos que subir las fichas a 15 euros y no vamos a decirle a ningún padre de familia que pague ese dinero por subir a los niños a una atracción", lamenta Ángel Gutiérrez, que recuerda al gobierno municipal que "el dinero no lo es todo". "Lo que queremos los feriantes es trabajar y llevar la alegría a los niños, como hemos hecho toda la vida". Son, recuerda, "generaciones de las mismas familias las que llevan décadas yendo a Baiona". Muchos de ellos se encuentran acampados en Porto do Molle tras trabajar en los últimos días en las fiestas de Praia América.

Tras manifestarse durante la mañana de ayer ante el consistorio, algunos albergaban la esperanza de resolver todavía el asunto a lo largo del día de hoy si el gobierno municipal diese marcha atrás para llegar a un acuerdo. Pero los dirigentes locales remitieron un comunicado por la tarde para zanjar la cuestión e "informar sobre las razones por las cuales no habrá atracciones en las fiestas patronales este año, tanto en las ya celebradas en honor a la Virgen del Carmen como en las de la Anunciada". En el escrito aseguran haber mostrado"desde el primer momento un claro interés en que los feriantes participaran en ambas fiestas" y que para ello se celebraron "diversas reuniones con sus representantes, la última el 30 de julio", este martes. Pero no fue posible llegar a un acuerdo. "Las líneas rojas para este equipo de gobierno son la seguridad y el cumplimiento de las obligaciones de pago por ocupación de espacio público y la protección del patrimonio", sub-

#### Carlos Núñez ofrecerá un concierto matinal en Monteferro el domingo

Los seguidores de Carlos Núñez que no hayan conseguido entradas para los conciertos que ofrecerá durante la puesta de sol este fin de semana en Monteferro tienen una oportunidad para disfrutar su música el domingo 4 de agosto a las 11.00.El Concello de Nigrán ofrece el espectáculo al que seguirá una visita guiada por un arqueólogo al cercano petroglifo podomorfo mejor conservado de Galicia.

#### Gondomar prepara su fiesta del agua este sábado

Los niños de Gondomar podrán disfrutar este sábado, día 3, de la Aqua Party que organiza el Concello en dos puntos del centro urbano. A partir de las 16.30 dispondrán de hinchables de agua en el Parque da Coelleira y a continuación, a las 19.15 horas, comenzará la fiesta de la espuma en la Praza da Paradela. Los asistentes deberán llevar calcetines o chanclas.

#### Recital poético en Couso na lembranza de Luisa Villalta

A comunidade de montes de Couso organiza este domingo ás 20.00 horas o acto "Poemas para Luisa", un recital poético na lembranza de Luisa Villalta, a poeta homenaxeada este ano o Día das Letras Galegas. Terá lugar no Bosque da Lingua e intervirán os autores Gonzalo Navaza, Manuel Forcadela, Marta Dacosta, Pepe Cáccamo e Xavier Baixeras.

#### Nigrán se lleva a los mayores de excursión a Lalín

El Concello de Nigrán organiza una nueva excursión para vecinos de la tercera edad a Lalín el miércoles 14 de agosto con visitas guiadas y almuerzo incluido a 26,20 euros por persona. El autobús saldrá a las 10.00 y regresará a las 20.30 horas. El plazo de inscripción se abrirá el próximo miércoles, día 7 de agosto, a las 9.00 en el propio Concello.

### La Xunta abre el parking disuasorio junto a la autopista en Vilariño con 72 plazas

Ha costado 650.000 euros y trata de favorecer el uso del coche compartido

REDACCIÓN NIGRÁN

El aparcamiento que la Xunta ha habilitado junto al acceso a la AG-57 de Vilariño está listo para utilizar y dispone de 72 plazas pensadas para fomentar el uso del coche compartido entre los miñoranos que tomen la autopista para desplazarse a Vigo o a cualquier otro punto para trabajar estudiar o realizar cualquier gestión. Ayer tuvo lugar la inauguración oficial con la visita de la delegada territorial del Gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, acompañada de técnicos autonómicos y del alcalde de Nigrán, Juan González.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha invertido cerca de 650.000 euros en el recinto, ubicado en la conexión de la autopista con la carretera PO-340 que une A Rama-

llosa con Gondomar, con cargo a fondos europeos Next Generation.

El espacio cuenta con preinstalación para tres futuros puntos de carga de vehículos eléctricos. Se ha repuesto además la parada de autobús existente y se han creado cinco pasos de peatones en la zona.Ortiz subrayó además que se ha instalado videovigilancia y una red de drenaje para la recogida de pluviales, que conecta a través de la cuneta con el río Miñor.



Un momento de la inauguración, ayer, del aparcamiento en Vilariño.

#### El CEIP Nº2 de Tui sufre una oleada de actos vandálicos

El Concello ha tenido que reforzar la presencia policial y la limpieza

> D.P. TUI

El CEIP Nº2 de Tui ha sufrido en las últimas semanas una oleada de actos vandálicos en sus instalaciones, por lo que el Concello hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad. A diario se han registrado desperfectos en el recinto escolar con pintadas y rotura de papeleras y redes del campo de fútbol, a lo que se suman numerosos restos de colillas, papeles, envases y orina en las paredes.

Desde el Concello lamentan este tipo de actitudes incívicas, que pueden ser constitutivas de delito, ya que el recinto escolar está cerrado, por lo que las personas que causan estos estragos tienen que saltar la valla.

Aunque desde que se tuvo conocimiento de estos hechos la Policía Local incrementó las rondas que realiza por las instalaciones y por el propio centro, por el momento no ha sido posible dar con las personas autoras de estas acciones.

Así pues, precisamente en las instalaciones de este colegio se celebra desde principios de julio uno de los campamentos de verano del Concello, por lo que cada mediodía el servicio de limpieza procede a la limpieza del recinto, para que estén en perfecto estado para el día siguiente.

La concejala de Enseñanza, Sonsoles Vicente, recalca que, desde el Concello se está haciendo todo lo posible para tratar de evitar que se produzcan estos actos vandálicos, con la presencia varias veces al día de agentes de la Policía Local.



Antón Fonseca y Javier Collado firmaron ayer el convenio en la sede de la Cámara tudense. // D.P.

# La Cámara de Comercio de Tui creará un vivero de empresas para ayudarlas en su renovación digital

El proyecto asciende a casi un millón de euros y prevé tutelar a 47 negocios desde su puesta en marcha en la antigua aduana hasta 2029

TUI

La Cámara de Comercio de Tui creará un vivero de empresas en su futura sede, donde se ubica el antiguo edificio aduanero de Tui, para ayudar a las empresas en su transformación digital. Se llamará "Vivero 4.0 Miño Digital" y su puesta en marcha será posible gracias al acuerdo suscrito ayer en el director general de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España, Javier Collado, y el presidente de la Cámara tudense, Antón Fonseca. Ambas entidades impulsarán este proyecto, valorado en casi un millón de euros, para el cual recibirán una ayuda de 588.000 euros de Fondos Feder para sufragar el 60%.

promover la modernización del tejido productivo de la zona de influencia de la Cámara de Comercio de Tui, a través del uso de nuevas tecnologías y el fomento de la transformación digital."Para ello se pondrán en marcha unas instalaciones de trabajo compartido necesarias para impulsar, acelerar y apoyar a los emprendedores, pymes, micropymes y startups de la zona en su proceso de transformación digital, con el objetivo de crear un modelo económico basado en el emprendimiento innovador el de las nuevas tecnologías y en el desarrollo inclusivo", explican desde la Cámara de Comercio de Tui.

Estas instalaciones donde se ubicará el vivero se emplazarán en el an-

JUDIT BERNÁRDEZ Este Vivero 4.0 estará orientado a tiguo edificio aduanero de Tui, que adquirió la Cámara tudense para su próxima rehabilitación y traslado de su sede. Estas contarán con despachos y espacios coworking, así como salas multifuncionales y de networking dotadas con las tecnologías digitales más punteras. Asimismo, se pondrá a disposición de los usuarios consultoría especializada para su transformación, crecimiento y aceleración a través de las nuevas tecnologías.

> "Viene a satisfacer una demanda real del tejido empresarial de la zona de influencia de la Cámara", explican desde la entidad, adelantando que dicho vivero prevé incubar a 47 empresas desde su puesta en marcha hasta 2029.

#### Tui rehabilita cinco viviendas municipales en Caldelas para alquier social

El Concello invierte 427.000 euros

> D.P. TUI

El Concello de Tui ha iniciado las obras de rehabilitación de cinco viviendas municipales situadas en el antiguo cuartel de Caldelas, con el objetivo de destinarlas a alquiler social. La inversión prevista para esta actuación es de casi 427.000 euros, de los que 250.000 euros serán aportados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, y el importe restante por las arcas municipales.

El edificio fue construido en los años 70 para albergar el cuartel de la Guardia Civil en esta parroquia tudense. Tras quedar en desuso, el Concello realizó una intervención en 2007 para convertir el inmueble en un conjunto residencial.Con la actuación que se está realizando ahora, se están adecuando las viviendas que estaban vacías.

En concreto, se va a proceder al cambio de la carpintería interior y exterior, así como a la renovación de las instalaciones de fontanería, saneamiento, calefacción, electricidad y telecomunicaciones. Las cocinas serán equipadas con nuevo mobiliario y electrodomésticos y en los baños se sustituirán los sanitarios y se colocarán un mueble de lavabo y una mampara de ducha. Además, una de las viviendas será adaptada, por lo que se eliminarán todas las barreras arquitectónicas.

El plazo de ejecución será de 4 meses y,una vez rematadas las obras, las cinco viviendas se destinarán a alquiler social.

### La AECT Río Miño desarrolló proyectos en 2023 por más de 2,3 millones de euros

Son iniciativas financiadas por la UE que buscan dinamizar las agendas urbanas transfronterizas y promocionar el río Miño como destino "ecoturístico"

> D.P. TUI

La asamblea general de la AECT Río Miño ha aprobado sus cuentas del 2023, año en el que inició una inversión de más de 2,3 millones de euros en proyectos apoyados por la Unión Europea en el conjunto de los municipios que integran esta entidad luso-galaica. En total, la AECT Río Miño presentó el año pasado seis candidaturas al programa europeo Interreg 2021-2027, de las cuales ya le fueron aprobadas tres, que suman esos 2,3 millones.

El primero fue el proyecto Río Minho 2023, aprobado y ejecutado el año pasado, con un importe total de 35.000 euros, pensado para revisar la Estrategia Río Miño 2030.

El segundo responde al nombre Rede Gov Minho y se aprobó en julio de 2023, con un plazo de ejecución hasta diciembre de 2026 y con una inversión de casi 800.000 euros. El objetivo de este proyecto es el de dinamizar las agendas urbanas transfronterizas.

Por último, el tercero de los proyectos, Visit Rio Minho Plus, se aprobó el pasado mes de abril, con una

inversión que supera los 1,6 millones de euros. La finalidad del mismo es capitalizar la marca "Río Minho" a través de actividades transfronterizas para promocionar el río Miño con destino "ecoturístico".

Los representantes de cada uno de los Concellos que integran esta agrupación fueron convocados a esta asamblea general con el fin de agilizar el trabajo en equipo. La visualización de todos los proyectos y actividades realizadas en 2023 y la valoración de las cuentas anuales centraron dicha reunión.

"Las reuniones con los munici-

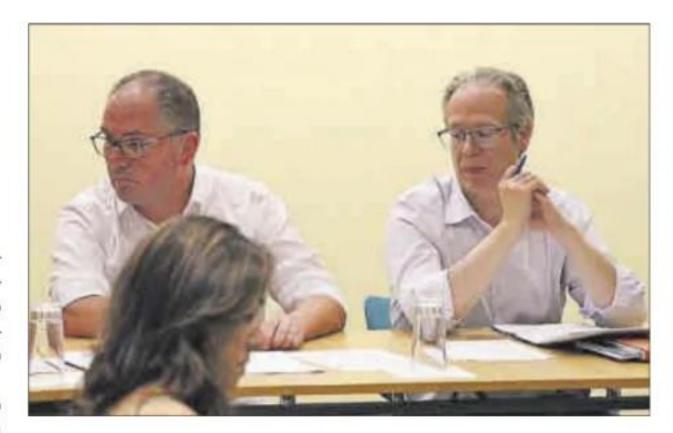

Sobre estas líneas, Piñeiro y Roberto Carrero, director de la AECT. // D.P.

pios que componen la AECT Río Minho son siempre la mejor forma de seguir avanzando con este proyecto. La involucración de cada miembro es extraordinaria, lo que permite llevar a cabo actividades de dinamización beneficiosas para nuestro territorio", destacó el director de la AECT Río Minho, Roberto Carrero, que también es diputado de Cooperación Transfronteriza y alcalde de A Guarda.

Gourmet



FARO DE VIGO



Tres grandes blancos para disfrutar del verano y para compartir con la mejor gastronomía. Un Gran Vino de Rueda de uva verdejo, un albariño de viñedo emparrado y una verdil, variedad redescubierta para tu deleite.

Gran Vino de Rueda

De Alberto 80 Aniversario 2021 DO Rueda

100% verdejo

El proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Viña Caeira Albariño 2022 DO Rías Baixas 100% albariño Una variedad singular recuperada

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022

DO Valencia
100% verdil



#### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes













# Sanidad flexibiliza los criterios para poder formar médicos en más centros de salud

Como vía alternativa podrán también realizar la especialización en ambulatorios con menos de cuatros facultativos adscritos, una vieja demanda defendida por Galicia

X. A. TABOADA SANTIAGO

El Ministerio de Sanidad ha publicado esta semana la orden por la se aprueba el nuevo programa formativo del MIR de medicina familiar y los requisitos para acreditar qué centros de salud adicionales podrán impartir esta especialización. Con respecto al pasado, el Gobierno ha accedido a introducir modificaciones en la línea de lo demandado por Galicia y otras comunidades y a partir de ahora flexibilizará los criterios que permitirán aumentar los centros de salud destinados a la formación de los médicos de familia. Además, los MIR de cuarto año estarán habilitados para pasar consulta de forma autónoma y completa durante ese último año sin la necesidad que el tutor esté presente, por lo que estarán en condiciones de cubrir vacantes con todas las garantías.

Los cambios se recogen en la orden publicada el pasado martes en el BOE y que saluda la Xunta por recoger varias de sus reivindicaciones, si bien algunas otras no fueron atendidas, como la de habilitar un proceso de acreditación exprés de los nuevos centros de salud y plazas de MIR para intentar solucionar cuanto antes la falta de este tipo de facultativos que padece Galicia y toda España. "Esa es la parte negativa, no se puede apurar el proceso", se queja el gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campa.

Galicia quiere ampliar las plazas de especialización de médicos de familia, pero no puede hacerlo porque el Ministerio exige, entre otros requisitos, que los centros de salud donde se imparte esta formación (de cuatro años) dispongan de al menos cuatro médicos. Con esta regulación, tan solo 100 de los 450 ambulatorios que existen en la comunidad gallega están autorizados a impartir esta especialización.

Pero a partir de ahora y como vía

C. V.

SANTIAGO

mo lustro 15,5 millones de euros en

terapias CAR-T, los fármacos más

punteros contra el cáncer que ope-

ran a partir de los linfocitos T del

El Sergas ha invertido en el últi-



Médicos residentes de familia en Ourense. // Alan Pérez

alternativa se podrán acreditar centros de salud con tres e incluso solo dos médicos, quiso destacar Fernández Campa. "Se deja la puerta abierta a incrementar la oferta formativa y esto es importante, ya que por lo menos se diseña una alternativa a la actual regulación", añadió.

La convocatoria se publicará el próximo mes de septiembre y las comunidades autónomas podrán presentar sus solicitudes en octubre. Galicia dispone de unos 60 ambulatorios que tienen tres facultativos adscritos, por lo que podrían incorporarse en el futuro.

No obstante, dado que la plantilla es limitada y para evitar una saturación de MIR al final de periodo formativo, lo que se propone es que estos centros de salud más pequeños solo puedan aceptar incorporaciones de residentes cada dos años.

Al margen de lo que se recoja en detalle en la convocatoria de septiembre y luego decida el Ministerio de Sanidad, lo cierto es que el proceso de acreditación seguirá el proceso ordinario al no aceptar, como reclamaba la Xunta, un modelo de habilitación con los plazos más cortos.

En caso de acreditarse más centros de salud, "estos no lo estarían hasta el año 2026 y los primeros MIR formados en ellos no saldrían hasta 2030", se lamenta Fernández Campa.

En lo que sí se hizo caso a Galicia –y otras comunidades– es en no exigir una antigüedad mínima de funcionamiento de dos años para poder acoger plazas MIR en el caso de que el centro de salud sea la consecuencia de un desdoblamiento. En este caso, si el primer ambulatorio ya estaba acreditado para impartir la especialización, el centro desdoblado no tiene obligación de esperar dos años, como sí tienen que hacerlo los de nueva construcción y partiendo de cero.

Las modificaciones también afectan a las competencias de los MIR de último año. Tal como está la regulación, ahora podrían pasar consulta de forma autónoma y completa como mínimo dos meses. Pero con el nuevo esquema, podrían hacer esto durante todo el cuarto año, como se recoge expresamente en la orden del Ministerio de Sanidad.

Pero esto solo será efectivo en 2028, cuando terminen su formación los MIR que empiecen en 2025. Entre otros motivos, esto es debido a que con el nuevo programa de formación los residentes de medicina familiar deberán pasar al menos el 70% del tiempo en centros de salud—ahora está en el 56%—, por lo que estarán mejor preparados al afrontar el último año. El 30% restante del tiempo lo dedicarán a hacer rotaciones hospitalarias, que ahora está en el 44%.

#### Galicia recibe otros 170 refugiados de Mali mientras se instala el primer grupo en Santiago

Un centenar recala en Compostela y el resto se irá al concello lucense de Becerreá

#### REDACCIÓN

SANTIAGO

Los primeros 100 refugiados de Mali, que llegaron a Santiago la noche del pasado martes, viven sus primeras horas en la comunidad habituándose a su residencia temporal en Monte do Gozo, donde estaba previsto que ayer llegaran otros 104 compatriotas al tiempo que Becerreá (Lugo) recibe el primer grupo de 69 malienses.

Eran poco antes de las 23.00 horas cuando llegaban al Monte do Gozo de Santiago los autobuses que transportaban desde Madrid a este primer grupo de migrantes. Se trata de hombres adultos que llegaron a Canarias en cayucos escapando de la guerra de Mali, por lo que tienen la condición de refugiados y la mayor parte han iniciado ya los trámites de petición de asilo.

Tras su primera noche en el albergue público de Monte do Gozo, ayer por la mañana muchos de los refugiados paseaban por el entorno, escuchaban música y charlaban entre ellos antes de la comida, que se les proporciona en las mismas instalaciones, acompañados en todo momento por miembros de la ONG Rescate, que les prestan asistencia. Algunos de ellos se aventuraban también a caminar hasta la ciudad para conocer el entorno.

Mientras este primer grupo de habitúa a su residencia temporal, estaba previsto que llegara al Monte do Gozo un segundo grupo de refugiados, compuesto por 104 personas. Al mismo tiempo, también se desplazarán desde Madrid otro grupo e 69 malienses que se ubicarán en el municipio lucense de Becerreá.

# Galicia invierte 15 millones en terapias punteras anticáncer para 60 pacientes

- Casi un centenar de gallegos pidieron ser tratados con CAR-T en 5 años
- ▶ El pago de 5,6 millones de euros pendientes se condiciona al resultado

propio paciente entrenados para luchar contra las células cancerígenas. De ese montante comprometi-Consello de Contas que audita la do para hacer frente a los tratamiengestión de los nuevos medicamentos de 60 pacientes, 5,6 millones estos de terapia avanzada anticáncer tán pendientes de abono porque espor parte de la Xunta hasta finales tán condicionados a los resultados de 2023 y que también especifica de salud de los pacientes a los 18 que, por ahora, 60 gallegos se benemeses de administración del fármaficiaron de las bondades de unos co, una medida que rige para los tratamientos que el Sergas considera "una de las herramientas más pro-CAR-T industriales. metedoras en el arsenal terapéuti-Así consta en un informe del

co de los cánceres hematológicos".

Como recuerda el Consello de Contas, "dado su alto impacto económico" y "asistencial", acceder a estas terapias pasa por un proceso de solicitud que arranca en el hematólogo y requiere del aval por parte de un equipo multidisciplinar del hospital y de luz verde final del Ministerio de Sanidad. Las solicitudes fueron bastantes más: desde la aprobación del Plan de Abordaje de las terapias avanzadas en el SNS específico, a finales de 2018 y hasta finales de 2023, constan 96 solicitudes presentadas y 73 aprobadas, "llegando finalmente a infundirle el fármaco a 60 pacientes". Según el informe, dado que cada vez se recurre más a estas terapias, el Ministerio de Sanidad pretende que las comunidades asuman la competencia de aprobar su prescripción y,en ese sentido, el Consello de Contas urge a constituir"con la mayor celeridad posible" el comité autonómico que se está conformando para asumir esa labor.

El grueso de esos pacientes ya se trata en Galicia. Si antes tenían que irse fuera –como ocurrió en 27 casos–, desde 2021 se inició un cambio y ahora, señala la auditoría, el sistema sanitario público gallego asume "la práctica totalidad" del creciente número de pacientes gallegos que precisan estos fármacos. Ahora Galicia dispone de un centro de producción propia, único en España, que gestiona Galaria.

GALICIA = 17

# Rueda amenaza con los tribunales a Sánchez si no frena el concierto catalán

Considera que el sistema es un "torpedo" contra el "equilibrio económico" ► El BNG pide aplicar a Galicia el modelo y el PSdeG lo apoya porque respeta la "solidaridad"

Besteiro compara el

pesen más dispersión

acuerdo con que

y envejecimiento

DANIEL DOMÍNGUEZ

SANTIAGO

El enfrentamiento de las comunidades gobernadas por el PP y algunas por el PSOE ante el nuevo sistema de financiación de Cataluña que le permitirá recaudar el 100% de los impuestos y salirse del régimen general -solo disfrutan de un cupo Navarra y Euskadi- escaló ayer un grado de tensión. La Xunta no solo planteará un ataque político contra una medida que considera que perjudica a Galicia, sino que amenaza con acudir a los tribunales para frenar el pacto que el Gobierno cerró con ERC para, a cambio, lograr que el socialista Salvador Illa presida la Generalitat.

El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, secundó así a su homólogo y compañero de partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Propuso "intentar parar" el acuerdo mediante el diálogo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, aunque duda de que se celebre en septiembre, pero si el Gobierno prosigue con su hoja de ruta, "siempre queda el recurso de los tribunales".

"No es un acuerdo beneficioso para nadie, salvo para el beneficiado, el de siempre, el independentismo catalán", expuso ayer Rueda tras visitar una empresa tecnológica en Ames, un municipio limítrofe con la capital gallega. Se mostró poco confiado en sortear el conflicto judicial. "¡Qué triste es tener que acudir a los tribunales para que un presidente del Gobierno cumpla lo que está en la Constitución y lo que las leyes le dicen que no puede hacer!", añadió.

El acuerdo entre el Gobierno/PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya supone una modificación del sistema actual, pues permitiría a Cataluña disponer de un concierto económico solidario. Gestionaría, recaudaría y liquidaría todos los impuestos que se paguen en su territorio -ahora el Estado recauda los principales, pero cede un porcentaje a todas las comunidades-,pero aportaría al Ministerio de Hacienda fondos por los servicios prestados por la administración central, así como una partida solidaria con el resto de territorios.

Rueda sostuvo que el acuerdo entre socialistas —es decir, el Gobierno—
y republicanos constituye "un torpedo en la línea de flotación del equilibrio económico en España" en detrimento del resto de autonomías, informa Efe. De hecho, recordó que voces
socialistas, como el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, ya se oponen a ese cambio del
sistema. "Esto tiene que parar, es tan
sencillo como hacer entrar en razón
a una persona porque la mayoría de
su partido vemos que no está de
acuerdo. Creo que él lo sabe, otra co-

sa es que parece ser que no le importa", aseguró Rueda, si bien la ejecutiva federal del PSOE respaldó "plenamente" el acuerdo con ERC el martes.

En este punto, el presidente gallego aprovechó para atacar a BNG y PSdeG, a los que reprocha avalar un

modelo que perjudicará a Galicia. "Los únicos que parece que están de acuerdo son los socialistas gallegos, que reclaman uno igual para Galicia", arremetió.

"Lo del BNG no es sorprendente, ya que son sus socios y todo lo que hacen les parece bien", añadió.

Los nacionalistas gallegos siempre han reclamado un concierto económico para la comunidad, si bien expertos del Foro Económico de Galicia consideran que sería perjudicial.

#### La oposición

La líder del BNG, Ana Pontón, se refirió a esta cuestión ayer durante el pleno extraordinario en Galicia que permitió aprobar el techo de gasto de la Xunta para 2025, criticando la

posición del Ejecutivo gallego. "¿Cómo pueden estar repitiendo el argumentario de Génova [calle de la sede del PP], absolutamente ineficaz para este país, en

vez de estar reclamando que Galicia no puede ser menos que Euskadi y que Cataluña y que tenemos derecho a tener las llaves de nuestro dinero?", cuestionó.

Por su parte, el secretario xeral de os socialistas gallegos, José Ramón

Gómez Besteiro, también se refirió a esta cuestión a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa. Defendió un modelo que reconoce la singularidad de Cataluña manteniendo la "igualdad y solidaridad" entre territorios y trazó un paralelismo con las demandas de Galicia, que "reclama desde hace muchos años una financiación singular" que eleve el peso del envejecimiento o la dispersión por el encarecimiento que causa en los servicios públicos, si bien esa petición se refiere a una modificación del sistema general de reparto de fondos entre las comunidades aplicable a todas. El pacto para Cataluña la saca de ese marco.

"No podemos discutir ahora porque es algo que todos reclamamos", añadió Besteiro, según informa Efe. Exigió a Rueda que se centre en las demandas de la comunidad "y menos en lo que dicta [Alberto Núñez] Feijóo" desde Madrid



Rueda prueba un simulador en las instalaciones de la empresa D3 Applied Tech en Ames. // X. Martinez/Efe

# Los populares se quedan solos en la aprobación del techo de gasto para preparar las cuentas de 2025

El PP aprobó ayer gracias a su mayoría absoluta el techo de gasto gallego para el año próximo, que crece un 2,5% hasta los 13.954 millones de euros. Democracia Ourensana se abstuvo y BNG y PSdeG votaron en contra, alegando que se trata de una cifra que no permitirá atender las necesidades de la población.

El trámite, solventado mediante un pleno extraordinario, permite a la Xunta disponer del marco para comenzar a elaborar los presupuestos autonómicos de 2025, que deben aprobarse el 20 de octubre como muy tarde.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacó el "rigor y solvencia" de la Xunta para ser el primer gobierno autonómico en aprobar ese esquema económico, informa Efe.

La Xunta creé que la economía crecerá este año dos décimas más de lo previsto hasta el 2,1% del PIB y que en 2025 lo hará un 1,8% con una tasa de desempleo del 9,1%. La nacionalista Ana Pontón tachó la sesión de "día de la marmota" y alegó que Galicia dispondrá de menos recursos el año próximo que en 2009 si se tiene en cuenta el avance de la inflación. Necesitaría otros 350 millones.

La diputada socialista Patricia Iglesias considera el techo de gasto falto de ambición y "conformista".

Por su parte, el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, dijo que le interesa saber cuánto dinero recibirá su provincia.

#### El PP critica que el BNG valide y apoye la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela

Prado cree que "Galicia no quiere" a una formación que apoya una "dictadura"

#### REDACCIÓN

SANTIAGO

El PPdeG criticó ayer la posición del BNG con respecto a los "resultados sospechosos" de las elecciones venezolanas, argumentando que "Galicia no quiere a un partido que está con Maduro".

El Bloque celebró a través de la red social X la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y saludó al "reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro", si bien algunos organismos neutrales y gobiernos latinoamericanos cuestionaron la validez.

"Es increíble la capacidad que tiene el Bloque para situarse siempre en el lado incorrecto de la Historia y, en este caso, al lado de una dictadura", sostuvo ayer la secretaria xeral del 
PPdeG, Paula Prado, que incidió 
en "la radicalidad que esconde 
el nacionalismo tras esa cara 
amable que intentaron mostrar, 
sin éxito, en las elecciones autonómicas".

Para Prado, son "cada vez más" los que "se están bajando del barco bloqueiro", ya que "Galicia no quiere a un partido que está con Maduro y sus resultados sospechosos, con Putin, con el comunismo y con los herederos de ETA".

#### Fallece a los 88 años Francisco Puy, padre del diputado del PP Pedro Puy

VALERIA PEREIRAS

SANTIAGO

El escritor y político –fue edil en Santiago en 1973– Francisco Puy Muñoz falleció ayer en Santiago a los 88 años. Estaba casado con Rosario Fraga Iribarne, hermana de Manuel Fraga, y era padre del político del PP Puy Fraga, actualmente diputado en el Congreso.

Licenciado en Derecho en 1958 y doctorado en 1961 por la Universidad de Granada, Puy fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y catedrático en la Universidad de Santiago desde 1966.



Alumnos de un CEIP gallego, con sillas de ruedas para aprender de discapacidad y accesibilidad.// N.Parga

# Los alumnos con discapacidad registrados en centros públicos ascienden a más de 7.500

A finales de 2023 su número se estimó en 2.400, pero en mayo y tras acordarse las ratios, constan el triple en el programa XADE

E.OCAMPO

VIGO

¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad estudian en Infantil y Primaria en el más de millar de centros públicos en Galicia? Esta respuesta adquiere importancia capital a partir del próximo curso 2024/25.Y la razón está en uno de los puntos del pacto educativo sellado por la Administración este año (Acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia) y que fija lo siguiente: para computar el número de puestos escolares se contará como dos plazas cada alumno con discapacidad reconocida igual o superior al 33% e inferior al 65%,o con un grado I de dependencia,o con un trastorno grave de conducta;y computarán como tres los escolares con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o con el nivel II o III de dependencia.

Es decir, a efectos del número total de estudiantes por clase, estos alumnos valen el doble o el triple para garantizar una atención óptima a sus necesidades educativas y que esta no esté reñida con el ritmo de aprendizaje del resto de la clase.

Pues bien, directivos de centros consultados y sindicatos presentes en la Mesa Sectorial Docente que firmó el acuerdo constatan lo siguiente: la cifra de alumnos con discapacidad se valoró en las negociaciones en septiembre de 2023 en unos 2.400 estudiantes. Pues bien, en mayo de este año y después de que en los CEIP fueran conscientes de la importancia de actualizar el dato, este creció hasta más de 7.500. Se trata de un sistema interno que se utiliza en Educación, llamado XADE. "Hay que meter los datos en el sistema con un certificado digital y otros documentos que lo avalan", explica el presidente de la Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público (Fegadicep), Francisco Lires, sobre el procedimiento. También asegura haber asistido a una reunión en la que se citó esa cifra.

Por contra, la Consellería de Educación, consulta al respecto, duda sobre su veracidad a nivel estadístico: "El XADE es un sistema administrativo de gestión entre los centros educativos, de manera individual, y la Consellería. Pero no tiene criterios ni una sistemática que permitan emplearlo como fuente estadística, por lo que no podemos confirmar ese dato. En todo caso, un caso de necesidades educativas especiales no se identifica por que un centro cargue una información en XADE, sino que intervienen otros procedimientos y agentes como Inspección Educativa o los Equipos de Orientación Específica para su correcta evaluación y atención, así como los certificados pertinentes emitidos por los organismos oficiales correspondientes", añaden.

De todos modos, el dato es prácticamente idéntico –o al menos muy coincidente-que el que consta en Política Social. A cierre del año pasado, el censo de población con discapacidad rozaba los 2.500 entre 0 y 6 años (concretamente eran 2.493) mientras que de 7 a 15 años ascendían a 7.531. Y, de ellos, la inmensa mayoría de los alumnos con discapacidad reconocida están en la enseñanza pública. Aún así, docentes consultados aseguran que "los datos son totalmente fiables, porque son recogidos directamente de esa aplicación. y ningún director va a introducir datos de un alumno en el sistema si aún no tiene la discapacidad acreditada". También, que los centros concertados y privados no están obligados a usar ese sistema.

Si la cifra triplica el número inicialmente contemplado, las necesidades educativas –tanto a nivel de profesorado como de aulas que deberían de desdoblarse– son sensiblemente superiores. Así lo estima el presidente del sindicato educativo Anpe Galicia, Julio Díaz, que cree que "los 140 docentes más con los que se reforzó en Galicia la Educación Primaria y 250 de Secundaria están lejos de los necesarios", para cumplir el acuerdo.

#### Hasta 147 ciclos y másteres de FP de 31 centros se impartirán en lengua extranjera

En 66, la formación se realiza mediante módulos en inglés

> E. P. SANTIAGO

Un total de 147 ciclos y másteres de Formación Profesional de 31 centros gallegos desarrollarán parte del currículo en una lengua extranjera el próximo curso 2024-25. Así lo publica el DOG, en la resolución definitiva por la que se autoriza la incorporación de un total de 75 ciclos formativos y cinco másteres plurilingües nuevos que empiezan a partir de septiembre, y que se añaden a los 67 que ya empezaron el pasado año y que continúan en el segundo curso.

En 66 de ellos, la formación se realiza mediante módulos en inglés, algunos de ellos combinados con otros idiomas como francés, italiano o alemán, y en siete la formación será en portugués. De esta forma, este año habrá en Galicia un total de 31 centros con esta oferta.

Se reparten a razón de 13 en la provincia de A Coruña, tres en Lugo, cuatro en Ourense, y 11 en Pontevedra. Se incorporan el Centro Integrado de FP CIFP Imaxe e Son (A Coruña), el Colegio CPR Plurilingüe San Fermín (Caldas de Reis), el Instituto IES A Guía (Vigo), el Colexio CPR Daniel Castelao (Vigo) y el Instituto IES Luís Seoane (Pontevedra). Estas enseñanzas se corresponden con 80 titulaciones diferentes de FP que impartirán parte de su currículo en una lengua extranjera. Además con carácter general, los ciclos en la modalidad de FP Dual incorporarán módulos de Lengua extranjera profesional.

Es más que probable que si el señor presidente del Gobierno sigue en su línea, alguien acabe recordando aquello del rey francés que dijo "el Estado soy yo". Y es que su señoría, poco a poco pero sin ningún disimulo, está ocupando las instituciones, con un éxito más que notable: ahora mismo el único referente de poder independiente es el Tribunal Supremo, y ya se verá cuánto resiste, porque ser el único baluarte que respalde las tesis de Montesquieu es peligroso, como peligroso es que quien lo intente falle: en caso de derrota la continuidad en la cumbre ni estaría garantizada ni siquiera apoyada por los que ahora lo hacen.

No se trata aquí y ahora de insistir en argumentos ya muy manidos y que, como es obvio, no han dado resultado alguno. Desde el

#### CRÓNICA POLÍTICA



Consejo de Estado hasta gran parte del poder judicial, pasando por la mayoría en el Congreso y rebasando los límites de entidades como la Fiscalía General, el fervor de don Pedro por el poder es prácticamente absoluto. El último -por ahora-episodio se vivió hace apenas unas horas con la presentación de una querella por prevaricación contra el juez que lleva la instrucción del llamado "caso Begoña", iniciativa del presidente Sánchez que compareció como testigo. Una iniciativa muy poco frecuente que casi nadie conside-

### "El Estado soy yo"

ra que pueda tener éxito.

El problema de aquel "el Estado soy yo" es que aquí ha habido mucha más autocracia que democracia, y por tanto los ciudadanos a lo largo de la historia se han acostumbrado a esa forma de gobernar, que ahora es concepto unido inseparablemente al populismo. Por eso le llaman así -autócratas- a tipos como Maduro, Ortega e incluso Orbán. O sea, les dicen "populista" y "autócrata". Para ser exactos. No parece necesario cerrar la lista de ese perfil autoritario: baste con decir que son muchos más, sobre todo en antiguas colonias, que los demócratas. Y eso se nota, y mucho, a la hora de gobernar y ser gobernado.

Queda expuesto, pues, el riesgo de que se "okupe" el poder, incluso el democrático, porque aunque referido a la política, el concepto es también de perfecto encaje con el timo de penetrar en vivienda ajena y quedarse en ella gracias a la malentendida generosidad social que predican la mayor parte de los autócratas en todas partes. En Galicia se está viendo ya, aunque en menor escala, que la idea de que el poder, por serlo, puede hacer cualquier cosa. Una referencia que se extiende sobre todo en los municipios e incluso en las diputaciones a causa precisamente de las normas que permiten de facto amplios segmentos del llamado poder municipal.

Conste que, aquí, en esta tierra, lo del monarca francés es incluso más antiguo. En este Antiguo Reino se llamaba "caciquismo", y antes de que alguien haga gestos de disconformidad, conviene matizar que los caciques eran aquellos que efectivamente creían y actuaban como si el Estado fuera de su propiedad. A partir de ahí, y echando un vistazo al panorama, es más asequible la fórmula gramatical gallega que cualquier otra en los actos que en Moncloa son habituales. El último, de momento, lo expuso don Pedro al anunciar su querella contra el juez que instruye la causa de su esposa la llevará "la Abogacía del Estado". Si para muestra basta un botón, con esto último cabría decir que también es útil una cremallera.

GALICIA = 19

#### E. OCAMPO VIGO

Los chapuzones de piscina continúan al alza, a juzgar por el aumento del 7% de las construidas en 2024 en Galicia: ya son casi 43.000 en esta comunidad con 1.500 kilómetros de costa, según los últimos datos del Catastro. Detrás de este porcentaje se esconde que estas albercas de agua dulce o cloración salina –última tendencia– crecieron en casi 2.600 con respecto a las registradas el primer semestre del año 2023. Pasaron de ser 40.791 piscinas las que refrescaban a los gallegos el año pasado a las 42.935 en la actualidad.

O, lo que es lo mismo, se habrían gastado unos 52 millones de euros en un año en la construcción de estas instalaciones, ya que el coste medio para una piscina familiar de entre 6 y 8 metros de vaso va entre los 18.000 y os 24.000 euros, aseguran fuentes del sector consultadas.

Entrando al detalle, las zonas residenciales, costeras y con más días de calor ostentan el podio con el mayor número de estas infraestructuras acuáticas. Así, las piscinas ubicadas en Pontevedra ya superan en casi dos mil a las de A Coruña y Lugo juntas. Solo en piscinas descubiertas -las que normalmente se relacionan con el recreo-, Pontevedra registra 18.240, con Vigo a la cabeza; seguida de A Coruña, con 12.815, con Oleiros en el top ten, y por delante de Ourense, con 6.386 piscinas. Por último se situaría Lugo con una cifra muy inferior, 3.547. Los datos se basan en las declaradas el Catastro Inmobiliario -registro dependiente del Ministerio de Haciendacon datos actualizados en 2024.

En términos absolutos es Vigo la ciudad que capitaliza el mayor número de piscinas de Galicia —con 2.639 instalaciones acuáticas al aire libre y un centenar cubiertas de las que muchas son de uso colectivo—, seguida del municipio coruñés de Oleiros que registra 1.853, así como de Nigrán, que también cuenta con 1.386, y de Ourense, donde se ubican 908. Otros como Gondomar, con 876, Pontevedra, con 843 y Tomiño, con 822 continúan la estela. Lugo capital también despunta con 793 piscinas declaradas.

Sin embargo, al observar los datos del Catastro de forma proporcional a la población, los municipios que tienen más piscinas por persona se hallan en la periferia de Ourense. Allí donde el termómetro lle-

Las piscinas, al alza: ya son casi 43.000 registradas en el Catastro ► Pontevedra tiene dos mil más que las que suman A Coruña y Lugo ► Suben un 7% en la región de los 1.500 kilómetros de costa Piscinas en Galicia en 2024 LOS 10 MUNICIPIOS CON MÁS PISCINAS POR PROVINCIA Ourense 908 W Vigo 2.639 5 Lugo 793 Q Oleiros 1.853 < Sada 709 5 O Pereiro de Aguiar 700 Nigrán 1.386 Monforte de Lemos 475 876 Outeiro de Rei 255 Verín 423 🛣 Gondomar Cambre 680 S Teo 615 8 S. Cibrao das Viñas 337 843 Sarria 155 822 590 ⋖ 288 O Corgo 141 Santiago Tomiño 716 9 Redondela Bergondo 579 Coles 245 Foz 98 O Barco de Valdeorras 94 Ames 576 82 680 219 Castro de Rei Culleredo 448 Ponteareas Amoeiro 628 345 Toén 167 Vilalba 81 Ribeira

Arteixo 285



O Carballiño 163

ga más alto en verano y las olas de calor son más frecuentes, se registran más construcciones, como es el caso de Pereiro de Aguiar, limítrofe a la capital y de talante residencial, donde se ubican 700.

Volviendo al citado binomio de piscinas y clima, las tornas cambian de provincia si de lo que hablamos es de piscinas cubiertas: A Coruña, con 1.010, registra el doble que Pontevedra, donde existen 501. Muy por detrás, Lugo declara 235 en su territorio y Ourense, 201 en la provincia. En total, ascienden a casi dos mil (1.947). Aunque el Catastro contabiliza en este apartado también la

práctica totalidad de las de carácter municipal –y públicas– vinculadas a usos deportivos y al aprendizaje de natación, también ha crecido el número de viviendas particulares que apuestan por una piscina cubierta que garantice los baños a pesar del color de las nubes. Tanto es así que desde 2023 han crecido en un centenar, desde 1.842 instalaciones.

#### Cambio en la demanda

Aparentemente, de las piscinas que llenan Galicia en la actualidad, la práctica mayoría son para uso recreativo particular, ya que las piscinas cubiertas representan una ínfima parte.

77

Barreiros

Aunque el bum de las piscinas arrancó en Galicia en plena pandemia y "la demanda sigue siendo alta", las características de las instalaciones han cambiado. Así lo asegura el responsable de la empresa Multiocio Galicia, Carlos Vilas. Mientras la búsqueda prioritaria en 2021 era un terreno o una casa donde construirla, ahora, la mayor demanda llega de mano de promotores inmobiliarios o comunidades de propietarios, que quieren edificar chalés o urbanizaciones de pareados o adosados, en las que el mayor atrac-

tivo es la piscina -ya sea individual, en cada vivienda, o colectiva-. "Entre las razones está que la piscina colectiva es menos costosa también en el mantenimiento y que los propietarios valoran más tener vecinos", señala Vilas.

De hecho, el sueño de una casa o una finca con piscina que germinó durante el COVID y que ya provocó un bum de demandas en 2021—ese año se registraron 1.936 piscinas más en nuestra comunidad—, continúa e incluso se agranda en número. Luego también batió récords en el verano de 2022: un 27 % más de altas, hasta 2.471 en municipios gallegos.

La polémica ese año llegaba de mano de la prealerta por sequía, que impedía en algunos municipios a través de ordenanzas municipales, que esos recintos particulares captasen agua para echar a andar por primera vez sus piscinas enganchados a la red pública. Además de la cantidad de agua que se necesita para llenarlas o mantenerlas, la depuración que implican la mayoría de las piscinas de obra requiere de consumo eléctrico.

El número de estas instalaciones no se ha inflado por algún tipo de inspección o campaña de revisión, advierten fuentes ministeriales consultadas: "Es importante aclarar que esta piscinas son las dada de alta, pero no significa que haya sido por un proceso de regularización. Es decir, no puede deducirse que no estaban declaradas y se han regularizado posteriormente. Son las dadas de alta", aclaran.

En lo que respecta a los costes de construcción y dependiendo del tipo de piscina, también matizan que a veces hay que sumar otros costes como tasas municipales, el proyecto de construcción y la licencia de obras que rondarán unos 2.000 euros más. Si además se instala una ducha de exterior y se acondiciona toda la zona que rodea el área de la piscina, el presupuesto superará los 20.000 euros.

No obstante el auge de las piscinas prefabricadas –que solo requieren de una excavación– también se debe a que cuestan una media de un 30% menos que las de obra. Así, su precio medio es de entre 8.000 y 10.000 euros. Asimismo, en esta información no se contabilizan las piscinas desmontables, que suelen estar construidas en PVC, madera y acero galvanizado, porque no requieren de alta en el Catastro.

#### Parece, fratres, que tenéis olvidado el asuntillo de los peajes en las autovías. Sí, sí, lo que en su día dijo el exministro y mártir Ábalos: que la cosa podría esperar un año,o así, pero que tarde o temprano se aplicaría. Y como ahora no hay elecciones a la vista, avecilla ya oyó que 2025 será cuando los petrusianos y su orquesta y coros se decidirán a fijar precios y fecha concreta. Así que, habrá que empezar a guardar los datos que aparezcan y mucho cartón flexible para las pancartas de protesta. Nada se sabe, por aho-

ra, de sobre qué se pronunciarán

#### CUATRO COSAS / Paco Vedra

los aguerridos sindicatos. Ojo ...

A ver: no es que se les tenga manía a las centrales sindicales, qué va. Ocurre, tan solo, que las organizaciones salvadoras del proletariado están ahora en situación de desconexión, por el ya conocido argumento de que la Administración paga bien, aunque lo de los plazos se lo pase por el forro. Y quien lo dude, que se lo pregunte a la Local, que brama como consecuencia de que le suben los precios, pero no las ayudas. Y por eso alegan que hay que eliminar servicios. O, al menos, que le pague el Estado parte de lo que necesitan. Pero la cuestión no está clara. ¿Eh...?

Por cierto, que hablando de Administración Local, conviene que no perdáis de vista la Federación Galega de Municipios e Provincias. Su presidente, que es el alcalde de Vilagarcía está que brama porque en la Xunta no le hacen puñetero caso. O sea, lo mismo que pasa con los abogados de oficio: que tienen razón, pero que a la hora de atenderlos, ni agua. Y conste que probablemente al lío que viene se sumen al menos dos de las cuatro diputaciones, las del PPdeG, porque las otras dos, en manos del *rojerío*, siempre están dispuestas a fastidiarle la moral a los gubernativos autonómicos. *Uyuyuy*...

 No todo van a ser disgustos y follones. Por lo que le cuenta al pajarillo, es muy probable que en la

parte alta del mapa de Galicia tengan una sorpresa en breve plazo. Se habla de que el inefable ministro Puente tiene en mente retomar el proyecto de conexión entre Lugo y A Coruña. No es seguro, como pasa casi todo lo que se refiere a Transportes, pero algo hay. Aunque, de concretarse, habrá que seguir la costumbre y hacerlo oficial cuando falte como mucho mes y medio para elecciones. Las que sean, que de paso sería noticia que compensaría la bronca previsible por lo de las autovías de pago. ¿Capisci ...?

### Fai que ocorra!



#### **Xoel Ben Ramos**

Chámame a atención o slogan dunha empresa. En xeral todas estas locucións motivacionais e inspiradoras parécenme moi profesionais. Pura ficción pero boas para incautos que nolas cremos, que é o seu último fin. Neste caso, a frase, que está en inglés quere expresar algo así como: "Fai que ocorra, atopa un camiño". Esa declaración de intencións é coma o famoso "Nada é imposible" das prendas deportivas. Ollas para os tenis antes de durmir, pensas que nada é imposible e ao día seguinte unha forza misteriosa érguete da cama antes do amencer para saír a correr. Sen máis. O poder das palabras.

Si home si. Érache boa. Estes ditos son trampas. Como aquel: "Just do it". ¿Só faino?... se fora tan fácil. Por exemplo: o plan de paz en Ucraína, ese que promove Volodimir Zelenski. Pois ben, supoñamos que nalgunha conversa con Trump -agora que tanto compadreo teñen os dous- vai o republicano e lle solta ao presidente: "Hey Zelenski, just do it!". Pois non, quizás un "maloserá" acaeríalle mellor. Porque é verdade, todos desexamos que se deteña a masacre -igual que o xenocidio en Gaza- e saia ben a proposta. De feito, unha manchea de países irán apoialo, pero se tan só un -Rusia- plántase co non, pois finito. Acabouse. Sendo realistas, Trump debería aconsellarlle

"Despois queixámonos das novas xeracións, que carecen de tolerancia ao fracaso, pero que alternativa lles ofrecemos?"

iso tan noso do: "Ti vai facendo". Deixar aberta unha pequena vía para errar libérate de tanta presión. Como cando pasas do caseto ao chalé sen licencia en liña de costa, sabes que pódencho tirar (ou non).

Despois queixámonos das novas xeracións, que carecen de tolerancia ao fracaso, pero que alternativa lles ofrecemos? Pintámoslles un mundo

perfecto, construído a base de titoriais e trucos infalibles para facer que ocorra. Temos a responsabilidade de contarlles a verdade, pero non. Só os animámos co "se podes imaxinalo poderás facelo, e cando dubides, atopa o camiño". E non é así, os veteranos sabémolo. Logo o tempo pasa, a chavalada non logra eses soños nin atopa o dichoso camiño e frústrase. E daqueles reels estes negacionistas, terraplanistas e anti-vacinas.

Algo así acontecía co secretario xeral do PSdeG esta semana, cunha boa noticia que agochaba parte de ficción. Gómez Besteiro felicitábase porque o goberno de Madrid -en breve- autorizará novos parques eólicos para subministrar electricidade barata a Alcoa, a fundición de aluminio en San Cibrao (Lugo). Si, fantástico, só que resolver o problema da luz non aclara o futuro dos empregos. Alomenos das intencións dos americanos nada falou. Venden?, marchan?, quedan? Resolta a teima enerxética, nuns meses -témome- queixaranse pola balsa dos refugallos vermellos que é cativa ou que lles falta o forno de cocción dos ánodos. Por sorte témolo resolto: Fai que ocorra!

# Baco reina en agosto

Suele atribuirse la paternidad de Galicia a un tal Breogán, pero tampoco hay por qué hacer demasiado caso a las leyendas. Al menos durante el verano, y particularmente en agosto, este es más bien el Reino de Baco: fa-

Quede claro que quien sus-

cribe se enamoró de Michael

Douglas en "Las calles de San

Francisco", o sea, cincuenta

años suspirando por el actor norteamericano que en sep-

tiembre cumplirá 80, y lo ha celebrado con antelación en

una cena a la fresca junto al

resto de vecinos de su pueblo,

Valldemossa, que se estrenan

en dicha década. Un verano

del siglo pasado me lo encon-

tré derrochando clase, deam-

bulando solitario y sin que na-

die le molestase por el centro

moso dios del vino. A él nos encomendamos con devoción.

**Anxel Vence** 

En esta primera semana del más báquico mes del año fluye el dorado líquido allá por las orillas de la ría de Arousa, donde los de Cambados (y sus visitantes) trasiegan todo lo que pueden en la fiesta del Albariño. Probablemente traten de evitar que se lo beban los vikingos en su desembarco anual de Catoira, que conmemora las antiguas incursiones de las huestes del rey Ulfo.

Esa parece prueba de que los gallegos son, en general, pueblo poco rencoroso. Lejos de guardarle malquerencia a sus invasores, lo normal es que organicen romerías para honrar a normandos y vikingos en el caso de la de Catoira; e incluso a los romanos en la Festa do Esquecemento de Xinzo.

Las bacanales continúan, casi simultáneamente, en A Guarda, donde corren ríos de tinto en la Festa do Monte que es más

¿El primero? No lo sé. El problema es la proliferación de aparta-



bien incruenta batalla etílica en la que no se derrama sangre, sino vino. El caso es que, entre vikingos levemente beodos y la reunión anual del Serenísimo Capítulo de la Orden del Albariño, Galicia abre en estos días su

habitual tiempo de orgías de cada verano.

Fue el austriaco Rainer María Rilke, nacido sin embargo en Praga y usuario del alemán, quien dijo que la patria del hombre es su infancia. Eso sería en el imperio austrohúngaro, naturalmente. En la Galicia de aquí -nada que ver con la Galitzia de los Cárpatos- la patria natural del gallego es el vino o, ya puestos, el aguardiente y el más moderno licor-café.

Dan fe de ello las fiestas que en Galicia se dedican al albariño, al ribeiro, a la caña de Portomarín y a tantas pócimas espirituosas ideadas para levantarle el ánimo y lo que fuere menester a la gente.

Otros países de raíz más belicosa tienden a fundar su fiesta nacional en las batallas y victorias militares. No es el caso de los gallegos, pueblo de melancolías y leyendas que prefiere honrar a los libros el 17 de mayo y a la bebida el resto

# Michael Douglas, embajador de la turismofobia



Pilar Garcés

de Palma cuando todavía se podía pasear por la ciudad con cierta holgura, incluso si eras una estrella de Hollywood. Era la época del famoso eslogan 'Un turista, un amigo', pero ya se sabe que hay amistades que les das la mano y te cogen el brazo. Douglas acaba de recibir el premio Masters of Cinema del Atlántida Mallorca Film Fest de manos de la Reina Letizia y en una comparecencia de prensa previa ha sumado su voz al debate de la masificación turística y la crisis de la vivienda que apareja. "Sin duda es el segundo tema más importante en Mallorca.

mentos en Airbnb en combinación con los coches de alquiler, y eso lleva a tener problemas como la escasez de agua", dijo. Acabáramos. También él, que vive en S'Estaca, una finca de cien hectáreas con un conglomerado de edificios maravillosamente volcados en el Mediterráneo construidos hace dos siglos por el Arxiduc Lluís Salvador, ha notado que le falta el aire. También él, que puede pasearse durante horas de su huerto a los bancales y a la piscina, y a la bodega y vuelta sin

encontrarse un alma sufre un cierto grado de aversión por los visitantes.

Este Michael Douglas harto que, según aseguró, desea simplificar su vida, aceptar solo "papeles que le motiven de verdad" y descansar"con privacidad"casi me hace olvidar la horrenda foto. La de noviembre de 2003 en la Feria de Turismo de Londres en la que aparece muy sonriente junto al expresidente Jaume Matas y un tuno que no pintaba nada, pero que le dio colorido al momento. Muy "Atracción fatal". Acababan de firmar un acuerdo por el cual el Govern le pagó 4,4 millones de euros por

### **FLOREANO** Gogue GORD PARÍS NON CHEJO, PERO XA ESTOU PREPARÁNDOME PARA O ANO BISIESTO QUE VENII VEÑA, VEÑA, VEÑA, CARALLOI IMOS, IMOS, IMOS, CARALLO!

#### FARO DE VIGO

EDITA: FARO DE VIGO, S.A.U.

DIRECTOR GENERAL EN GALICIA:

Juan Carlos Da Silva

DIRECTOR COMERCIAL EN GALICIA: Pedro Costa

DIRECTOR:

#### Rogelio Garrido

Xosé Antonio Taboada (Galicia), Julio Pérez (Economía), Rafael R. López (Sociedad y Cultura), Juan Carlos Álvarez SUBDIRECTORES: (Deportes), Francisco Javier Freire (Diseño Irene Bascoy y Jose Carneiro e Infografía), Ricardo Grobas (Fotografía), Cristina González (O Morrazo), REDACTORES JEFES: Nicolás Davila (Pontevedra)

Lara Graña, Juan Carlos Recondo, Benigno de la Torre RESPONSABLES DE ÁREA: y Alberto Otero Salvador Rodríguez (Suplementos), Antonio Touriño (Arousa), Xan Salgueiro (Deza-Tabeirós-Montes), Alba Chao (Edición Digital)

JEFES DE SECCIÓN:

GERENTE: Pedro Costa

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: José Antonio Estévez

Redacción, administración y Talleres: Factoría de Chapela-Redondela • Telfs: Centralita: 986 814 600. Publicidad: 986 814606. • Fax Publicidad: 986 814 601. RECEPCIÓN DE ANUNCIOS: Vigo. Policarpo Sanz, 22; Apdo. de Correos, 91; Telf. 986 434344. Fax: 986 228097. Depósito Legal PO-1519-58. DELEGACIONES: Santiago: Senra, 18 - 2°. Telfs. 981 574 300. Fax: 981 584798. Ourense: Calle Santo Domingo, 24, primero. Telfs. 988 241 212 / 241 232. Fax: 988 234 892. Pontevedra: c/ Pastor Diaz nº1, Edificio Plaza,

3°A . Telfs. 986 852 497 / 852 458 / 852 461. Fax: 986 850 058. Vilagarcia: Redacción: c/ Arzobispo Lago (Plaza de Galicia), 1 - 1°B. Telfs. 986 512 265 / 511 975. Fax: 986 502 112. Lalin: c/ Alcalde Ferreiro, 2 - entresuelo. Telf. 986 781 583. Fax: 986 781 427. A **Estrada**: c/ Justo Martínez, 12 1°B. Telf. 986 584 999 y 570 252. Fax: 986 584 998. Morrazo: c/ Noria, 4 - entresuelo puerta 4. Cangas. Redacción: Telf. 986 302 324. Delegación comercial: Tlf. 986 392 275. Fax: 986 305 828. Portugal: Valença do Miño: Telf. 00351 251 824 116. Fax: 251 824 130.

del año.

Puede que la afición de los galaicos a empinar el codo y contar historias los empariente con los irlandeses. El improbable Breogán habría sido, después de todo, el nexo un tanto mítico de unión entre Galicia e Irlanda, donde también

> le dan lo suyo a las letras, a la cerveza y al aguardiente.

"Entre vikingos levemente beodos y la reunión de la Orden del Albariño, Galicia abre en estos días su habitual tiempo de orgías veraniego" Abona esta teoría el hecho de que los prerromanos de la vieja tribu de Breogán festejasen la llegada de la primavera y el invierno con desaforadas bacanales en las que agotaban sus reservas de alcohol con ímpetu propio de bárbaros.

Muchos siglos después de aquello, los gallegos han trasladado al verano el comienzo de sus fiestas en honor a

Baco, el popular dios que los romanos tuvieron el acierto de traernos.

Como quiera que sea, cuídese el lector de caer en la tentación de los excesos etílicos. Las fuerzas de Seguridad y Sobriedad del Estado no creen en los dioses de Roma: y luego vienen las multas a quienes den positivo.

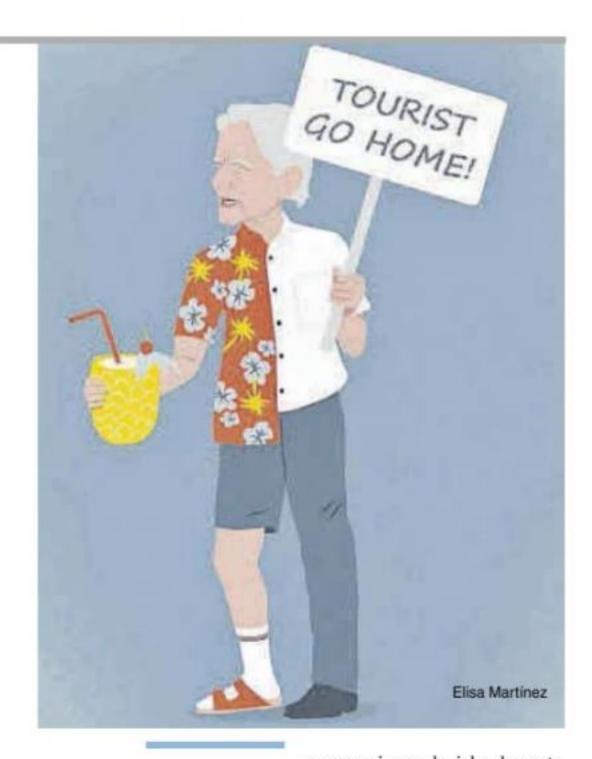

"Vive en una finca de cien hectáreas con un conglomerado de edificios volcados en el Mediterráneo construidos hace dos siglos" promocionar la isla durante un lustro, contrato que incluía la venta del centro cultural Costa Nord de Valldemossa a la Comunidad para instalar una futura Fundación Illes Balears Sostenibles. Dicho equipamiento de capa caída lo había construido el actor para dar a conocer los valores de la serra de Tramuntana tras un conflicto por las obras ilegales que realizó en su casa. "Un embajador de excepción para Baleares", alardeó el político del

Si algunos lodos vienen de ciertos polvos, la contribución de Douglas a la congestión actual de Mallorca es evidente. Puesto que se ha caído del caballo del desarrollismo, podría aceptar el papel de embajador de la turismofobia y hacernos el favor de volver a rodar "Un día de furia" en la Vía de Cintura, o en los atestados accesos a Valldemossa o Sóller. Y que no se olvide de la escena del tiroteo en el campo de golf.

El número 71 de la Ruysdaelstraat era vivienda y sede del negocio del señor Jacob Keesing, editor. El 15 de mayo de 1940, el día en que el ejército de los Países Bajos se rindió a las tropas alemanas, se suicidó. Este es el comienzo del primer documental que ha rodado Steve McQueen, el director de la oscarizada "Doce años de esclavitud", y también de una serie de cinco películas ("Small Axe") que retratan la vi-

da de la comunidad negra en Londres entre los años 60 y 80 del siglo XX. El episodio que dibuja una fiesta particular ("Lovers Rock"), con enredos amorosos, música y gastronomía, es una pieza memorable.

McQueen lleva tiempo viviendo en Ámsterdam, la ciudad de su pareja, Blanca Stigter, también cineasta y escritora. Ella es la responsable de otro documental, que se estrenó en 2021.

Se titula "Tres minutos": una exploración y parte del material que grabó con una cámara doméstica el hijo de unos exiliados polacos que decidió ir de viaje por Europa y al pueblo natal de sus abuelos para dejar constancia de cómo era la comunidad judía en Nasielsk, en la frontera entre Polonia y Ucrania, en 1938. Solo se salvaron tres minutos y es a partir de este exiguo material de archivo que Stigter reconstruye la vida de aquellos 3.000 judíos, un 97% de los cuales murieron en

campos de exterminio pocos años después.

Stigter escribió un libro de investigación que consiste en documentar, punto por punto, la geografía del terror nazi en Ámsterdam a lo largo de la ocupación. Se titula "Atlas of an Occupied City" y se dedica a reseguir el mapa de la ciudad y

# La ciudad ocupada

"En 'Occupied City' se

esconde una liturgia que

magnetiza al espectador en

el diálogo fantasmagórico

entre el pasado narrado

y el presente convulso"



a destacar las calles y casas, plazas y edificios, bares y teatros, museos y escuelas que fueron protagonistas mudos de la tragedia. Hay razias de la policía y de los nazis holandeses, persecuciones, revueltas, atentados de la Resistencia, ajusticiamientos y prohibiciones, estrellas amarillas en el Zeedijk (el Barrio Rojo de las prostitutas), humillaciones y deportaciones, grandilocuencia nazi en la plaza Dam.

Aquel libro fue el detonante para que McQueen filmara "Occupied City", el documental de cuatro horas que ahora puede verse en Filmin, en el marco del Atlantida Film Fest. Solo hay una voz en off, la actriz Melanie Hyams, que relata el nombre de las calles y de lo ocurrido en ellas. E imágenes actuales, entre 2020 y 2022, de la vida cotidiana de la ciudad en los mismos lugares en los que hace 80 años se instaló el

horror. Solo eso, sin un solo fotograma del Ámsterdam ocupado. Lo han criticado por monótono y sin espíritu, "emocionalmente neutral", pero es justamente en la repetición de la fórmula, en el diálogo fantasmagórico entre el pasado narrado y el presente convulso, en "la larga variación sobre un tema", como dice McQueen, donde se esconde una liturgia que magnetiza al espectador, que lo atrapa y, a la vez, le aturde. Y, a menudo, al final de muchos episodios del nomenclátor narrativo,

una simple acotación devastadora: "Demolished". Derruido, derribado. El edificio real, no el simbólico de la memoria, que permanece como un muro contra el embate de los nuevos fascismos.

"Como bibliotecario da

encargado de recoller

o legado bibliográfico

comentarios, anécdotas

Academia fun o

[de Del Riego] e

e lembranzas"

escoitar del

\*Escritor

### Donoso e singular escrutinio



Xosé L. Axeitos

"Donoso e grande escrutinio" é o que relata e describe Cervantes no Quijote (Parte I, capítulo 6). Preocupados pola cordura do seu veciño, o Cura e o Barbeiro, con afán inquisitorial que non chega a bibliocausto, proceden a examinar a biblioteca do fidalgo para desfecerse de todas aquelas obras que poidesen ser responsables da súa mala saúde. Se a este capítulo engadimos outros xuízos emitidos polo mesmo cura noutros momentos da obra complétase un episodio de sentido metaliterario que repasa criticamente o xénero cabaleiresco. Aínda que hoxe en día a voz "escrutinio", polo seu uso, está asociada ás eleccións e ás apostas deportivas, aquel "escudriñar" nos libros da obra de Cervantes deixou un ronsel imborrable na posteridade como podemos comprobar lendo a Umberto Eco ("El nombre de la rosa") ou a xenial novela do peruano Fernando Iwasaki ("Neguijón").

O noso escrutinio, donoso e singular sen dúbida tal como anticipa o título, tivo lugar por volta de 2008 e foi o seu protagonista Fernández del Riego. Por estas datas, enferma e prostrada Evelina, a súa dona, e despois de ceder xe-

nerosamente a maior parte do seu patrimonio bibliográfico á Fundación Penzol, pretendía doar o resto dos libros que aínda quedaban no seu poder, tres mil volumes aproximadamente, á Academia Galega e a un colexio ao que gardaba un especial afecto. Os libros, a maior parte, estaban no seu apartamento de Praia América e o resto no seu domicilio habitual da praza de Compostela en Vigo. Como bibliotecario da Academia fun o encargado de recoller o devandito legado bibliográfico. Non houbo maior problema cos libros do seu domicilio xa que avisaba telefonicamente cando tiña disposta a entrega. O único

problema ocorreu cando nunha ocasión acheguei o coche o máis preto que puiden da súa casa mentres baixaba bolsas e caixas. Cando rosmaba amargamente ao atopar o papeliño da multa correspondente, cadrou que pasaba por alí un periodista encargado de facer crónicas nas rúas so-

bre sucesos varios. Foi tan oportuna a crónica que daba noticia do blasfemo suceso que endexamais recibín a sanción anunciada.

Máis complexa foi a recollida no apartamento da praia que precisou dun "comando bíblico" formado por Domingo, Lurdes e este cronista, que era por aquelas datas o bibliotecario oficial da Academia. Cando chegamos coa furgoneta disposta para o traslado xa nos agardaba Fernández del Riego que durante máis de catro horas foi pasando, (de pé!!!), libro a libro e facendo distintos lotes según o destino que lles outorgaba. Foi así como escoitei con atención comentarios, lembranzas e anécdotas sobre títulos e autores aos que el mesmo editara. E fun beneficiario dalgún agasallo cando había varios exemplares do mesmo título. Lembro, por exemplo, a monumental obra "Vigo en su historia" (case 700 páxinas "en folio") ou "Do sulco" (Galaxia, 1957), exemplar coa sinatura a modo de exlibris e un catálogo de Galaxia de 1963, de gran utilidade. Cando colleu entre as mans unha antoloxía de Aquilino Iglesia Alvariño, penso que ao coida-

> de de González Garcés, botouse a rir e contou que pouco despois de falecer o poeta de Abadín adoitaban referirse a el con admiración pero non sempre acertaban co seu primeiro apelido que o tranformaban en "Iglesias", motivado sen dúbida pola maior frecuencia (case 57.000 ocorrencias

según a cartografía dos apelidos galegos do ILG) fronte dos "Iglesia" (apenas 2016 ocorrencias según a mesma fonte). Por este motivo entre el e Cunqueiro mantiveron durante moitos anos unha secreta complicidade para dividir á xente entre os de "Iglesia" (lectores fiables e rigorosos) e os de "Iglesias" (xente máis fachendosa e figurona). Da mesma maneira que Mujica Lainez que se queixaba de ser un escritor mal acentuado, podería queixarse Aquilino de ser un poeta "mal escrito".



# Sánchez celebra el pacto con ERC como un paso en la "federalización"

El presidente del Gobierno ve en el entendimiento logrado "solidaridad" entre comunidades y rechaza utilizar el concepto de "concierto económico"

IVÁN GIL MADRID

El presidente del Gobierno sigue sin entrar en el detalle del preacuerdo firmado entre el PSC y ERC, a la espera de que se pronuncien mañana en la consulta las bases de los republicanos. Si bien no refutó el documento filtrado por ERC ni su lectura de que supone un "concierto económico" similar al cupo vasco, con la salida de Cataluña del régimen común, Sánchez evitó esta terminología para referirse a una "financiación singular". Los socialistas están ahora en la fase de defender el pacto en términos de lo que supondría para la normalización con Cataluña la investidura de un presidente del PSC y dejar atrás la crisis institucional provocada por el procés. En esta línea, el jefe del Ejecutivo no ahorró en adjetivos para mostrar que está "muy contento y feliz" por un preacuerdo que es 'muy importante" y "magnifico" no solo para Cataluña, sino para toda España.

#### El dirigente dice al PP que suprimir impuestos a los ricos sí es atentar contra la igualdad

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, el jefe del Ejecutivo fue extremadamente cauto, no solo porque todavía deben ratificar el acuerdo los militantes de ERC, sino por las dudas y críticas que se han extendido en las filas socialistas. Su única concesión fue para destacar la parte del acuerdo en la que "también que se habla de solidaridad interterritorial".

#### Los recortes del pasado

"Lo importante es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial",trasladó,para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos "en todos los territorios". Otra de las bazas argumentativas de Sánchez para neutralizar las críticas de la oposición es que los populares, "con este mismo sistema de financiación, España vivió los mayores recortes". "Ellos suprimen impuestos a los ricos, eso sí que es un atentado contra la igualdad", señaló, para desdeñar las "lecciones" de los populares en esta materia.

Sánchez también celebró que



Sánchez, durante su comparecencia, ayer, para hacer balance del curso parlamentario. // E. Parra / Europa Press

## Gamarra: "Nada menos socialista y progresista que romper la caja"

PILAR SANTOS MADRID

Tras la rueda de prensa de final de curso político de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo decidió que no sería él el que respondiera al presidente del Gobierno y pidió a su número dos, Cuca Gamarra, que lo hiciera. Minutos después de que la comparecencia de Sánchez acabara en la Moncloa, la secretaria general compareció en la sede del partido en Logroño (La Rioja) y resumió el año escolar: el jefe del Ejecutivo empezó con el "escándalo" de la ley de amnistía, se quejó, y ha llegado a las vacaciones "reventando" la caja común de la financiación "con el único objetivo de comprar" la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña.

Para Gamarra, ese "concierto" supone el fin de la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos, porque entiende que el resto de autonomías saldrán perjudicadas si Cataluña sale del régimen común. Esa comunidad es, junto con Madrid y Baleares, de las que más aportan al resto de autonomías. "No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles", denunció Gamarra.

#### Presión a Page

La número dos del PP lamentó que Sánchez no se atreva a hablar del preacuerdo firmado con ERC ni tampoco a someterlo a votación entre las bases del PSOE. Gamarra aludió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que cargó contra el pacto con los republicanos, y le pidió a él y a los críticos que dejen las palabras y pa-

sen a los hechos. Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que [Sánchez] no les deja votar [en el seno del PSOE], que no lo voten cuando llegue al Congreso. Que ahí está la clave de la defensa de lo común", reclamó."¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes con reformas legislativas?", añadió sobre los cambios que serían necesarios para alcanzar ese "concierto económico" en, por ejemplo, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). "El PSOE ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Es un partido al servicio de Pedro Sánchez, de su egoísmo y de su ambición, ni más ni menos", remachó.

La modificación de la ley para que Cataluña llegue a esa soberanía fiscal, no obstante, tendría un camino muy difícil en el Congreso debido a la complicada aritmética parlamentaria. de materializarse este preacuerdo "damos un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico". Algo que, añadió, "es incuestionable y una buena noticia". El temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la solidaridad entre territorios para dar "privilegios" a Cataluña.

#### El sentir en la mayor parte de territorios es que el acuerdo deriva en un privilegio difícil de encajar

Sobre el rechazo expresado en público de algunos barones de su partido, las minimizó para acotarlas a Emiliano García-Page e ironizando con que "la noticia sería que diese una rueda de prensa apoyando al Gobierno". Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante el temor a que se acordase un concierto económico como demandaban los republicanos. Tras anunciarse el preacuerdo, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos.

#### "Toca el bolsillo"

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en "un privilegio" difícil de encajar entre sus potenciales electores. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos "cuando se toca el bolsillo". En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias."Lo que tenemos que hacer es negociaciones bilaterales con las comunidades", manifestó en referencia a que Baleares o Valencia cuentan en sus estatutos con mecanismos a desarrollar en este sentido.

En contra de las voces que denuncian la ruptura de la solidaridad interterritorial, tanto dentro como fuera de su partido, Sánchez reclamó confianza porque el PSOE siempre habría demostrado la defensa de este principio. Además, en referencia a la hipotética investida de Illa, señaló que "lo que se necesitan es gobiernos comprometidos con los servicios públicos".

#### La investigación a Begoña Gómez



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su comparecencia de ayer en Logroño. // Raquel Manzanares / Efe

# El Partido Popular acusa a Sánchez de querer "amedrentar" al juez Peinado

El presidente justifica su querella y dice que es para defender la 'dignidad' de la institución y la 'separación de poderes' > Culpa a Feijóo de ir "a rebufo de lo que dice y hace Vox"

PILAR SANTOS / IVÁN GIL MADRID

El PP considera que la guerella que la abogacía del Estado ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado por su decisión de negar que Pedro Sánchez declarara por escrito es una muestra de que el presidente del Gobierno intenta "amedrentar" al magistrado. Peinado está instruyendo la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez, por su parte, justificó ayer la presentación de la querella para defender la "dignidad" de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una "separación de poderes"

"Vemos cómo este curso empezaba con Podemos cuestionando a los jueces en España y vemos cómo termina el curso político con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado, que es capaz de presentar querellas contra jueces para intentarle amedrentar en las investigaciones judiciales que en materia de corrupción les afectan a su entorno, su partido y su familia", lanzó Cuca Gamarra, secretaria general del PP en una intervención en La Rioja.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo "usa y abusa de todas las instituciones a su alcance", en este caso utilizando, en su opinión, a la fiscalía y la abogacía como si fueran "su bufete de abogados personales".

Gamarra salió ante los medios de comunicación en Logroño una hora después de que Sánchez acabara su tradicio-

El dirigente

socialista subraya la

"paz social" lograda

a nivel territorial tras

la crisis heredada en

2018 por el 'procés'

nal rueda de prensa de cierre de curso en la Moncloa, en la que justificó la presentación de la querella contra el juez Peinado, que el martes acudió a La Moncloa para tomar declaración como testi-

go al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un "montaje" e ironizó sobre la escena de las "asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de la Moncloa". Algo que calificó de "patético" y "bochornoso". "La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso", añadió. Pese a señalar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por "judicializar la política y politizar la justicia", Sánchez puso el foco en que el "problema" no sería tanto el partido de Santiago Abascal "como el PP". A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de "estar a rebufo de todo lo

> que dice y hace Vox".

El jefe del Ejecutivo hizo un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que

"la economía va como un tiro", y laboral, con unas "cifras récord" en empleo, según destacó. "En estos ocho meses no hemos parado", defendió frente a la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición en minoría y los diversos reveses en el Congreso de los Diputados. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis.

#### Acuerdos parlamentarios

En el colofón de su intervención sí reconoció la "dificultad para llegar a acuerdos" en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23-J. "Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar". En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez incidió en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades.

Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la "paz social" lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 "la mayor crisis" institucional por el 'procés'. Frente a ello, defendió "pasos valientes" para la "normalización" de las relaciones con Cataluña, sin mencionar directamente la ley de amnistía pactada con los independentistas.

#### Hazte Oír y Vox demandan al presidente del Ejecutivo y a Bolaños

Los acusan, entre otros delitos, de malversación por recurrir a la Abogacía del Estado en la denuncia a Peinado

> TONO CALLEJA MADRID

La asociación Hazte Oír y Vox presentaron sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por varios delitos, entre ellos el de malversación, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por recurrir a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y acusándola de va-

#### "Caprichos"

marido.

"Ha utilizado medios públicos para ejercitar una acción penal que no tiene relación alguna con intereses públicos, sino con fines y caprichos estrictamente particulares", explica en la querella de Hazte Oír.

rios delitos por haberse bene-

ficiado de la condición de su

"Pedro Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal. La última ha sido la Abogacía del Estado, que ha presentado una querella contra el juez Peinado en nombre de Pedro Sánchez", explicó por su parte Vox en una nota de prensa difundida ayer a los medios de comunicación.

"Por desgracia, solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia, que Vox lleva de nuevo ante los tribunales", completa la nota de prensa de la formación liderada por Santiago Abascal, que también anunció que se querellará contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el mismo sentido, la asociación Iustitia Europa, que está personada en el caso Begoña Gómez, interpuso ayer una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra le presidente del Gobierno y otras autoridades por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación a la querella interpuesta por la Abogacía del Estado.



Los nuevos veinte vocales del CGPJ, durante el primer pleno del octavo mandato, el pasado 25 de julio. // E. Press

# El nuevo CGPJ no consigue elegir presidente en una segunda votación

- ► El bando conservador acusa a los vocales progresitas de absoluta "intransigencia"
- Está previsto que la sesión se reanude el día 5 a partir de las 11.00 horas

TONO CALLEJA LÓPEZ MADRID

El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la elección de presidente se reanudará el próximo lunes,5 de agosto, a las 11.00 horas. Los vocales acordaron ayer reiniciar entonces el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva celebrada el pasado 25 de julio. Los nombres que están sobre la mesa son los de Pilar Teso,Ana Ferrer, Ángeles Huet,Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.

La votación de los v20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los candidatos progresistas Pablo Lucas y Pilar Teso se volvió ayer a encallar y una primera consulta, que tuvo lugar desde las once de la mañana finalizó con empate a 10 votos. Por eso, el pleno se reanudó a las 12.00 horas, dando el mismo resultado.

El martes el CGPJ ya se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos –12 votos– para elegir al que será su presidente los próximos cinco años. Según informa Europa Press, los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos. Los mismos que ayer en la que es la octava votación.

#### Dos progresistas

Las fuentes consultadas explican que el principal escollo es la determinación de los 10 vocales progresistas de que sea nombrada presidenta la progresista Pilar Teso, en detrimento de Pablo Lucas, quien también es de esta sensibilidad, pues fue propuesto en su día por los progresistas para el Tribunal Constitucional. Las mismas fuentes acusan a los progresistas de tratar de imponer a su candidata, por lo que han anulado una posible negociación al respecto de otros candidatos.

El bloque conservador del nuevo CGPJ advierte que "su indignación crece" ante la "intransigencia" de los vocales progresistas, que "se han negado a negociar" una alternativa a la elección como presidenta de la magistrada Teso, que sería la primera mujer elegida al frente del organismo responsable del gobierno de los jueces, según explican las fuentes consultadas.

Estos vocales conservadores tienen la sensación, después de celebrarse dos plenos con un empate entre los 20 vocales, que los progresistas quieren "imponer" a Teso, cuando ellos, los conservadores, ya han dado un paso relevante en la negociación: han aceptado que un vocal progresista, en concreto Pablo Lucas, pueda ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial.

#### El próximo lunes se reiniciará el proceso en el que será ya el tercer pleno del organismo

"Están empecinados", prosiguen estos vocales, que lamentan que la actitud inflexible de los progresistas está llevando al CGPJ a dar "un espectáculo bochornoso", es decir, a tener que convocar un tercer pleno, en el que se tendrá que reiniciar el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva del pasado 25 de julio.

El sistema de elección pasa por realizar una primera votación en la que caen el candidato o candidatos menos votados, trámite que se irá repitiendo hasta que queden solo dos nombres sobre la mesa, entre los que se designará al que primero obtenga al menos 12 votos, ya que solo podrá ser elegido el que logre reunir una mayoría de tres quintos.

Como ninguno, de momento, ha conseguido esa mayoría, el pleno se repetirá para realizar una nueva votación entre los candidatos. El del lunes será el tercer pleno en el que se tendrá que volver a elegir entre los siete magistrados propuestos en la sesión celebrada la semana pasada

# La Audiencia Nacional avala la causa por el espionaje a Podemos

El tribunal rechaza la apelación presentada por el exsecretario de Estado Francisco Martínez contra la investigación del juez Santiago Pedraz

> T. C. F. MADRID

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez contra la causa abierta por el juez Santiago Pedraz con el objetivo de investigar una querella de Podemos contra aquel, contra el ex director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas de aquella or-

ganización política.

En su recurso, Martínez señala que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en un total de 23 conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la operación Tánden que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid y en la que ya se había acordado la retirada de esos 23 chats así como la prohibición de acceder a ellos.

La Sala argumenta que la querella no solo se basa en los chats sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en prensa. Añade que el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Pedraz, ya ha acordado la práctica de diligencias, entre ellas solicitar al Juzgado Central número 6, cuyo titular es Manuel García Castellón, la información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa.

En otro auto, la Sala desestima el recurso presentado por Podemos contra el auto de la admisión de la querella al haber dejado fuera de la instrucción determinados hechos y personas que la formación política pretendía que se investigaran.



El juez Santiago Pedraz. // Europa Press

# Los ataques de Israel prenden la mecha de un gran conflicto regional

Hamás clama venganza tras el asesinato de su líder político en Teherán y asegura que la muerte de Haniya será "un punto de inflexión" en la guerra ►El Gobierno de Irán calibra la respuesta a esa agresión en su suelo

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS / ADRIÀ
ROCHA CUTILLER

BEIRUT / ESTAMBUL

Apenas diez horas tardó Israel en sembrar el caos en Oriente Próximo. Tras meses con el latente temor a una guerra regional, dos ataques en dos capitales convirtieron ese miedo en una realidad próxima. El martes por la noche, mientras se ponía el sol sobre Beirut, un avión no tripulado israelí bombardeó un edificio en los suburbios sureños de la capital. Su objetivo era matar a Fuad Shokur, número dos de la milicia-partido político libanés Hizbulá, pero, a su paso, arrasó con la vida de dos mujeres y dos niños. 24 horas después, Hizbulá confirmaba la muerte de Shokur. Al cabo de diez horas, Israel atacó de nuevo, esta vez, con más éxito. Otro ataque aéreo en Teherán -sin aún haber sido reivindicado por Tel Aviv- mató al líder político de Hamás, Ismail Haniya, y a su guardaespaldas. Ahora, millones de ciudadanos de Oriente Próximo aguantan la respiración ante las inevitables respuestas de las dos milicias y su aliado iraní.

En Israel, muchos se preguntan el porqué. Entienden y defienden el ataque en Beirut, a modo de represalia por la agresión a un pueblo druso de los Altos del Golán ocupados el pasado sábado que mató a 12 niños y que las autoridades israelíes atribuyen a Hizbulá. Pero no encuentran la justificación para acabar con Haniya. "¿Por qué, ahora que hay un acuerdo sobre la mesa, decidieron matarlo?", se pregunta Sharon Lifshitz, hija del rehén Oded Lifshitz, en el diario israelí Haaretz.

Las familias del más de centenar de rehenes que aún quedan
en la Franja de Gaza, ampliamente
apoyadas por la sociedad israelí,
temen que el asesinato de Haniya
descarrile las conversaciones para
el acuerdo del alto el fuego que
permitiría la liberación de sus seres queridos. "El asesinato de Haniya en Teherán es un punto de inflexión que llevará la guerra a otra dimensión y tendrá consecuencias
en toda la región", dijo ayer en un
comunicado la Brigada Qasam –el
brazo armado– de Hamás.

Haniya es el segundo dirigente de Hamás afincado en el extranjero que es asesinado, después de que Saleh al-Arouri muriera en un ataque realizado el pasado mes de en enero en Beirut. Allí, de alguna forma, respiran más tranquilos. Sabían que las amenazas de Israel por el ataque contra los Altos del



Los partidarios del grupo Fundación Palestina, en una protesta tras la muerte de Ismail Haniya, en Islamaba (Pakistán), ayer. // Rehan Khan / Efe

Golán podían llevar a una escalada mucho mayor que otro ataque selectivo en zonas afines a Hizbulá. Pero ahora la pelota está en el tejado de Hizbulá. "Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a

"Si ellos apuntan

a Beirut, nosotros

apuntaremos a

dirigentes de

Hizbulá

Tel Aviv", alertan

Tel Aviv", alertaron varios dirigentes del grupo
a los diplomáticos occidentales en los últimos días. Los
chiíes han dejado claro que
ellos no quieren
una guerra total,
así que la respuesta probablemente sea de

gran calibre pero contenida. De momento, todos los ojos están puestos en Irán. De su principal aliado también dependerá la respuesta. Teherán ha visto cómo uno de sus grandes aliados regionales, el líder político de Hamás, ha sido asesinado en el corazón de la capital y, aún peor, solo unas horas después de haberse reunido con

el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según los expertos, Teherán se ve obligada a responder al ataque del Estado judío, lo que hace que todas

las alarmas en las capitales de Oriente Próximo suenen con más fuerza. "Al asesinar en el territorio de la República Islámica a nuestro huésped, el mártir Haniya, el régimen sionista se ha preparado un duro castigo para sí mismo. Consideramos nuestro deber vengar su sangre", dijo Jamenei ayer.

#### **Negociaciones**

"La muerte de Haniya afectará a las negociaciones y las pospondrá. Normalmente no se mata al líder político con el que se está en guerra. Lo que está pasando ahora es una invitación por parte de Israel de extender el conflicto", escribe Abdolrasool Divsallar, investigador estadounidense del think tank Middle East Institute. "Esta operación, de hecho, ha mostrado otra vez la inferioridad de los servicios de inteligencia iraníes, y su vulnerabilidad. El fracaso de la inteligencia iraní es grave: la protección de Haniya era responsabilidad de la Guardia Revolucionaria iraní, y su asesinato parece indicar seriamente que hay un gran número de infiltraciones dentro de este

cuerpo de élite", continúa. Además de Irán, la gran mayoría de países de la región han criticado duramente el ataque israelí contra Teherán, y han pedido contención ante un conflicto, el de Israel con Hamás y Palestina, que amenaza con extenderse por todo Oriente Próximo. "El asesinato de Haniya es un crimen horrendo, un acto peligroso y una clara violación de las leyes internacionales y humanitarias. Tan solo servirá para destruir la posibilidad de llegar a la paz [en Gaza].¿Cómo puede la mediación para un acuerdo de paz ser efectiva si un lado asesina el negociador del otro lado?", dijo ayer el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Haniya, hasta ahora, vivía en Doha, donde recibía protección diplomática del Gobierno catarí.

26 MUNDO

# De "terrorista global" a nuevo "mártir palestino"

El líder político de Hamás murió en Teherán tras un atentado israelí > Su autoexilio entre Turquía y Catar le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa del grupo armado

A.L.T. BEIRUT

Desde el exilio, el líder político de Hamás, Ismail Haniya, vio a su familia menguar. En abril, el Ejército israelí mató a tres de sus hijos y cuatro nietos en un bombardeo contra el coche en el que circulaban por el campo de Shati en el norte de la Franja de Gaza. Hace poco más de mes y medio, 10 miembros más de su familia, incluida su hermana, cayeron víctimas de un ataque en la misma zona. Entonces, dijo que más de 60 parientes habían sido asesinados desde el 7 de octubre. Ahora, le ha tocado su turno. Ismail Haniya murió ayer en Teherán "como resultado de una redada traicionera sionista", según Hamás.

Era uno de los rostros más conocidos del grupo palestino. A sus 62 años, estaba a cargo de liderar pués, en plena primera intifada, tinas convocadas en los territo-

las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Casi 10 meses de ofensiva militar israelí han causado la muerte de más de 39.400 gazatís y la destrucción generalizada del territorio. La respuesta hebrea llegó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.139 israelís. Ese ataque estuvo liderado por el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam. Haniya, al frente del brazo político del grupo, celebró la operación diluvio al Aqsa con mucha sorpresa. Parece que el líder, de carácter más moderado, no sabía nada de antemano sobre esa operación.

"Todo nuestro

pueblo y todas las familias de los residentes de Gaza han pagado un alto precio con la sangre de sus hijos, y yo soy uno de ellos", recordó en abril. A cargo del liderazgo de Hamás desde 2017, Haniya lleva años autoexiliado de su tierra. Durante este tiempo, ha vivido entre Turquía y Doha, la capital de Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa de Hamás. Ayer, se encontraba en su residencia de Teherán para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Nacido en el campo de refugiados de Shati, en la costa de la Ciudad de Gaza, Haniya era hijo de padres refugiados de la ciudad palestina de Asqalan, ahora conocido como Ashkelon, tras la formación de Israel en 1948. Dedicó su juventud a estudiar literatura árabe en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza y allí militó como activista estudiantil. Eran los años previos a la creación de Hamás. En 1983, se unió al Bloque Estudiantil Islámico, una organización considerada por muchos como la precursora del grupo que acabaría gobernando de facto la Franja de Gaza. Cuatro años des-

raelí.



Ismail Haniya saluda durante su etapa de primer ministro. // Efe

En 2006, ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina

Haniya estaba en las calles participando en las protestas. En ese 1987 se fundó Hamás y Haniya fue uno de sus miembros más jóve-

#### En las cárceles

Pasó por las cárceles israelís en tres ocasiones. Su condena más larga duró tres años y, después, fue deportado al Líbano en 1992. Un año después, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, Haniya volvió a Gaza y se convirtió en el asesor más cercano del fundador Ahmad Yassin en 1997. En septiembre de 2003, ambos sobrevivieron a un intento de asesinato, el primero de muchos. Meses después, Yassin cayó víctima de otra emboscada is-

La popularidad de Haniya se disparó en 2006 cuando Hamás ganó las últimas elecciones pales-

> rios. Ese mismo año ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina. Occidente no reconoció los resultados y se abrió un breve período de guerra civil entre los islamistas y el secular Al Fatá. Finalmente, Hamás acabó gobernando la Franja hasta el día de hoy.

> En mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás, entre ellos Haniya, así como contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Cuando asumió el liderazgo del grupo en 2017, Esta-

dos Unidos pasó a considerarlo un "terrorista global especialmente designado". Después de defender la resistencia "en todas las formas: resistencia popular, resistencia política, diplomática y militar", Haniya se convierte en el nuevo "mártir" de la causa palestina, como tantos otros lo hicieron antes que él.

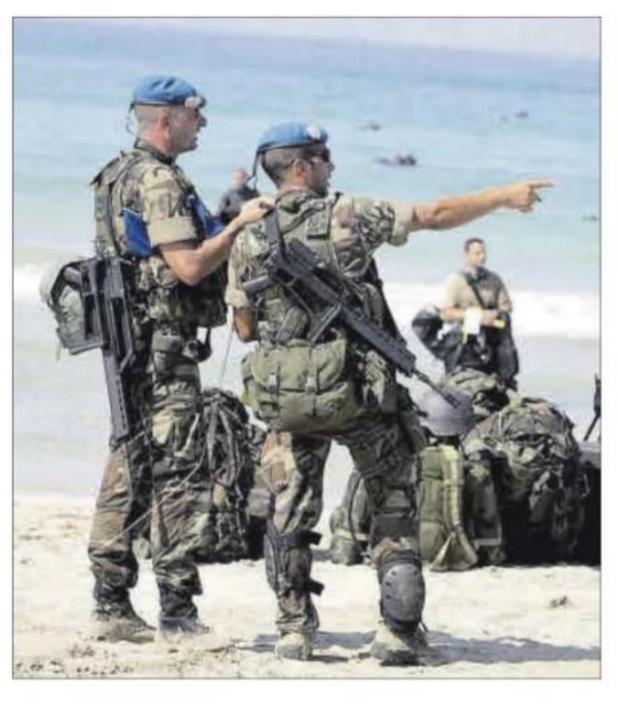

Soldados españoles de la ONU, en Líbano. // Efe

### Defensa evalúa la misión de los cascos azules en el Líbano

Robles despacha con altos mandos militares sobre la situación de la misión FINUL

> J.J. FERNÁNDEZ MADRID

Las posibilidades reales de interposición de los cascos azules españoles en el Líbano, y el riesgo que corren con el nuevo escenario de tensión en la zona forman parte de una reflexión crítica en la cúpula de Defensa sobre la misión FINUL, según fuentes de las Fuerzas Armadas. La ministra Margarita Robles recibió ayer información puntual sobre la situación creada con el ataque, el sábado, supuestamente de Hizbulá, que mató a 12 menores en la localidad drusa de Majdal Shams, y la respuesta israelí del martes con un bombardeo de precisión en Beirut y ayer aniquilando al líder político de Hamás, Ismail Haniya, en Tehe-

En una visita clave al Mando de Operaciones (Mops) de las Fuerzas Armadas, en la base madrileña de Retamares, la ministra, entre otros asuntos de agenda, trató con el teniente general nuevo jefe de ese organismo, José Antonio Agüero, las previsiones que manejan en la frontera libanesa. No estaba prevista en un principio una videoconferencia con los mandos españoles en la zona, según sostenían fuentes de Defensa el martes, pero finalmente los reunidos contactaron con el jefe del Estado Mayor de la misión UNIFIL, el teniente coronel Javier Romera para que les

diera la última hora. En torno a las fuerzas a su cargo tuvieron lugar 27 incidentes ayer.

Una fuente al tanto de la perspectiva que le trasladan los militares al Gobierno advierte sobre la lógica de estas misiones de interposición: los cascos azules"tienen un mandato que cumplir acordado con ambas partes. Si se ve que no pueden cumplirlo o que los riesgos son inasumibles, se considerará la retirada".

#### "Chupando búnker"

Hace 18 años, la ONU consiguió acordar con las partes en conflicto la presencia de una fuerza de 10.000 (hoy son 10.587) soldados de 40 naciones. En la actualidad manda todo ese contingente un general de División español, Aroldo Lázaro, con cuartel general en la base libanesa de Naqura. El despliegue vigila la llamada Blue Line en la frontera.

Un alto oficial del Ejército resume así la última hora de la que se ha convertido en misión más peligrosa de tropas españolas en el exterior: Uno, "están bien, aunque chupando mucho búnker"; dos, "no está previsto que se vuelvan"; y tres, "tampoco está previsto que cambie la misión". Pero eso era este martes y dicho desde Marjayún, antes de la respuesta israelí en Beirut. "El escenario puede cambiar en solo 24 horas", advierten las fuentes mencionadas al principio.

# Maduro militariza las calles de Venezuela y llama a movilizaciones

El dirigente invoca el fantasma de la "guerra civil" mientras acelera la maquinaria de la represión, que ya se ha cobrado la vida de 11 personas durante las protestas

ABEL GILBERT BUENOS AIRES

La crisis política venezolana se desarrolla con signos de previsibilidad inquietantes: las ciudades se militarizan con un toque de queda fáctico después de las expresiones de rechazo a la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las pasadas elecciones. Mientras, la oposición asegura lo contrario y esgrime las copias de las actas como prueba de un triunfo "abrumador" de Edmundo González Urrutia.

Los incidentes que tuvieron lugar tras las elecciones han provocado hasta el momento 11 muertos en el país. Dos de las víctimas son menores. Fueron arrestadas 749 personas, de acuerdo con la propia fiscalía general. La misión de la ONU para Venezuela detectó una "reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada". Maduro intenta hacer valer el peso del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, e invoca el fantasma de la "guerra civil". También dijo que recurrirá nuevamente a movilizaciones para "ganar la calle".

#### Petro intenta mediar

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia colombiana –quien, desde su asunción, en 2022, intentó sin



Manifestación de partidarios de Maduro, en Caracas, este pasado martes. // Associated Press

suerte mediar en el conflicto interno venezolano- sugirió otra alternativa que, por estas horas, tiene la forma de la cuadratura de un círculo. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas". Ante la posibilidad de que Estados Unidos responda a la crisis con nuevas sanciones económicas, el presidente colombiano solicitó también a Washington "suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos" que solo generan "más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos". Por último, Petro consideró que Maduro "tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de (Hugo) Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido".

#### Declaración lapidaria

El Centro Carter, que ha participado de numerosos comicios en Venezuela, cuya observación de la reciente contienda fue en principio celebrado por el Gobierno, emitió en la noche caraqueña la siguiente declaración lapidaria:

#### El Centro Carter dice que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales

"El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional", subrayó. Los comicios se desarrollaron "en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación". Maduro respondió al Centro Carter con la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo, históricamente favorable al Gobierno.

# Los muertos por las lluvias en la India ascienden a más de 150

Los trabajos de rescate se desarrollan en condiciones muy complicadas mientras los desparecidos rebasan ya los dos centenares

ADRIÁN FONCILLAS PEKÍN

India acelera las tareas de rescate en las condiciones más complicadas mientras crece el número de víctimas de los deslizamientos masivos de tierra en la madrugada del lunes. Son ya 158 muertos y 220 desaparecidos, según el último recuento oficial, lo que acerca esta tragedia a los 400 muertos que causaron las torrenciales lluvias en 2018. El Parlamento ya estudia declarar estos corrimientos de tierra en Kerala, el estado más castigado, como un desastre natural. El Gobierno ha prometido pagos del equivalente a 2.200 euros a las familias de los fallecidos y de 550 euros a las de los heridos.

Los trabajos de salvamento se

reanudaron ayer por la mañana después de que tuvieran que ser pausados en la noche anterior. Más de 3.000 personas fueron puestas a salvo en una cincuentena de refugios temporales, según Nueva Delhi. Los equipos lidian con aguaceros inclementes, falta de electricidad en buena parte del distrito de Wayanad, orografía abrupta e infraestructuras arruinadas.

La caída de un puente recomendó el uso de helicópteros a pesar del riesgo en un contexto tan adverso. La crecida del río dejó aisladas Mundakkai y Chooralmala, lo que obligó al Ejército a cruzarlo a pie con cuerdas. La tragedia convocó a todas las divisiones castrenses (terrestre, aérea y marítima), la Fuerza de Respuesta ante Desastres Naturales, el cuerpo de bomberos y el de policía.

La zona había acumulado mucha agua cuando a primera hora del martes se sucedieron tres desprendimientos masivos desde las colinas. Muchas víctimas fueron sorprendidas mientras dormían y carecieron de tiempo para ponerse a salvo, reveló el ministro en jefe de Kerala, Pinarayi Vijayan. Un lugareño reveló a los medios locales que vio varios cadáveres cubiertos de barro en sus camas. Otros muchos fueron arrastrados por las aguas desbordadas y aún hoy los equipos de rescate remontaban la corriente en lanchas y barcazas con remos. La mayor parte de las víctimas son trabajadores del té, por el que es célebre Kerala.



Equipos de salvamento en Chooralmala, en el estado de Kerala. // AP

# Un nuevo estudio apunta que Ozempic también ayuda a dejar de fumar

La investigación indica que las personas que toman este fármaco recetado para la diabetes y usado para perder peso tienen menos problemas para no consumir tabaco

MARTA ALBERCA MADRID

Ozempic sigue en boca de todos. Este medicamento autorizado en España para controlar los niveles glucémicos de los pacientes con diabetes tipo 2, saltó a la fama porque la empezaron a reclamar personas con obesidad para perder peso, e incluso, aquellas que no tienen esta enfermedad, pero quieren bajar kilos con facilidad. Lo que provocó que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicara que había tenido conocimiento de un aumento en la demanda de este fármaco de una manera desproporcionada.

La alarma volvió a saltar cuando un estudio publicado hace escasos meses, indicaba que este medicamento podría contribuir a tratar adicciones, después de que algunas personas hayan experimentado descensos en su consumo de alcohol. Ahora, un nuevo informe publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', va más allá: Ozempic también podría servir para dejar de fumar.

#### ¿En qué se basa?

El uso de semaglutida (nombre médico de Ozempic) se asoció con un menor riesgo de atención médica relacionada con el trastorno por consumo de tabaco (TUD) en fumadores con diabetes tipo 2,

> M. ALBERCA MADRID

La muerte duele. Tanto que envejece a los que ven marchar a sus seres queridos. Esta es al menos la conclusión que se extrae del nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y el Centro de Envejecimiento Butler Columbia (EE UU) publicado en la revista JAMA Network Open. Según sus análisis, las personas que perdieron a un padre, pareja, hermano o hijo mostraban signos de una edad biológica mayor en comparación con quienes no habían experimentado tales pérdidas.

El estudio sugiere que el impacto de la pérdida en el envejecimiento puede verse mucho antes de la mediana edad y puede contribuir a las diferencias de salud entre los grupos raciales y étnicos. "Pocos informes han analizado cómo la muerte de un ser querido en diferentes etapas de la vida afecta a estos marcadores de ADN", señala Allison Aiello, autora principal.

El envejecimiento biológico es el deterioro gradual del funcionamiento de las células, los tejidos y los órganos, lo que conduce a un



Una mujer, fumando en una terraza. // Miki López

en comparación con otros 7 medicamentos antidiabéticos. Durante el análisis, las personas que lo utilizaron tuvieron menos probabilidades de buscar y de tener un encuentro médico que incluyera un diagnóstico de TUD. También era menos probable que se le prescribiera medicación para dejar de fumar o que necesitara asesoramiento para dejar de fumar durante el periodo del estudio.

Los científicos del estudio actual utilizaron un método de emulación de ensayo para comparar la eficacia de la semaglutida frente al resto de medicamentos antidiabéticos, incluidos otros GLP-1. Participaron tres poblaciones de estudio: pacientes con diabetes tipo 2 comórbida y trastorno por consumo de tabaco, pacientes con diabetes tipo 2 comórbida y TUD que tenían un diagnóstico de obesidad, y aquellos que no tenían un diagnóstico de obesidad.

Los investigadores descubrieron que la semaglutida se asociaba con un menor riesgo de utilización de servicios sanitarios relacionados con el tabaquismo, incluido el uso que indicaría esfuerzos para dejar de fumar. "Estos resultados sugieren la necesidad de realizar ensayos clínicos para evaluar el potencial de semaglutida para dejar de fumar", apuntan sus autores. En el trabajo, participaron investigadores del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, los Institutos Nacionales de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve.

#### El 23% de los españoles mayores de quince años fuma a diario

Según datos del ministerio de Sanidad, en España el 23,0% de la población de 15 y más años fuma a diario, el 2,4% es fumador ocasional y el 25,7% se declaraba exfumador, mientras que el 49% declaran no haber fumado nunca. Por sexo, el porcentaje de fumadores diarios se sitúa en el 27,6% en hombres y en 18,6% en mujeres.

Según los datos más actualizados en España, la Encuesta sobre el Alcohol y otras Drogas en España (EDADES, 2022) -que tiene carácter bienal y está promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas-, por detrás del alcohol, el tabaco es la sustancia psicoactiva más consumida entre la población de 15 a 64 años, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 69,6%, dato muy similar al obtenido en la anterior encuesta (2020), el 39,0% en el último año, el 37,2% en el último mes y el 33,1% diariamente en el último mes.

### El dolor influye en nuestro ADN: envejecemos más a medida que fallecen nuestros seres queridos

La muerte de un familiar o amigo hace que la edad biológica sea mayor que la cronológica, según una investigación de la Universidad de Columbia

mayor riesgo de enfermedades crónicas. Los científicos miden este tipo de envejecimiento utilizando marcadores de ADN. "Nuestro estudio muestra fuertes vínculos entre la pérdida de seres queridos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, y un envejecimiento biológico más rápido en los EE UU", insiste Aiello.

#### ¿Cómo lo han hecho?

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron datos del Estudio Longitudinal Nacional sobre la Salud de Adolescentes y Adultos, que comenzó en 1994-95 y que siguió a los participantes desde la adolescencia hasta la edad adulta. Para medir la pérdida familiar durante la infancia o la adolescencia a partir del estudio longitudinal, monitorizaron a los participantes a través de varias fases y períodos de envejecimiento.

La primera realizó una encuesta a 20.745 adolescentes de entre 12 a 19 años. La fase V se llevó a cabo entre 2016 y 2018 y se completaron entrevistas con 12.300 de los participantes originales. En la última, entre 2016 y 2018, se invitó a los participantes a un examen domiciliario adicional en el que se proporcionó una muestra de sangre de los casi 4.500 voluntarios para realizar pruebas de ADN. El estudio analizó las muertes experimentadas durante la infancia o la adolescencia (hasta los 18 años) y la edad adulta (de 19 a 43 años). También examinaron el número de muertes cercanas experimentadas durante este período de tiempo.

Los resultados mostraron que casi el 40% de los participantes experimentó al menos una pérdida en la edad adulta entre las edades de 33 y 43. La pérdida de los padres fue más común en la edad adulta que en la infancia y la adolescencia (27% frente a 6%). Una mayor proporción de participantes negros (57%) e hispanos (4%) experimentaron al menos una pérdida en comparación con los participantes blancos (34%).

#### Factores determinantes

Las personas que experimentaron dos o más muertes tenían edades biológicas más avanzadas según varios relojes epigenéticos. Experimentar dos o más muertes cercanas en la edad adulta estaba más fuertemente vinculado al envejecimiento biológico que experimentar una pérdida y significativamente más que no sufrir ninguna pérdida.

Por ejemplo, perder a un padre o a un hermano en una etapa temprana de la vida puede ser muy traumático y, a menudo, derivar en problemas de salud mental y cognitivos, mayores riesgos de enfermedades cardíacas y una mayor probabilidad de morir antes. Por otro lado, la muerte de un familiar cercano a cualquier edad plantea riesgos para la salud, y las pérdidas repetidas pueden aumentar los riesgos de enfermedades cardíacas, mortalidad y demencia; y las repercusiones pueden persistir o hacerse evidentes mucho después del suceso.

Los investigadores enfatizan que, si bien la pérdida a cualquier edad puede tener impactos duraderos en la salud, los efectos podrían ser más graves durante períodos clave del desarrollo, como la infancia o la adultez temprana."La relación entre la pérdida de seres queridos y los problemas de salud a lo largo de la vida está bien establecida", aporta Aiello. "Pero algunas etapas de la vida pueden ser más vulnerables a los riesgos de salud asociados con la pérdida y la acumulación de pérdidas parece ser un factor significativo", sentencia.

En los siglos XVIII y XIX los sombrereros cepillaban con mercurio las pieles de liebre y conejo de los sombreros. El contacto e inhalación con esta sustancia acababa por enfermarlos gravemente. Lo

mismo ocurría con quienes manipulaban el arsénico que se usaba como pigmento verde para vestidos, guantes o flores artificiales en el pelo. Tras muchas protestas, el pigmento verde de arsénico fue prohibido en Escandinavia, Francia y Alemania. Ahora, un estudio localiza metales pesados como el plomo en tampones de 14 marcas diferentes. El silencio de las autoridades sanitarias plantea incógnitas.



MAR MATO VIGO

Pocos estudios se centran en la regla. Mientra el Hospital Clínico de Santiago prosigue con su investigación sobre los posibles efectos de la vacuna anti-COVID a la hora de alterar la regla, la Universidad de California acaba de revelar que encontró en tampones de 14 marcas diferentes vendidas en Estados Unidos sustancias como plomo, cadmio, arsénico, calcio y zinc.

Ante estos resultados, ¿son seguros los tampones? La propia científica que lidera el estudio, Jenni Shearston, ha explicado a Euronews y National Geographic que no saben si esos metales se filtran absorbidos por el organismo y si afectan a la salud de las mujeres. Su conclusión es que se deben seguir haciendo estudios para determinar si las cantidades de metales pesados detectada pueden acabar afectando la salud de las mujeres. Seguramente tardaremos años en conocer los resultados. Hasta entonces, ¿qué recomiendan los expertos?

Desde la Sociedade Galega de Obstetricia y Xinecoloxía, su presidente, Casimiro Obispo, señala que "no podemos asustar a la gente diciendo que no utilice tampones. A día de hoy, no hay información médica para desaconsejar su uso. A lo mejor, dentro de dos meses me llamas y señalo una cosa distinta".

La ausencia de estudios alrededor de la menstruación son, nunca mejor dicho, sangrantes. O a la industria que comercializa los productos de higiene femenina no le conviene que se investigue; o a la comunidad científica no le interesa por las causas que sean o las mujeres se han acostumbrado a que 'sus cosas' sean algo relativo únicamente al aspecto íntimo.

No resulta fácil, por ejemplo, encontrar una persona experta que quiera opinar sobre el estudio de los tampones.

El médico y catedrático de la Universidad de Granada Nicolás Olea señalaba a FARO días atrás antes de participar en el curso de Oncología Integrativa de la Universidade de Santiago y el Thalaso Atlántico en Baiona que "al final las fuentes de exposición a los tóxicos son múltiples. Bien con la composición de los tampones, bien con la comida y otros materiales. El arsénico es muy frecuente en el arroz; el cadmio contamina los intestinos de las gambas por lo que hace años nos aconsejaron no chupar las cabezas...".

La pregunta que se hacen muchas mujeres es cómo esos materiales pesados han llegado a los tampones. Tampoco hay conclusión generalizada. Unos investigadores indican que están presentes a través del algodón y que este lo absorbe de la tierra; otros apuntan a que sustancias como el zinc son añadidas a estos productos e incluso prendas de ropa como en algunas bragas menstruales para redudir el olor.

¿Deberíamos ser cautas y cambiar los tampones por compresas o copas o bragas menstruales? "Las compresas tienen el problema de la alergia de contacto. Muchas mujeres no las pueden utilizar porque enrojecen la zona vulvar. Es una alergia", señala Casimiro Obispo.

No obstante, en el mercado podemos encontrar alternativas a las compresas que causan irritación. Se trata de compresas reutilizables de tela de algodón con alas y corchetes que o salvaslips de algodón 100% orgánico.

Obispo señala que "en higiene femenina, debe ser la mujer la que elija la opción con la que se sienta más cómoda, la que mejor le parezca, y, en principio, no hay que tener miedo a ninguna de las posibilidades".

No obstante, el presidente de la Sociedade Galega de Obstetricia y Xinecoloxía indica que "con la copa menstrual –de silicona de grado médico– deberíamos tener en cuenta que las células endometriales quedan en la vagina un tiempo. No es descartable que cualquiera de estas células pueda causar endometriosis vaginal. La gente se olvida de ese tema. No digo que la produzca sino que puede ser una posibilidad".

Obispo recuerda cómo el Essure apareció como un método anticonceptivo ideal en un inicio para después empezar a conocerse problemas de salud en los cuerpos de las mujeres.

El método que se vendió como hipoalergénico acabó siendo retirado del mercado por Bayer, la compañía que lo comercializaba, después de que en varios países se prohibiera y al denunciar miles de mujeres los daños que había provocado en su salud como dolor pélvico, hemorragias, infecciones, decaimiento psicológico, fuertes cefaleas, pérdida de cabello y reacciones alérgicas diversas.

A algunas de las afectadas acabaron por extirparles el útero y/o las trompas de Falopio para ser liberadas del aparato.

#### REDACCIÓN

VIGO

La periodista y jefa web de FA-RO Alba Chao es la ganadora del IV Premio de Xornalismo 'Somos Esenciais', organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en colaboración con Gadis, por el reportaje "Pornografía en la red, la mayor escuela de desigualdad y misoginia" publicado el 3 de marzo de 2023 en el diario decano.

Además, el jurado decidió conceder una mención de honor a la también redactora del diario decano Carolina Sertal, por el trabajo "Bebés roubados, entre o silencio e a impunidade" publicado en la revista "Luzes".

El fallo del jurado, decidido el pasado 16 de julio, fue unánime. Destacó del artículo de Alba Chao que aborda "un tema de máxima actualidad elaborado de forma rigurosa, con un amplio soporte do-

### La periodista de FARO DE VIGO Alba Chao gana el IV Premio Somos Esenciais

La jefa web del decano lo logra con un reportaje sobre cómo el porno afecta a la educación sexual

cumental y enriquecido con opiniones de expertas".

También resaltó "su capacidad para dar una visión global, mediante una redacción precisa y ordenada, de un problema que afecta a toda la sociedad", analizando las causas, las consecuencias y las formas de abordar el consumo de pornografía entre menores, lo que convierte al artículo en "una herramienta al servicio de la ciudadanía". El premio está dotado de 1.500 euros.

El jurado estuvo compuesto por

Vanessa Casteleiro, Lara Dopazo, María Eimil, Francisco X. Gaonzález, Darío Janeiro, Gemma Malvido, Belén Regueira, Ana Isable Rodríguez e Cristina de la Vega.

El certamen fue convocado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en colaboración con Gadis.

El jurado acordó una mención especial como finalista para la también periodista de FARO Carolina Sertal, por un reportaje publicado en 2023 en la revista Luzes: "Bebés



Alba Chao. // Ricardo Grobas

roubados, entre o silencio e a impunidade". De él valoró "el contenido de alto valor social además de la apuesta por el uso del gallego" en un trabajo que presenta "una realidad compleja y dramática, durante años silenciada, desde una perspectiva diferente".

En esta edición, se presentaron 21 trabajos. Los miembros del jurado señalaron explícitamente la calidad de los mismos. Indicaron que "confirman a necesidade de manter nos medios un espazo para a información social".

El acto de entrega del premio se celebrará después del verano sin que se conozca la fecha exacta de momento.

En la pasada edición, las ganadoras habían sido Gemma Malvido y Vanessa Casteleiro por la serie de reportajes publicados en La Opinión A Coruña "Una tarde en Teixeiro:"¿Se porta bien?"", "Con ganas de salir adelante" y "Una mañana en Teixeiro: Deporte, trabajo, estudio y manualidades para volver a la calle". Por su parte, María de La Huerta, del mismo medio, había resultado finalista con la pieza "Suicidio de mayores, un drama silenciado",

LUIS EXPÓSITO Escritor

# "Aún no se ha rodado la gran película ni escrito la gran novela de la Guerra Civil"

El que fuera director de RR HH de Mediaset presenta en Bueu su primera novela

ÁGATHA DE SANTOS

VIGO

Gran apasionado de la historia, Luis Expósito (Madrid, 1959) recupera un episodio poco conocido de la Guerra Civil, el primer éxodo masivo ante el avance de las tropas franquistas acaecido en Badajoz, como punto de arranque de "Nadie puede cambiar el pasado" (Kolima), una historia que transcurre entre Badajoz, Madrid, México y Marruecos. Aunque es coautor de tres libros de ficción sobre el mundo de la empresa, su campo -ha sido director de recursos humanos en varias empresas, entre éstas, Mediaset Comunicación, donde trabajó desde 1993 hasta su jubilación, en 2022éste es su debut en la novela. El próximo 6 (21.00 h.), el Centro Social do Mar de Bueu acogerá la presentación de este libro, que prologa Pedro Piqueras. Expósito trabaja ya en su segunda novela, también histórica.

#### -La novela se titula "Nadie puede cambiar el pasado", pero ¿usted lo cambiaría?

-Es que el pasado no se puede cambiar.La continuación de la frase, y que se dice en el libro, es que no se puede cambiar, lo que hay que hacer es aprender, sacar lecciones de ese pasado.

#### -¿Sabemos sacarlas? Porque durante la pandemia se decía que saldríamos de ella siendo mejores personas, pero hemos vuelto al punto de partida.

-Como sociedad, somos malos alumnos y más en estos tiempos, en los que te lleva el día a día y hay medios de comunicación muy poderosos que te condicionan mucho. Sin embargo, también creo que individualmente sí que hay gente que ha cambiado la forma que tenía de enfocar las cosas: su forma de trabajar, de poner distancia, de salir de la ciudad. Siempre hay gente que aprende la lección, pero ya sabemos que el ser humano se caracteriza por tropezar varias veces en la misma piedra.

#### –¿Cómo surge la historia de la novela?

-Surge a raíz de un dramático acontecimiento que sucedió durante la Guerra Civil en el pueblo de mi abuelo paterno, Fregenal de la Sierra, Badajoz, y que se conoce como "La columna de los ocho mil". A mediados de septiembre de 1936 y ante el avance de las tropas sublevadas, miles de personas emprendieron la huida desde el suroeste de la provincia hacia el lado republicano, en La Serena. Éste hecho, que duró sólo unos días, pero que fue muy duro, es el arranque de la novela.

#### -Su protagonista, Agustín Lobo, es legionario, sindicalista, jornalero, espía, empresario... ¿Tiene algo de su abuelo o de usted mismo?

 Agustin Lobo es un hombre decidido y consecuente con sus creencias y con sus valores. Es un personaje que, como tantos españoles de su época, se vio arrastrado por las circunstancias. Es un tipo humilde, un campesino, extremeño, sindicalista entonces había sindicatos muy fuertes en el campo-, con un bagaje anterior en su juventud, porque ya ha estado en la guerra, pero que a partir del momento en que se produce el alzamiento, como a tantos españoles, le van moviendo las circunstancias y lo van arrastrando. El pobre va reaccionando como buenamente puede para sobrevivir. Más que de mi abuelo, creo que tiene algo de un hermano suyo que vivía en el pueblo cuando



ocurrió este hecho y que sospecho que salió con esa columna de los 8.000 y que, al igual que el personaje de la novela, tuvo que dejar atrás a su familia. He tratado de crear un personaje independiente a mí, aunque siempre dejas algo de ti en él.

#### -¿Por qué la Guerra Civil resulta tan atractiva para escritores y cineastas?

-Hay mucha gente que no sabe realmente cómo fue la Guerra Civil. Entonce, hay un aire romántico sobre ella y se va mitificando lo que fue la II República, para bien o para mal. Obras sobre temas como las brigadas internacionales, algo tan romántico como gente de fuera que viene a luchar aquí, le han dado un aire romántico a la guerra y han creado unos clichés que tienen poco que ver con lo que sucedió realmente porque la realidad fue mucho más fea y sucia.

#### –¿Hay demasiados libros y películas sobre la Guerra Civil como dicen algunas voces?

–Los hay, pero para mí, la gran película sobre la Guerra Civil no se ha hecho. No tenemos un "Lo que el viento se llevó". Y la gran novela seguramente tampoco. Y sigue siendo un tema que tiene muchas historias, pero como sucede con todos los periodos en los que hubo guerras. De la II Guerra Mundial, sobre todo, hay películas y material para aburrir.



#### "La historia es como es y no como se pone normalmente por decreto"

#### -¿Es una forma de resarcir la memoria histórica?

-Creo que está muy bien que la gente pueda resarcir los agravios que sufrió su familia, pero la historia es como es y las cosas son como son, y no como se ponen normalmente por decreto. Cuando te metes a estudiar en profundidad en la historia, descubres cosas de las que nunca se habla. Creo que no es normal que casi un siglo después, aún haya tanto antagonismo y tanta polémica. Si todos los países de Europa que han tenido guerras mundiales, en las que no nosotros no hemos participado, anduvieran a vueltas con la memoria histórica seguirían a palos. Mi abuelo materno fue fusilado, junto con otras personas, por republicano. Una placa en el pueblo recuerda este hecho. No creo que haya que estar eternamente dándole vueltas al tema. En una guerra pierde todo el mundo. Los vencedores, también.

# El obispo de Lugo celebra una misa ante la 'banalización' de la última cena en los JJ OO

Anima a otras parroquias a unirse a este acto "en honra de la eucaristía"

REDACCIÓN

VIGO

El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, celebrará una misa hoy, ante la "parodia" de la última cena en la apertura de los Juegos Olímpicos (JJ OO) de París 2024, lo que considera una "grave banalización radical del evangelio". En un comunicado, el obispo de Lugo—sobrino del expresidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela— llama a otras parroquias a unirse a este acto "en honra de la eucaristía" que tendrá lugar en la catedral de la ciudad amurallada para "tener un gesto es-

pecial de adoración al señor".

"A muchos ha llamado la atención y a muchos nos ha disgustado
la presentación de una parodia de
la última cena en la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos en París, retransmitida a todos
los países. No era posible que nos
dejase indiferentes a los que creemos en el señor Jesucristo, a nadie
que crea realmente en dios, que respete lo sagrado de la conciencia
del prójimo, la dignidad de quien
afronta la vida desde el amor a la
verdad reconocida con la mente y
el corazón", afirma el religioso.

Apunta que "se han dado muchas intervenciones en diferentes medios, por parte de cristianos –en particular, la conferencia episcopal francesa– y de seguidores de otras religiones o cosmovisiones".

Prosigue en sus palabras con una censura de lo que observa como una "negación ante el mundo entero" del significado del evangelio. "Es una forma de normalizar el rechazo de la fe cristiana", asevera.

"Queremos reconocer de nuevo públicamente que la eucaristía, memorial perenne de la última cena, es fuente y culmen de nuestra fe", opina. Concluye Alfonso Carrasco Rouco su reflexión con un deseo de que Jesús "conceda mantener viva y firme la fe del corazón".

# Un adolescente con cáncer hace el Camino de Santiago para pedir más investigación

Quique, diagnosticado de un sarcoma alveolar, estará acompañado de su familia y amigos

REDACCIÓN

VIGO

Quique, un adolescente con cáncer, emprenderá el 6 de agosto, junto a 43 familiares y amigos, el Camino de Santiago. Este menor de 14 años recorrerá los 115 kilómetros que separan Sarria y Santiago para concienciar a la sociedad de la necesidad de seguir investigando el cáncer infantil y dar a conocer su reto, "El Sello de Quique", con el que pretende recaudar 100.000 euros, que irán

destinados a la investigación de la Fundación CRIS contra el cáncer.

Quique fue diagnosticado de un sarcoma alveolar, hace dos años. Se trata de tipo de cáncer agresivo y poco común. Quique reivindica más investigación. "Buscamos soluciones para mi tipo de cáncer, muy raro y que necesita más investigación", explica Quique.

En España cada año 400 adolescentes son diagnosticados de cáncer. Entre un 10 y un 20% no lo supera.

# El auge del empleo eleva más de un 10% la recaudación por retenciones en Galicia

- Los ingresos brutos por las nóminas superaron los 2.100 millones entre enero y junio
- La aportación del IVA bajó el 4,9% y la de los beneficios empresariales creció el 27%

**JULIO PÉREZ** 

VIGO

Galicia fue una de las últimas comunidades en recuperar los niveles de ocupación previos a la grave crisis financiera de 2008. Tardó 16 años. La brecha desapareció el pasado junio, cuando de media hubo casi 1,085 millones de afiliaciones de alta en la Seguridad Social, el máximo histórico en un arranque de verano en la comunidad. La evolución del mercado laboral sirve también de espejo a cómo cambió la economía regional. Sin burbuja inmobiliaria ya, los trabajadores vinculados a la edificación mermaron casi un 50% y un 22% los de actividades de construcción especializada. Son dos de los sectores con mayor caída en este

la agricultura y ganadería (un 37% menos de cotizantes) y la pesca (28% de recorte). En el otro lado de la balanza figuran la educación,

que tiene el doble de personal que entonces; en sanidad creció el 26%; un 27% en hostelería; y el 182% en programación, consultoría y otros puestos de informática. El empuje de buena parte de estos sectores de "alto valor añadido" se nota especialmente desde la pandemia -por el refuerzo de los servicios básicos para la población tras años de tijera a fondo y el acelerón de la transición digital y la ecológica- y deja también un salto cuantitativo en el perfil salarial. La base media de cotización en Galicia alcanzó por primera vez los 2.000 euros al cierre del pasado año, un 6% más que en 2022 y casi un 20% de 2019, antes del shock del coronavirus.

La expansión de la ocupación y

la mejora de las retribuciones, alentada también por el bum de la contratación indefinida después de la entrada en vigor de la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, sirven el plato principal de la recaudación fiscal. Los ingresos de la Agencia Tributaria en Galicia se incrementaron un 7,5% en el primer semestre de 2024, hasta alcanzar por primera vez a estas alturas del ejercicio los 2.100 millones de euros.

El IRPF se consolida como la figura con mayor aportación a la caja en la comunidad. Alcanzó los 1.946 millones de euros, un 14,3% más que entre enero y junio de 2023, según el balance publicado ayer por el organismo. Por retenciones del trabajo llegaron 2.101 millones de euros, lo que supone un al-

La normalización de

la fiscalidad en la

energía deja 1.067

millones de euros

za del 10,5%. La inyección por los pagos fraccionados engordó el 6,6% (132,6 millones); el 13,2% el resultado de la declaración anual (51 millo-

nes); y el resto de ingresos crecieron el 22% (172,6 millones). El importe de las devoluciones se mantuvo estable: 511,9 millones.

Los ingresos homogéneos por el IRPF en el conjunto del país se elevaron el 9,5%, con 55.247 millones de euros. En el caso de las retenciones de trabajo y actividades económicas, la subida fue del 8,7% (11,3% en las grandes empresas). Se mantiene la alternancia de "aceleraciones y desaceleraciones" de meses precedentes."Los determinantes del crecimiento, no obstante, se mantienen sin cambios", explica la Agencia Tributaria. La creación de empleo "se va moderando paulatinamente", las mejoras salariales son "ligeramente menores

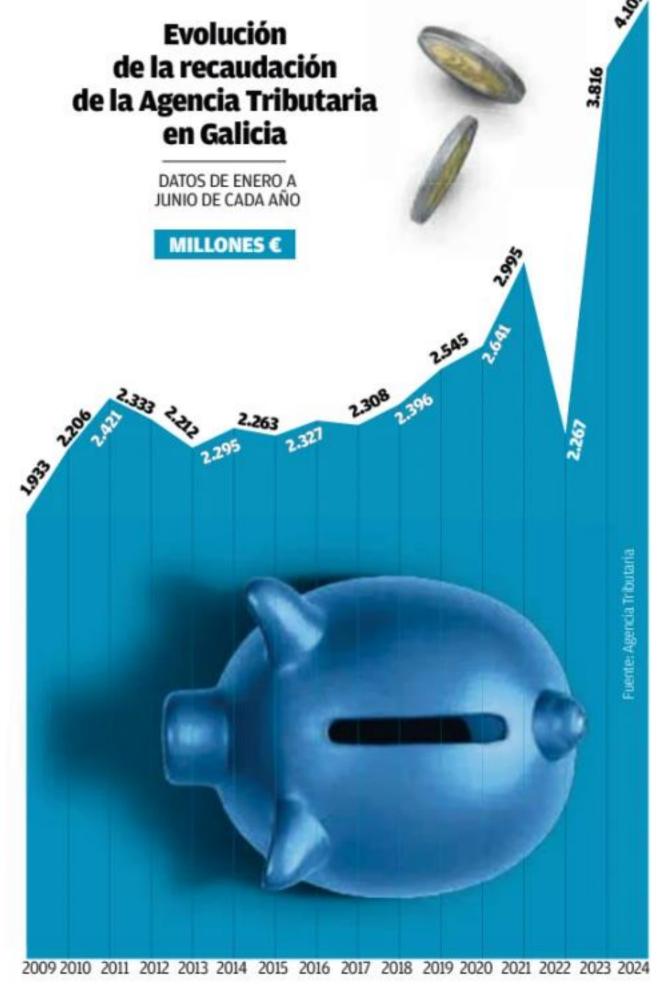

#### DISTRIBUCIÓN POR PRINCIPALES CAPÍTULOS EN 2024



que las del año pasado, aunque en el último mes muestran un ligero repunte" y el incremento del tipo efectivo y el aumento del colectivo de empresas "garantizan que siga el crecimiento de los ingresos".

La partida de las retenciones entre las pymes avanzó el 9,5% y llegaría al 10,8% con los ingresos perdidos por la rebaja del tipo a los menores salarios. La primera parte del año acaba con un alza del 8,8% en las retenciones del trabajo procedentes de las administraciones, manteniendo la moderación en lo que respecta al empleo público y en la misma línea que meses anteriores en cuanto a las pensiones.

Las retenciones del capital inmobiliario en todo el país se dispararon el 40,7% a consecuencia de la subida en los intereses de cuentas bancarias y "la mejora ostensible de los dividendos". Las derivadas de ganancias de fondos de inversión siguen con fuertes ascenso: 61% en el acumulado anual; y las de arrendamientos subieron el 10,1% en junio y el 5,6% en el semestre.

La meteórica recuperación de los beneficios empresariales impulsa un 26,7% la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en Galicia. Son más de 278 millones de euros, a la espera de la entrada en agosto de la cuota positiva de la declaración anual correspondiente a 2023. El incremento estatal fue del 11,1%. El IVA rebota el 6,2% y en Galicia merma el 4,9% (1.557 millones).

Los Especiales dejaron en Galicia unos 55 millones de euros, un 54,6% más que el primer semestre del ejercicio anterior. El alza en términos homogéneos en el conjunto del Estado fue del 5%. Mientras el Impuesto sobre Hidrocarburos aflora "cierta recuperación" tras un par de meses de resultados flojos (3% de subida en junio y 1,7% en los seis primeros meses), en los aplicados al alcohol, la recaudación volvió a menguar un 7,9%.

El primer escalón en la vuelta a la normalidad de la fiscalidad a la energía deja un saldo de 1.067 millones Con el que se mantiene, la rebaja del IVA a los alimentos, Hacienda dejó de ingresar 442 millo-

100

#### PABLO GALLÉN / REDACCIÓN

MADRID / VIGO

El euríbor, el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables que se comercializan en España, baja más de una décima a lo largo de julio (-0.124) hasta el 3,526%. Esta cifra representa el mayor alivio hipotecario desde 2013 y sitúa el porcentaje en niveles no vistos desde enero de 2023, mínimos de 18 meses. El índice encadena cuatro meses consecutivos de recortes. El pasado 5 marzo alcanzó sus máximos anuales al situarlos en el 3,751%, pero desde entonces ha ido moderándose. El índice de referencia de las hipotecas lleva cayendo desde marzo cuando terminó con un 3,718%, en abril concluyó en el 3,703%, en mayo en el 3,680% y en junio en el 3,650%.

## La caída del euríbor en julio abarata las hipotecas en Galicia unos 44 euros al mes

El índice de referencia de la mayoría de los préstamos variables para la compra de vivienda se situía en el 3,526%, su mínimo en año y medio

El descenso de julio se traduce en 35,99 euros de rebaja por cada 100.000 euros de hipoteca, para quienes toque revisar este mes, que ya suman 431,88 euros en términos anuales, con relación a lo que pagaban, de acuerdo a la revisión anterior. "Esta progresión a la baja nos lleva a ser más optimistas para prever el euríbor del mes de agosto que podría situarse ya en el 3,300%, avanzando más drásticamente en el recorte emprendido este año. Empezaríamos en septiembre con un euríbor en el 3,200% y cerraríamos 2024 con un 3,000%", apuntan desde la asociación de usuarios financieros Asufin.

Con una media mensual del euríbor del 3,526%, una hipoteca media en Galicia que, según los últimos datos de los Registradores, ronda los 110.000 euros de capital prestado a un plazo de 24 años, con un diferencial del 1% y revisión anual pasará de pagar 659 euros en la cuota mensual a unos 615 euros, unos 44 euros menos.

La tasa de inflación de la zona euro se ha situado en julio en el 2,6% interanual, una décima por encima de la subida de los precios observada en junio, por el alza del 1,3% del coste de la energía y del 1% en los alimentos. Para ver bajadas de tipos de interés y, por tanto, descensos del euríbor y de las hipotecas variables es muy importante que el Banco Central Europeo (BCE) vea controlada la inflación y cerca de su mandato de mantenerla en el 2% a medio plazo.

En la reunión del mes pasado, el organismo monetario redujo el precio del dinero 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación bajó hasta el 4,25%. El BCE cumplió el guión y bajó los tipos de interés por primera vez desde 2019. Hace dos semanas, el BCE se volvió a reunir pero mantuvo intactos los tipos de interés a la espera de que los baje en otoño. "Es probable que el euribor tienda a la baja con un ritmo moderado, que se intensificará a partir del último trimestre. Prevemos que cerrará el año con un valor de entre el 3,25% y el 3,50%", comenta Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com.

#### GABRIEL UBIETO BARCELONA

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alcanzado un acuerdo con patronal y sindicatos para modificar el sistema de jubilaciones en España. Lo confirmó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una batería de cambios que todavía deberán superar el trámite parlamentario para entrar en vigor, pero que introducen una serie de modificaciones que buscan incentivar que los trabajadores que puedan, alarguen sus carreras profesionales y salgan de una manera más paulatina del mercado laboral. Según el documento definitivo cerrado junto a los agentes sociales, al que ha tenido acceso El Periódico, el Ejecutivo modifica el acceso a la jubilación parcial, activa y anticipada. Aquellos profesionales que ya estén jubilados no se verán

 Jubilación parcial. Los trabajadores que estén interesados en salir de manera escalonada del mercado laboral podrán acceder a la jubilación parcial un año antes de lo que estaba autorizado hasta ahora. Siempre que haya acuerdo con la empresa y esta esté dispuesta a contratar a otra persona para relevar al veterano, el interesado podrá acceder a la jubilación parcial tres años antes de la edad legal de jubilación (hasta ahora eran dos). Ello es, si tiene más de 38 años cotizados, a los 62 años. Si no los tiene, deberá esperar hasta los 63 años y medio. Los trabajadores fijos discontinuos también podrán acogerse a esta modalidad.

afectados.

La jubilación parcial implica recortar parte de la jornada laboral del trabajador. A partir de la entrada en vigor de los cambios, el primer año podrá disminuir su jornada (y su sueldo) entre un 20% y un 33%.Y dicha reducción podrá ser por días, es decir, dejar de trabajar unos minutos cada día. O a la semana, es decir, seguir trabajando con el mismo horario unos días a la semana y dejar de trabajar uno o dos días. O en cómputo mensual, es decir, trabajar unos meses al año y otros no. La distribución dependerá del acuerdo al que llegue el trabajador con la empresa.

Un requisito indispensable para ello, no obstante, será que esa persona que accede a la jubilación parcial venga de la mano de una persona que entre como relevista. Esta deberá tener un contrato indefi-

#### ANA CARRO

A CORUÑA

La compañía belga Boortmalt Spain, filial de una de las grandes proveedoras de Hijos de Rivera, invertirá 121 millones de euros en la construcción de una planta de fabricación de malta en punta Langosteira, aunque tiene previsto una segunda fase, de la que todavía no ha facilitado datos. La multinacional maltera pretende instalarse en un terreno de más de 57.000 metros cuadrados en el muelle B2 y señala que la construcción del tren al



Trabajadores en un barco descargando en la lonja de Vigo. // Marta G. Brea

# Retrasar el retiro permitirá cobrar el 100% del salario y 45% de pensión el primer año

La Seguridad Social acuerda con patronal y sindicatos cambios para incentivar que los trabajadores demoren su salida del mercado

nido y a tiempo completo..

Jubilación anticipada. Actualmente hay una serie de profesiones que tienen reconocido un régimen especial que les permite jubilarse antes de la edad legal estipulada para el resto de profesiones, pero seguir cobrando el 100% de pensión. Para ello deben solicitar, mediante pacto previo entre los sindicatos y las patronales más representativos en cada sector, a la Seguridad Social el reconocimiento de este estatus especial.Y es que el mismo va de la mano de una serie de sobrecotizaciones para compensar durante los años que trabajan los años que dejarán de hacerlo antes.

Colectivos como mineros, policias locales o bomberos ya tienen reconocidas esas condiciones. Ahora la Seguridad Social ha pactado con patronal y sindicatos una serie de indicadores que permitirán evaluar si nuevos colectivos quieren solicitar esa jubilación anticipada.

Se tendrán en cuenta, eminentemente, tres variables. Primero, la incidencia de las bajas laborales tanto por contingencias comunes como profesionales. Es decir, a más bajas, más posibilidades tendrá el colectivo de recibir la autorización de la Seguridad Social. Segundo, la incidencia de "sucesos graves que conllevan fallecimientos y reconocimientos de incapacidades permanentes". Y, tercero, la duración media de las bajas, cuanto más largas, más puntos para la jubilación anticipada.

Hasta ahora la solicitud de ese reconocimiento especial la podían hacer solo los representantes de sindicatos y patronales y ahora podrá hacerlo, de oficio, la propia Seguridad Social. El Ejecutivo realizará estudios pormenorizados para ver el detalle de la evolución de esa siniestralidad y si esconde, entre

otros, sesgos de género..

 Jubilación activa. Actualmente, ya existe la posibilidad de que asalariados y autónomos que accedan a la jubilación y empiecen a cobrar su pensión sigan trabajando. Se llama jubilación activa. Es un porcentaje minoritario de la gente que se jubila y el Gobierno quiere incrementarlo, para que así estos profesionales coticen durante más tiempo. El departamento dirigido por Elma Saiz ha pactado con los agentes sociales que los trabajadores que decidan demorar su retiro y seguir ejerciendo una vez se jubilen podrán empezar compatibilizando el 100% de su salario o ingresos y un 45% de pensión, para progresivamente ir aumentando dicho porcentaje hasta un 100% de la prestación pública a partir de los 11 años en jubilación activa.Y a todo ello podrá sumar los porcentajes de incremento de pensión por jubilación demorada.

Hasta ahora un trabajador que accediera a la jubilación activa cobraba el 50% de su pensión y el 100% de su salario y seguía así hasta que se retiraba definitivamente. Ahora la Seguridad Social plantea la siguiente escalada progresiva. El profesional empezará compatibilizando un 45% de pensión y un 100% de sus ingresos laborales. Por cada año que pase en jubilación activa, el porcentaje de pensión que cobra aumentará en 5%. Es decir, el segundo año ya cobrará un 50%, igual que ahora, y el tercer año ya cobrará más. A los seis años en activo cobrará un 75% de pensión y con 11 años alcanzará el tope.

Las condiciones respecto a la legislación actual también varían en el caso de que el trabajador implicado sea autónomo y tenga uno o más empleados a cargo. En dicho caso, empezaría cobrando el 75% de pensión y el 100% de sus rendimientos, para ir incrementando en cinco puntos por cada año que alarga su carrera el porcentaje que cobra de pensión. Es decir, en cinco años se plantaría también en un 100% de pensión y rendimientos. Estos autónomos con empleados saldrían perdiendo respecto a la actual legislación, en la que pueden combinar el 100% de pensión y rendimientos desde el primer año de jubilación activa.

La Seguridad Social ha habilitado una segunda puerta para aumentar el porcentaje de pensión a cobrar si los trabajadores demoran el momento de empezar a cobrar la pensión. Cuantos más años demore empezar a consumir prestación pública, mayor porcentaje empezará recibiendo, a tenor de 45% de pensión el primer año, un 55% de pensión en el segundo, un 65% el tercer año, un 80% el cuarto y un 100% a partir del quinto.

 Fijos discontinuos. La reforma también modifica la cotización de los trabajadores fijos discontinuos para determinar el periodo de carencia necesario para recibir una pensión de jubilación. Se ha acordado restablecer un coeficiente de cotizaciones del 1,5 para este grupo, lo que significa, por ejemplo, que seis meses cotizados equivaldrán a nueve meses. Además, los fijos discontinuos con contratos a tiempo parcial se beneficiarían de la regla general de parcialidad, que establece que cada día de alta en la Seguridad Social cuenta como un día completo cotizado.

### Boortmalt invertirá 121 millones en la primera fase de su planta en Langosteira

La compañía belga, proveedora de Hijos de Rivera, prevé instalar una fábrica de malta a partir de cebada en el puerto exterior de A Coruña

puerto exterior ha sido clave en su llegada, ya que podrá disponer "de capacidad de transporte para las mercancías de salida de Boortmalt".

Prevé la ejecución en dos fases y la primera de ellas es la que se encuentra a exposición pública desde ayer. "Posteriormente se plantea una segunda fase", señala el documento, "de desarrollo inexcusable para garantizar la viabilidad del futuro de la planta". El presupuesto previsto es de 121.363.933 euros para el desarrollo de la fase inicial. Por ahora se desconoce el coste de la segunda fase, que se situaría en la zona oeste libre de la parcela. Según el proyecto, el plazo de ejecución sería de dos años.

La actividad que pretende desa-

rrollar Boortmalt en el puerto exterior se centra en la fabricación de malta a partir de la cebada cervecera. Así, el proceso consiste en la germinación controlada de la cebada. durante la cual se produce la formación de enzimas y se modifican sustancialmente sus reservas alimenticias de manera que pueden ser hidrolizadas adicionalmente durante la maceración posterior que sufren durante el proceso de fabricación de cerveza. El proceso completo de un lote, desde que se prepara hasta que está terminado y se almacena es de aproximadamente ocho días.

FARO DE VIGO ECONOMÍA = 33 JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

# El Constitucional avala la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073

El tribunal no admite el recurso de amparo de la Abogacía del Estado > La compañía cree que la decisión "dota de seguridad jurídica plena la actividad y permanencia" de la fábrica

SUSANA REGUEIRA PONTEVEDRA

El Tribunal Constitucional avala la permanencia de Ence en la ensenada de Lourizán hasta 2073. Ha acordado no admitir del recurso de amparo presentado por la Administración General del Estado en contra de la sentencia del Tribunal Supremo por la que se confirmaba la legalidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la fábrica de pasta en Pontevedra. Así lo comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta resolución, el Constitucional ratifica el fallo del Supremo del año pasado, que declaró "sin valor ni efecto alguno" la nulidad de la prórroga de la concesión que dictaminó en su día la Audiencia Nacional.

A falta de conocer la decisión sobre el otro recurso de amparo presentado contra la sentencia por parte del Concello de Pontevedra, la compañía señaló ayer en un comunicado que esta resolución "despeja las dudas sobre el futuro de Ence Pontevedra, a cuya actividad están vinculadas cerca de 5.100 familias, y dota de seguridad jurídica plena a la actividad y permanencia de esta biofábrica en Pontevedra". Asimismo, subraya que la empresa seguirá "centrada en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia en eficiencia, mejores tecnologías disponibles y calidad medioambiental".

La decisión del Supremo de 2023 desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la prórroga de la concesión y confirmaba que la resolución por la que se concedió dicha prórroga se ajustaba al ordenamiento jurídico. No obstante, el Gobierno local de Pontevedra presentó en septiembre ante el TC un recurso de amparo por "vulneración de la tutela judicial efectiva con indefensión del Ayuntamiento"tras el fallo del Tribunal Supremo, que rechazó las apelaciones del



Agustín Reguera y Antonio Casal, ayer, en la presentación del Plan Social de Ence. // S. R.

Estado contra la prórroga de Ence en la ría.

Después de que fuese desestimado un incidente de nulidad presentado por los servicios jurídicos del Concello en colaboración con el equipo de trabajo contratado con el gabinete CSS Abogados encabezado por el exministro socialista Francis-

El Concello: "No

seguiremos adelante

con nuestro recurso"

cambió nada,

co Caamaño, el Gobierno local elevó también sus reclamaciones al TC.

La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, aseguró desconocer los extremos de

la resolución y sus argumentos antes de incidir en que "nuestro recurso sigue vivo y en este momento no tenemos novedad al respecto". Así, aseveró que el Concello continúa "con la hoja de ruta trazada, no cambió absolutamente nada para nosotros, seguimos adelante con nuestro recur-

Ayuntamiento y de la Abogacía del so y seguiremos luchando para conseguir sacar a Ence de la ría de Pontevedra por todos los medios a disposición del Concello".

Horas antes, la empresa había presentado en Pontevedra su nuevo Plan Social, al que Ence destinará de nuevo 3 millones. Se propone contribuir activamente a la calidad de vida de los vecinos de Pontevedra, Ma-

rín y Vilaboa. Para ello financiará proyectos en cinco áreas: promoción de la inclusión social, recuperación y cuidado del entorno, impulso a la educación y la

cultura, al emprendimiento y la innovación y al deporte de base y de éli-

El edificio administrativo de la Xunta fue escenario de la presentación del plan, "una de las iniciativas de mayor envergadura de cualquier empresa privada en España", destacó Antonio Casal, en un encuentro con los medios que encabezó el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.

Casal recordó la acogida del plan en anteriores ediciones, en las que 1.117 proyectos resultaron beneficiados y a los que se destinaron 12 millones de euros, incluyendo la última entrega que concluye este agosto. "Confiamos en que la nueva convocatoria sea igualmente un éxito", señaló el director territorial de la compañía, para "poder seguir contribuyendo activamente a la mejora de la calidad de vida de los vecinos, al cuidado del entorno y al crecimiento económico" de la comarca.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas que presenten proyectos a desarrollar en el ámbito territorial de los municipios de Pontevedra, Marín y Poio. Excepcionalmente se podrán apoyar iniciativas en otras áreas, principalmente relacionadas con actividades forestales y de cuidado del medio ambiente.

#### La Xunta amplía hasta fin de año el plazo de las ayudas para la compra de coches eléctricos

REDACCIÓN VIGO

La Xunta amplía hasta finales de año el plazo de solicitud del programa Moves III de ayudas para incentivar la compra de vehículos eléctricos, Desde que se abrió la convocatoria en 2021, se registraron 9.700 solicitudes, de las que la Administración autonómica lleva resueltas más del 80%, 7.405, por importe de 32,7 millones de euros, lo que supone una inversión movilizada superior a los 210 millones. De esas solicitudes de ayuda, 5.269 fueron para comprar un vehículo eléctrico (más de 22 millones) y 2.136 para la instalación de puntos de recarga (más de 10 millones). Se están registrando un promedio de 270 por mes.

#### Cepsa ficha como consejera a la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría

SARA LEDO MADRID

Seis años después de su salida del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ficha por una compañía energética. La que fuera exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy ha sido nombrada consejera independiente de Cepsa, la segunda petrolera española, según adelantó Expansión y confirmó la petrolera. Sáenz de Santamaría formará parte también de la comisión de Auditoría.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1994), es abogada del Estado desde 1998. Fue vicepresidenta del Gobierno y ministra de la presidencia entre 2011 y 2018,y ministra de las administraciones territoriales entre 2016 y 2018.

#### A. A. VIGO

La Guardia Civil vuelve a confiar en la firma moañesa Aister Aluminium Shipyard para lograr dar caza a los narcos. La factoría se adjudicó ayer la construcción de tres nuevas patrulleras de alta velocidad por un valor de 7,48 millones de euros, con lo que serán un total de ocho los barcos interceptores encargados por la Benemérita al astillero situado en Meira.

El Portal de Contratación del Estado recogió ayer la adjudica-

## La Guardia Civil encarga a Aister otras tres patrulleras interceptoras por 7,5 millones

El astillero de Moaña se afianza en barcos de alta velocidad > Tiene 26 meses para concluir la construcción > Trabaja en otras seis embarcaciones

ción (previa a la formalización del contrato) de esta licitación que se lanzó a finales del pasado año. El objetivo es el suministro de tres embarcaciones patrulleras de alta velocidad para el Servicio Marítimo de la Guardia Ci-

La propuesta de Aister logró la mayor puntuación, según los criterios marcados en la licitación. A partir de ahora, la empresa tendrá un plazo de 26 meses para la construcción de estos barcos de 18 metros de eslora, con capacidad para superar los 60 nudos, convirtiéndose en "las más rápidas del mundo" en su segmento.

Ya hace un año el astillero moañés también se adjudicó la construcción de otras tres patru-

lleras para la Guardia Civil por 7,2 millones tras los buenos resultados logrados en el Estrecho por las dos primeras. De hecho, el de ayer fue un día grande para Aister, ya que la adjudicación se produjo al tiempo que hacían la entrega oficial de la primera de las tres encargadas hace un año, la Río Iro.

La cartera de pedidos del astillero la completan un mejillonero con tecnología de palangre de 23,5 metros de eslora para una empresa Belga, dos patrulleras para África y el USV Poniente, el barco dron encargado por Navantia.



renta4banco

El comentario

Páginas elaboradas por RENTA 4 BANCO, S.A., el 31-07-2024 a las 18:01h.

#### Batería de resultados empresariales en España

Las bolsas europeas terminaron el miércoles con subidas en una sesión pendiente de los datos macro y las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón. La reunión del BoJ finalizó con un aumento de +15 puntos básicos de los tipos de interés hasta 0,25% y anunció una reducción en las compras mensuales de bonos a la mitad. En Europa, la principal referencia macroeconómica fue el IPC de julio. La tasa de inflación interanual de la eurozona avanzó en julio una décima hasta el 2,6%, aunque la inflación subyacente de la zona euro, el dato de referencia que utiliza el Banco Central Europeo para fijar su política monetaria, se mantuvo estable. En nuestro país, el selectivo español caía un 1,23% y se situaba en los 11.065 puntos al cierre, en una jornada en la que el dato de inflación se moderó al 2,9%, frente al 3,6% de junio y los resultados empresariales fueron los protagonistas. Entre las empresas que publicaron sus cifras, destacamos en positivo los resultados del sector inmobiliario. Colonial obtuvo un beneficio neto de 86 millones de euros en los primeros seis meses de 2024 y, por su parte, Inmobiliaria del Sur logró un beneficio de 9,7 millones de euros en el primer semestre del año, un 36,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Contenidos Renta 4

|                     | Precio      | Var.     |                      | Precio        | Var.      |
|---------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|-----------|
| ▲ Bovespa (Brasil)  | 127.299,500 | 1.160,29 | ▼ IGPA (Chile)       | 32.698,930    | -5.78     |
| ▲ CAC 40            | 7.531,490   | 56,55    | <b>▼</b> Latibex     | 4.797,300     | -4,00     |
| ▲ COLCAP (Colombia) | 1.342,450   | 7,14     | ▲ Merval (Argentina) | 1.461.523,000 | 49.570,00 |
| ▲ DAX               | 18.508,650  | 97,47    | ▲ Mexbol (México)    | 53.195,830    | 870,41    |
| ▲ Dow Jones         | 40.988,800  | 245,47   | ▲ Nasdaq 100         | 19.327,590    | 531,32    |
| ▲ Eurostoxx 50      | 4.872,940   | 31,94    | A Nasdaq Comp.       | 17.574,760    | 427,34    |
| ▲ FTSE 100          | 8.367,980   | 93,57    | ▲ Nikkei 225         | 39.101,820    | 575,87    |
| ♥ FTSE MIB          | 33.763,860  | -144,16  | ▲ S&P 500            | 5.529,240     | 92,80     |
| ▼ Ibex 35           | 11.065,000  | -137,60  | ▲ Stoxx 50           | 4.490,840     | 49,79     |

|                   | Precio  | Mín.   | Máx.   | Var.   | Var.% | Var.% Año |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| A ACCIONA         | 119.500 | 116,90 | 119.80 | 2,10   | 1,79  | -10,35    |
| ACCIONA RENO      | 19,450  | 19,18  | 19.80  | 0,48   | 2,53  | -30,73    |
| ▲ ACERINOX        | 9,690   | 9,62   | 9,70   | 0.07   | 0,78  | -9.06     |
| ACS CONST.        | 41.260  | 40.64  | 41,32  | 0.70   | 1,73  | 2.74      |
| ▼ AENA            | 175,100 | 174,30 | 180,80 | -11,60 | -6,21 | 6,70      |
| A AMADEUS IT      | 60,740  | 60,00  | 62,52  | 0.32   | 0.53  | -6,38     |
| ARCEL.MITTAL      | 20.950  | 20,81  | 21,14  | 0.34   | 1,65  | -18.37    |
| ▼ B. SABADELL     | 1.952   | 1.94   | 2,03   | -0.06  | -3.08 | 75.38     |
| ▼ BANKINTER       | 7,888   | 7,79   | 8.02   | -0.05  | -0.65 | 36.09     |
| ▼ BBVA            | 9,704   | 9.67   | 10,05  | -0,47  | -4.63 | 17.97     |
| ▼ CAIXABANK       | 5,386   | 5.22   | 5,48   | -0.04  | -0,70 | 44,55     |
| ▼ CELLNEX TELECOM | 32.180  | 32.03  | 32,84  | -0,28  | -0.86 | -9.7      |
| ▲ ENAGAS          | 13.840  | 13,74  | 13,92  | 0.13   | 0.95  | -9.34     |
| ▼ ENDESA          | 17,900  | 17.89  | 18,18  | -0.12  | -0.64 | -3,03     |
| ▼ FERROVIAL       | 36,740  | 36,74  | 37,90  | -2,00  | -5.16 | 11.2      |
| ▲ FLUIDRA         | 20.580  | 20.34  | 21.26  | 0.32   | 1.58  | 9.18      |
| ▲ GRIFOLS         | 9,298   | 9.15   | 9,47   | 0,23   | 2,51  | -39,84    |
| ▲ IBERDROLA       | 12,180  | 12,13  | 12,27  | 0,01   | 0.04  | 2,65      |
| ▼ INDITEX         | 44,860  | 44,53  | 45,64  | -0,30  | -0,66 | 13,77     |
| ▼ INDRA A         | 18,540  | 18,46  | 19,00  | -0,28  | -1,49 | 32,43     |
| A INM.COLONIAL    | 5,370   | 5,37   | 5,47   | 0,10   | 1,90  | -18,02    |
| ▲ INT.AIRL.GRP    | 1,967   | 1,95   | 1,99   | 0,00   | 0,23  | 10,44     |
| ▲ LABORAT.ROVI    | 89,000  | 84,40  | 89,45  | 2,80   | 3,25  | 47,84     |
| ▼ LOGISTA         | 27,320  | 26,96  | 27,50  | -0,02  | -0,07 | 11,60     |
| ▼ MAPFRE          | 2,238   | 2,23   | 2,27   | -0.02  | -0,80 | 15,18     |
| ▲ MERLIN PROP.    | 10,550  | 10,55  | 10,90  | 0.01   | 0,09  | 7,08      |
| ▼ NATURGY         | 22,180  | 22,18  | 22,60  | -0,28  | -1,25 | -17,85    |
| A PUIG BRANDS     | 25,800  | 25,41  | 26,13  | 0,50   | 1,98  | 0,00      |
| ▲ RED ELE. COR    | 16,370  | 16,37  | 16,59  | 0.05   | 0,31  | 9,79      |
| ▲ REPSOL          | 13,175  | 13,11  | 13,32  | 0,14   | 1,07  | -2.04     |
| ▼ SACYR           | 3,262   | 3,23   | 3,30   | -0,01  | -0,24 | 4,35      |
| ▼ SANTANDER       | 4,455   | 4,42   | 4,53   | -0,06  | -1,26 | 17,87     |
| ▲ SOLARIA         | 11,010  | 10,99  | 11,14  | 0,09   | 0,82  | -40.84    |
| ▼ TELEFONICA      | 4,179   | 4,13   | 4,22   | -0,03  | -0,74 | 18,25     |
| ▼ UNICAJA         | 1,242   | 1,24   | 1,28   | -0,03  | -2,20 | 39,55     |

| ▼ Euribor 1 año | 3,406   |
|-----------------|---------|
| Petróleo        |         |
| ▲ Brent 21 días | 80,71   |
| Metales         |         |
| ▲ Oro           | 2.423,3 |

| Divisas        | ivisas  |       |  |  |  |
|----------------|---------|-------|--|--|--|
|                | Precio  | Var.% |  |  |  |
| ▲ \$ EEUU      | 1,082   | 0,06  |  |  |  |
| <u>▲</u> Yen   | 162,820 | 1,49  |  |  |  |
| <b>▼</b> Libra | 0,843   | -0,05 |  |  |  |
| ▲ Franco Suizo | 0.952   | 0,23  |  |  |  |
| ▲ Corona Sueca | 11,593  | 0,45  |  |  |  |
| ▲ \$ Canadá    | 1,494   | 0,26  |  |  |  |
| ▼\$ Australia  | 1,656   | -0,13 |  |  |  |

# BBVA no tiene "ni la intención, ni la necesidad" de mejorar su oferta por el Banco Sabadell

La entidad saca pecho con casi 5.000 millones de beneficio en el primer semestre > Prevé cerrar 300 operaciones si hay integración

AGUSTÍ SALA BARCELONA

El consejero delegado del BBVA pasa a la ofensiva tras las numerosas críticas surgidas por la oferta hostil (opa) lanzada en mayo sobre el Banco Sabadell, durante la presentación de resultados del primer semestre de este año, con un alza del 28,8%, rozando los 5.000 millones, hasta los 4.994 millones de euros. Onur Genç aseguró que la integración generará 5.000 millones adicionales de crédito al año, lo que contrasta con muchas de las críticas, como la protagonizada por la patronal catalana Pimec, entre otras; y reiteró que la oferta al banco de origen catalán es "extraordinariamente atractiva", ya que supone una prima del 30%, por lo que no tienen "ni la intención ni la necesidad" de mejorarla. Supone, según la entidad, un aumento del beneficio por acción del 27% para los accionistas del Sabadell, con lo que trata de desbaratar lo que afirman desde el banco presidido por Josep Oliu.

El directivo defendió que la unión generará ahorros "muy relevantes", por un total de 850 millones. De la cifra total, 450 millones corresponden a costes administrativos y de tecnología; 300 a gastos de personal; y 100 millones, en costes financieros. Tam-

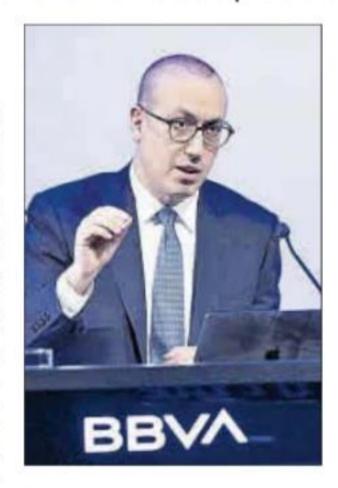

Onur Genç. // Luisma Reyes

bién explicó que la previsión, en caso de prosperar la fusión una vez superada la opa, sería cerrar un total de 300 oficinas, que suponen el 10% del total de la red de ambas entidades.

Durante su presentación afirmó que si no se produjera la fusión, a la que se opone el Gobierno –que tiene la última palabra y que es un hecho al que atribuyen "una probabilidad muy remota" –, no habría muchos cambios en cuanto a los ahoros o sinergias previstas. El consejero delegado del BBVA recordó que Banesto funcionó muchos años co-

mo filial del Santander, aunque ha seguido descartando que se produzca un rechazo a la fusión. Incluso en ese supuesto también habría ahorro de costes "porque no es lógico que haya dos personas que hagan la misma función".

Genç esgrimió "el apoyo masivo" por parte de los accionistas del BBVA para la ampliación de capital para llevar a cabo la operación y ha asegurado que la opa supone "poner el foco en ganar escala en los principales mercados" en los que opera la entidad. A su juicio, la operación "avanza" de manera positiva y según el calendario previsto.

El BBVA elevó un 28,8% sus ganancias en la primera mitad del año, hasta los 4.994 millones de euros. El incremento es del 37,2% excluyendo el impacto de la evolución de las divisas. El grupo presidido por Carlos Torres Vila, replica con unas cuentas impulsadas por "un fuerte dinamismo de la actividad" afianzada en el segundo trimestre, con unas ganancias de 2.794 millones, con un aumento del 38%. La rentabilidad (RO-TE) alcanzó un 20% y el ratio de eficiencia, el 39,3%, que la sitúa en "su mejor marca histórica". "Este trimestre ha sido excepcional. Hemos logrado métricas financieras que eran impensables hace algunos años", valoró el consejero delegado.

# CaixaBank gana 2.675 millones hasta junio tras un incremento del 25%

A. SALA / J. L. ZARAGOZÁ BARCELONA / VALENCIA

CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio de 2.675 millones de euros, un 25,2% más. Esta tendencia positiva se debe, según la entidad a una notable mejora de la actividad, con crecimiento en crédito y en recursos de clientes. El consejero delegado de la entidad señaló que el primer semestre ha sido "muy positivo en todas las líneas de negocio"y ha celebrado el incremento de la actividad que ha tenido el banco. Gonzalo Cortázar incidió en que"el incremento de la actividad ha sido una de las mejores noticias de los últimos seis meses: los recursos de clientes han aumentado en 37.095 millones y la cartera de crédito sana en 7.648 millones. Este crecimiento de casi 45.000 millones en el semestre nos ha llevado a continuar mejorando nuestras cuotas de mercado y consolidar el liderazgo del sector". La entidad ha señalado que su cuenta

de resultados muestra "la mejora de la actividad en un entorno de dinamismo económico y de la estabilización de tipos de interés", lo que ha permitido mejorar la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) hasta el 14,4% y la ratio de eficiencia hasta el 39%.

El margen de intereses se situó en 5.572 millones, un 20,5% interanual más, y los ingresos por servicios, en 2.449 millones, un 4,4% más. Por su parte, el margen bruto alcanzó los 7.701 millones, un 15,4% más, muy por encima del ritmo de crecimiento de los gastos de administración y amortización recurrentes, 3.028 millones (+4,6%). Como consecuencia de ello el margen de explotación, 4.673 millones, aumenta el 23,8%.

Cortázar marco como "prioridad de la sociedad" el problema de la vivienda. "Hace falta oferta de suelo que se pueda desarrollar, lo que requiere agilidad administrativa por parte todas las administraciones públicas, incluida la Unión Europea", dijo.

#### Telefónica eleva un 29% su beneficio y llega a 979 millones

DAVID PAGE MADRID

Telefónica confirma su buena marcha en el año de su centenario y del estreno de su nuevo plan estratégico y lo hace disparando sus resultados. El grupo ha elevado su beneficio neto en el primer semestre del año hasta los 979 millones de euros, un 28,9% más que los 760 millones del mismo periodo del año anterior.

"Telefónica es una compañía más rentable y sostenible, que cumple los pilares de su plan estratégico, confirma todos sus objetivos financieros para 2024 y revalida la atractiva remuneración para sus accionistas", destaca el presidente, José María Álvarez-Pallete. La firma acaba de firmar el Grupo Millicom un memorando de entendimiento, de momento no vinculante, para la venta de su filial en Colombia por unos 370 millones de euros.

# El "oro blanco" de aguas antárticas

La merluza negra austral, la especie que capturaba el "Argos Georgia", es muy codiciada en mercados como el asiático y de EE UU, con precios que superan los 20 dólares el kilo

ADRIÁN AMOEDO

VIGO

La captura de diferentes especies marinas se realiza en aguas del océano antártico desde antes del año 1800. Entonces, el objetivo principal eran focas, ballenas, leones marinos o incluso pingüinos, por sus pieles, aceite o carne. Con el paso de los años, con las moratorias establecidas para algunos de estos animales y la evolución de la industria y la demanda, el objetivo de las largas travesías a esta zona fue variando. Eso sí, no fue hasta finales de la década de 1960 cuando se inició la pesca de peces de aleta a gran escala en el área, desde Sudamérica, y que se impulsó dos décadas más tarde con la merluza negra. La especie, conocida como el "oro blanco" por su alto valor en mercados como el norteamericano y el asiático, es capturado por una treintena de buques en las gélidas aguas australes, una lista en la que figuraba el Argos Georgia, el buque que naufragó el martes de la semana pasada dejando nueve fallecidos, cuatro desaparecidos y 14 supervivientes.

La merluza austral -o austromerluza- es un pescado de gran tamaño que puede superar los dos metros de longitud y los 100 kilos de peso. Vive a profundidades de hasta 2.500 metros, por lo que su pesca comenzó cuando llegaba a las bodegas de algunos barcos arrastreros de forma accidental dentro de otras pesquerías que, entonces, reportaban mayores ingresos para las armadoras. Fue con la utilización del palangre, a través de anzuelos, cuando la especie se empezó a capturar en "cantidades significativas", como apuntan desde la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Ccamlr, por sus siglas en inglés), creada en 1982 con el objetivo de conservar la fauna y flora marina antártica.

#### Codiciado

"Al principio era un pescado cualquiera, casi no se sabía ni qué hacer con él", explican fuentes del sector. Sin embargo, la rica carne de toothfish empezó a ganar fama muy lejos de su lugar de captura, en el gigante mercado de Estados Unidos, para luego hacerlo también en Asia. Su alta calidad y tirón a nivel de la alta cocina hizo que el precio se disparase, llamando la atención de más operadores de diferentes partes del mundo y, como no podía ser de otra forma, también de aquellos que realizan pesca furtiva. No en vano, el kilo se paga en torno a 20 dólares (18,5 euros al cambio actual), aunque puede llegar a superar los 30 (27,7 euros).

Para regular su captura, la con-



vención se encarga de emitir cada año las licencias de aquellos buques que pueden capturar las codiciadas dos especies de merluza negra austral que se capturan en la amplia zona que cubre la Ccamlr, la Dissostichus eleginoide y la Dissostichus mawsoni. De igual forma, ejerce el veto para aquellos barcos cazados realizando pesca ilegal, que figuran en una "lista negra" formada por 19 embarcaciones. De hecho, la proliferación de furtivos provocó la creación de una asociación que engloba a aquellos que hacen las cosas bien, la Coalición de Operadores Legales de Merluza Negra, conocida por sus siglas en inglés, Colto.

Tras comenzar su andadura en 2003, la Colto ayudó a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la especie. Entre los 25 operadores que forman parte de la coalición están la dueña del Argos Georgia, Argos Froyanes, así como Nueva Pescanova, la japonesa Nissui, la neozelandesa Talley's (que encargó su último arrastrero a Nodosa) o la gallega Pesquerías Georgia, que opera el único barco de bandera española con licencia de Ccamlr para merluza negra, el Tronio.

Y es que, aunque hoy la Colto reconoce que la pesca ilegal es "prácticamente nula", en su día se generó un gran revuelo por la proliferación de buques que asaltaban las aguas controladas por la convención y las de los países que tienen jurisdicción sobre algunas zonas del océano antártico. Entre ellos se encontraban buques presuntamente relacionados con la empresa Vidal Armadores, de Ribeira.

Tras varios abordajes de patrulleras australianas o neozelandesas, apresamientos en puertos a la hora de descargar o grandes persecuciones por parte de la organización medioambientalista Sea Shepherd, las autoridades españolas lanzaron las operaciones Sparrow y Yuyu para atajar la pesca furtiva controlada desde Galicia. En ellas la Guardia Civil calculó que solo Vidal Armadores habría logrado ganancias que superaban los 10 millones de euros por campaña de austromerluza, aunque a finales de 2016 el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de las personas investigadas en la causa liderada por la Audiencia Nacional contra el grupo y acordó su archivo. Eso sí, el Ministerio de Agricultura llegó a imponer sanciones por valor de 17,8 millones a nueve empresas y siete personas.

#### Sostenibilidad

Sea como sea, aquella mala época terminó y como dice uno de los actuales operadores que capturan la merluza negra austral, la pesca ilegal "está erradicada". De hecho, desde hace muchos

años el trabajo realizado por la convención con esta especie es ejemplo de lo que se debe hacer para manejar una pesquería de forma sostenible. "Está superregulada, controlada, y es Division 58.5.1 de las más avanzadas desde el de punto vista medioambientalis-

ta", añaden.

La organización establece cada año un total 58 admisible de capturas (TAC) para las tres grandes áreas (88, 58 y 48) y sus subáreas que luego se reparte entre los países que forman parte del convenio y los buques autorizados que participan en las campañas, que van desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente."Luego solo se puede descargar en puertos concretos y se emite un certificado de capturas específico", señala la misma fuen-

Los barcos, además, tienen que llevar sí o sí dos observadores científicos, que realizan un marcado y liberación para ayudar a controlar la población. Hasta la fecha se han marcado más de 350.000 ejemplares, de los que 40.000 pudieron ser recapturados.

Cada año se capturan aproximadamente 15.000 toneladas de este preciado recurso, muchas de las cuales cuentan con la certificación del sello azul del Marine Stewardship Council (MSC).

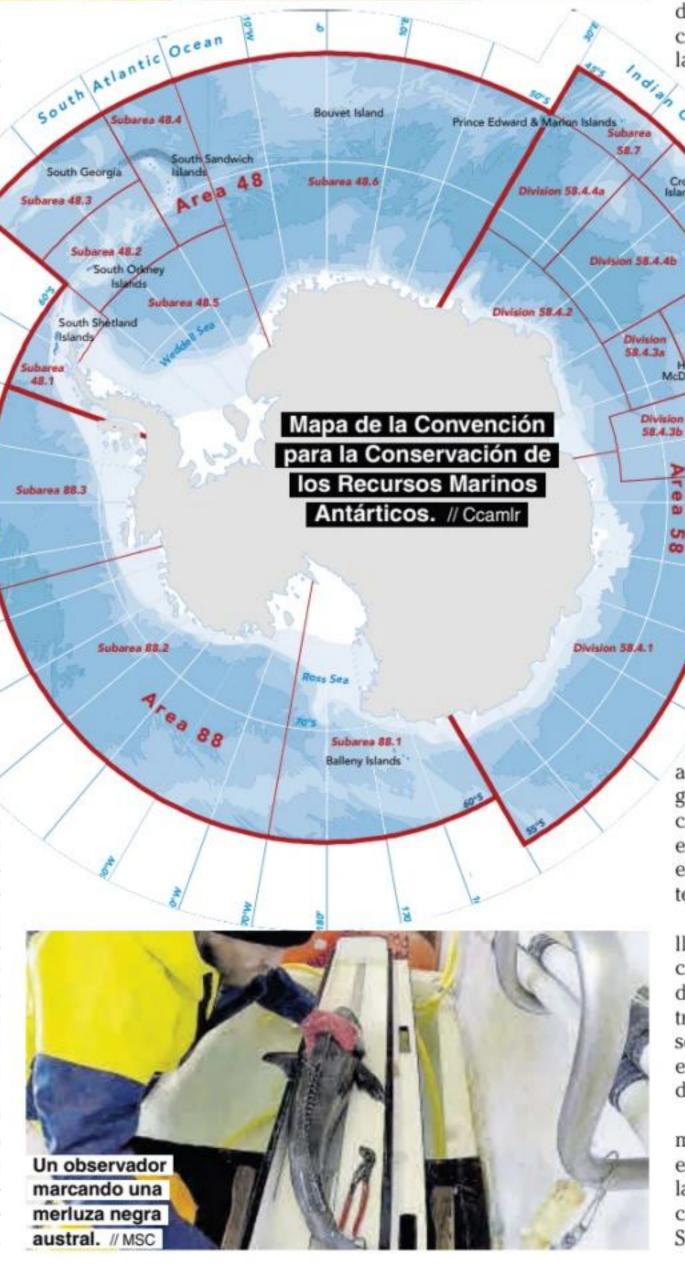

# Nadal y Alcaraz despiertan del sueño

Krajicek y Ram, dos reputados doblistas, acabaron (6-2, 6-4) con la enorme ilusión que habían generado las dos

#### TENIS

SERGIO VIÑAS PARÍS

Este oro solo existía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea. Lo deseamos y creímos en él con tanta fuerza que nos convencimos de que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz habían venido a París a recogerlo por nosotros. Pero el deporte tiende a retorcer los guiones más bellos, los que dibujaban al mejor tenista que jamás conocieron las pistas de Roland Garros besando un oro olímpico junto a su heredero natural, abrochando con una corona de laurel una carrera irrepetible.

Lo deseamos con toda nuestra alma y creímos en este oro que nunca será. Porque ayer, en uno de los días más negros que recuerda España en unos Juegos Olímpicos, Nadal y Alcaraz se despidieron del torneo de dobles en cuartos de final. Austin Krajicek y Rajeev Ram, dos reputados doblistas estadounidenses, cinco Grand Slams entre ambos, rompieron (6-2,6-4)\_el embrujo de los dos mejores tenistas españoles de todos los tiempos en apenas una hora y 38 minutos.

Incluso, qué demonios, lo deseó

Los españoles

de cada juego

fallaron siempre en

los momentos clave

Francia, lo deseó una París entregado a su tótem extranjero y a su joven pupilo. Pero iba a ser un imposible, en un día de esos en el

que todo se sale del revés, en el que si escupes hacia abajo te puede caer el rebote del cielo aunque las leyes de la física digan que es imposible. La insoportable humedad de 
la Philippe Chatrier terminó de redondear una indescriptible sensación de ahogo por saber que, más 
allá de la medalla, más allá de España, quizá haya sido la última vez 
que Nadal hay puesto un pie esta 
tierra prometida.

Nunca parecieron capaces los españoles de poder superar a sus sincronizados rivales, aunque en el circuito lleven vidas separadas. Krajicek y Ram ofrecieron un clínic de cómo jugar un partido de dobles y, en cierto modo, dieron una lección de humildad a quienes pensaban que esta disciplina bastante con juntar a dos buenos tenistas.

La tarde ya empezó con muy malas sensaciones, con Nadal cediendo el servicio inicial. Malas vibraciones que se incrementaron en el segundo, ganado en blanco por los estadounidenses. Y no, no era un mal comienzo fruto de la agresividad y las altas revoluciones impuestas por Krajicek y Raav. Era algo mucho más preocupante.

Porque más allá del remarcable buen hacer de sus rivales, Nadal y Alcaraz cometían fallos impropios de su nivel tenístico. Muchos errores no forzados, malas decisiones continuadas en la red, también descoordinaciones que sí habían emergido en el debut y parecieron ya corregidas en el duelo de octavos frente a Países Bajos.

Las señales de alarma se encendieron en la tórrida Philippe Chatrier, con un Nadal que fallaba muchísimo en la red y un Alcaraz que se precipitaba en exceso cuando los estadounidenses subían su línea de defensa tras servicio, sobre todo tras el de Krajicek, un auténtico cañón. Intimidados incluso en algunos tramos, la pareja española confirmó su desastre de set perdiendo el definitivo servicio, el del octavo juego (6-2).

Los españoles necesitaban hacer terapia sobre la marcha, sin bajarse del tren, con la presión añadida de saberse a un set de que el mayor sueño olímpico del país se fuera por el sumidero en cuartos, una ronda prematura dada la expectación generada a su alrededor.

Pero no era el día, como demostró el octavo juego que iba a resultar decisivo. Con Alcaraz al servicio, España se vio de repen-

te con 0-40 en contra, hábiles Krajicek y Ram para encontrar siempre los lugares en los que sus rivales dudaban de si ir uno o el otro. El break se resolvió con una bola ajustada que, en ausencia del ojo de halcón, Nadal y Alcaraz intentaron discutir durante un par de minutos con la árbitra del partido. El intento fue baldío.

Se resistieron hasta el final los españoles, con un décimo juego que fue pura pasión. Nadal avivaba con aspavientos la caldera de la Chatrier, de su propia casa, a cada punto que conseguían Alcaraz y él. Pero no había manera, no era el día, y menos con Krajicek al servicio en el juego decisivo. Salvó España una pelota de partido de los estadounidenses, pero a la segunda murieron en la hoguera y, con ellos, las ilusiones de un país que soñaba con su medalla como con ninguna otra.

Nadal se marcha, quizá para siempre. Alcaraz permanece para jugar los cuartos de final del individual, misma ronda que Sara Sorribes y Cristina Bucsa en el cuadro

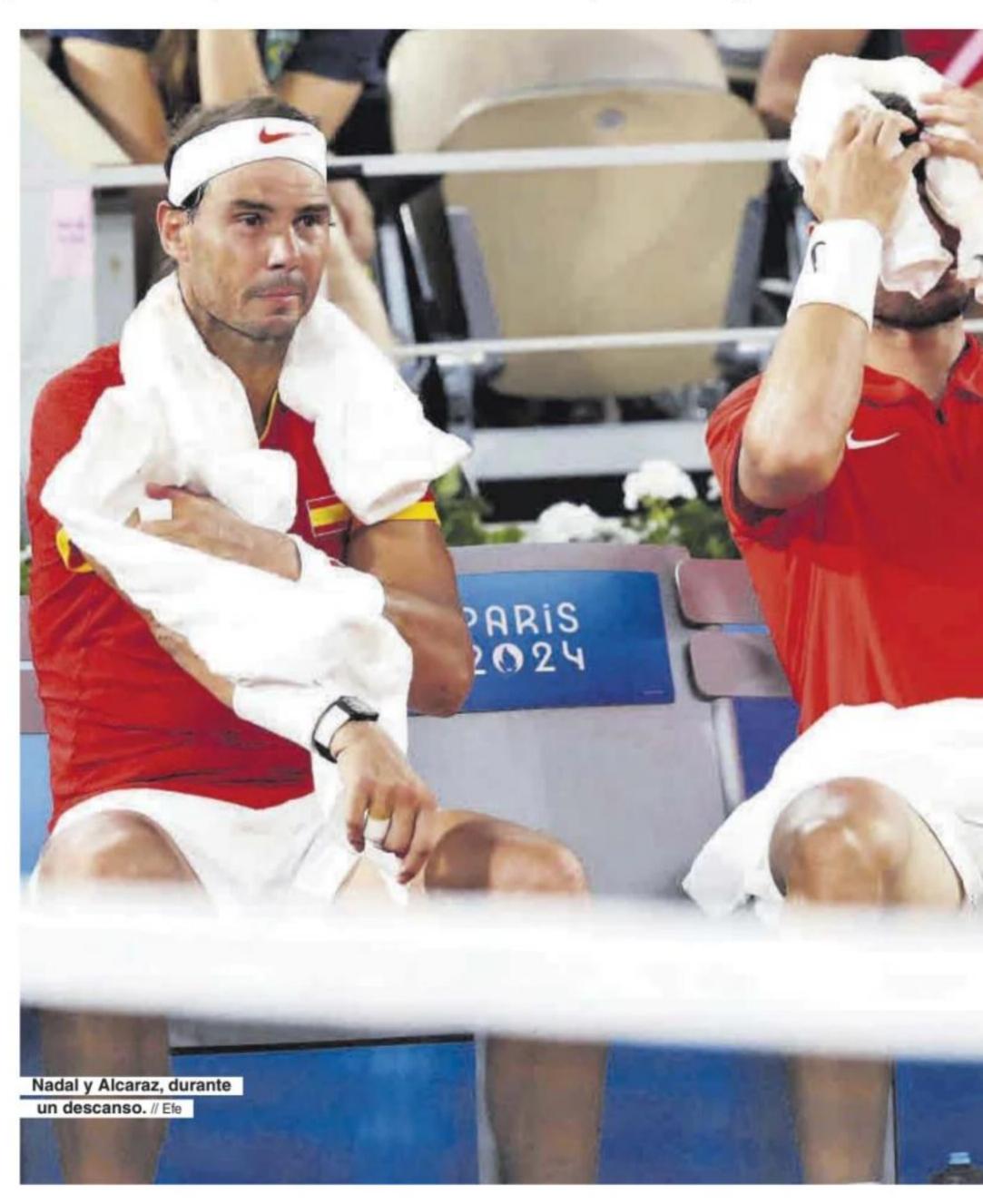

# El murciano se mete en cuartos del torneo individual con un cómodo triunfo

Unas horas antes de su eliminación en el torneo de dobles, Carlos Alcaraz selló su pase a los cuartos de final de individuales. A las 16.16 horas, el murciano cerró su partido (6-4,6-2)\_ante el ruso Roman Safiullin, bajo bandera neutral en estos Juegos, que había comenzado exactamente una hora y media antes. El arranque de Alcaraz fue voraz, tras conceder un 40-0 con dos restos iniciales horribles. Su respuesta fue apuntarse 12 de los 13 puntos siguientes, elevando el 3-0 en el marcador en apenas 11 minutos. Todo ello sin aparente esfuerzo. Safiullin se apuntó el siguiente juego, rompiendo su servicio en blanco, en uno de aquellos momentos de desconcentración del murciano. Nada que fuera preocupante, pues no tuvo problemas en atar el primer set. Misma dinámica para el segundo, de nuevo con iniciado con un break a favor de Alcaraz, que cerró el pulso de forma cómoda. ayores complicación tendrá en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, número 13 del mundo que no es un rival sencillo, pero que en la tierra de Roland Garros no puede sacar ventaja de sus principales armas. Pero no será un rival cómodo para el español.





# Antonio Serrat sufre en el complicado triatlón de París

Las opciones del vigués se acabaron en la natación • Pág. 39

na, campeona de Tokio 2020 en foso mixto, se quedó en 23 aciertos.

"Estoy contenta. Son mis primeras Olimpiadas, una persona como yo que tiene poca experiencia en las canchas, seis o siete años, ha competido con unas deportistas que tienen como mínimo catorce. He llegado a un cuarto puesto que no me esperaba para nada. Da igual, no pasa nada, a las próximas", matizó Molné tras quedarse fuera de las medallas. Gálvez explicó que "estaba contenta y orgullosa" y "había trabajado muy duro".

La victoria se la terminó llevando la guatemalteca Adriana Ruano, con un triunfo histórico para su país, que jamás había subido a lo más alto del podio en una cita olímpica. Fue una victoria aplastante, con récord olímpico de 45 platos, cinco más que la siguiente clasificada, la italiana Silvana Maria Stanco. El bronce terminó en manos de la australiana Penny Smith, con 32

Los errores también costaron medallas en judo, ya que Tato Mosakhlishvili y Ai Tsunoda Roustant, rozaron este miércoles el metal olímpico en París, pero dos desaciertos puntuales acabaron con las esperanzas españolas de engordar el medallero. En su debut olímpico, Mosakhlishvili, de 26 años, llegó a las semifinales en los -90, en las que cayó ante el georgiano Lasha Bekauri. Mientras, Tsunoda, de 22 años, entró en la repesca por el bronce de los -70 kilos tras en caer en cuartos frente a la croata Barbara Matic, quien se consagró campeona olímpica, pero terminó cediendo por un ippon por la técnica de proyección sumi-gaeshi.

El luchador de ascendencia georgiana preparó estos Juegos al abrigo de la Federación Valenciana de Judo en el club de Sogoi Uriarte, antiguo judoca olímpico español."Lo tenía bien estudiado, sabía lo que iba a hacer, pero di un (falso) paso y cometí un error", declaró a la prensa Tato, respecto al waza-ari que concedió a su rival heleno y que a la postre significó su derrota. Tsunoda aseguró que sus primeros Juegos han sido una "experiencia enriquecedora", a pesar del mal trago de la lucha por el bronce. "Cuando mi mejor judo sale, es cuando estoy con luz, con energía, que nadie pueda pararme", indicó la joven.

# olímpico

estrellas españolas





# Las medallas tendrán que esperar

En una tarde negra España vio cómo se le escapaban cuatro metales (dos en tiro y dos en judo) en apenas una hora

EFE PARÍS

Las medallas se le resisten a España en estos Juegos Olímpicos. Tras el bronce del judoka Fran Garrigós el pasado sábado, la delegación española esperaba lograr algún metal más, siendo sus firmes candidatos el tiro olímpico y el judo. La granadina Fátima Gálvez y la tarraconense Mar Molné acabaron en la quinta y cuarta plaza, respectivamente, en la final de foso de París 2024, en la que se esfumaron sus opciones de medalla en el campo de tiro de Chateuraux. Molné, debutante olímpica a sus 20 años, hizo un 5 de 5 en esa aparte inicial y tuvo un error en todas las demás. Mejor en todo caso que Fátima Gálvez, que entró en la final con cuatro fallos de cinco y no pudo aspirar a mucho. Evitó ser la primera eliminada, pero cayó en la siguiente serie. La granadi-

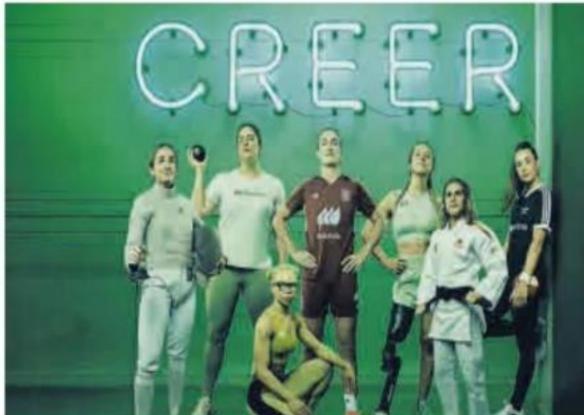

La fuente de energía más poderosa del mundo.









# A cuartos a base de sufrimiento

Una irregular España supera a Puerto Rico con dos tiros libres salvadores de Laura Gil

# BALONCESTO

**DIEGO DOVAL** AROUSA

Lille se está convirtiendo en un lugar de gratos recuerdos para el baloncesto español. Si ya hace unos años Pau Gasol aplastó allí a Francia con 40 puntos para impulsar a los de Sergio Scariolo a otro título europeo, la selección de Miguel Méndez ya ha acumulado dos victorias de infarto, ambas por un solo punto, en la primera semana de los Juegos Olímpicos de París.

El sufrido triunfo ante Puerto Rico, merced a dos tiros libres salvadores de Laura Gil a menos de dos segundos para la conclusión, clasifica a las españolas para cuartos de final y se jugará ante Serbia si hacerlo como primeras o segundas clasificadas del grupo en la primera fase.

El partido arrancó con una Leonor Rodríguez que no se había quitado aún la capa de superwoman que lució en el partido inaugural ante China. La canaria tradujo la buena defensa colectiva en puntos en ataque. Puerto Rico no era capaz de contener la avalancha de juego de una España que tenía claro que debía cuidar las pérdidas de balón priorizando el orden al talento. Todo lo contrario que un rival que hace de la anarquía una especie de hipnotismo con el que quiere adormilar a quien tenga enfrente.

# **PUERTO RICO**

Trinity San Antonio (7), Arella Guirantes (15), Brianna Jones (0), Sofía Roma (1), Mya Hollingshed (10) -cinco inicial- Pamela Rosado (11), Isalys Quiñones (2), Tayra Meléndez (7), Jacqueline Benítez (O), Mariah Pérez (O), Allison Gibson (O) e India Pagan (9).

# ESPAÑA

63 Maite Cazorla (2), Queralt Casas (2), Leonor Rodriguez (17), Laura Gil (2), Megan Gustafson (18) -quinteto inicial- Alba Torrens (0), Vilaro (2) Mariona Ortiz (8), María Araujo (8), Paula Ginzo (4) y Leticia Romero (0).

PARCIALES POR CUARTOS: 9-18; 16-21 (25-39); 19-5 (44-44); 18-19 (62-63). ARBI-TROS: Andrés Bartel (URU), Maripier Malo (CAN), Yevgeniy Mikheyev (KAZ). Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Segundo partido del grupo A del torneo olímpico de baloncesto disputado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille, ante 23.942 espectadores.

El buen juego colectivo seguía generando canastas asistidas que, quizás, sea el mejor indicativo del baloncesto coral. España había encontrado la velocidad crucero con una defensa sólida mientras que castigaba la falta de rotaciones eficaces en el aro contrario (9-24). El buen criterio aportado en la dirección por Mariona Ortiz también sumaba muchos enteros.

Cuando el segundo cuarto se aproximaba a su ecuador empezaron a surgir los nubarrones en el norte español. Parecía como si el talento ofensivo de las boricuas hubiese alcanzado su temperatura de ebullición a raíz de que Gerardo Batista ordenase una defensa zonal que paró la fluidez de las de Miguel Méndez de manera significativa. Aún así, se pudo llegar al descanso con un buen colchón de puntos (25-39) después de que los triples

de María Araújo aportasen luz en minutos de penumbra.

Decía Miguel Méndez en un tiempo muerto a sus jugadoras que ya sabían que las iban a defender con muchas manos y que tenían que estar preparadas. En el tercer cuarto la zona puertorriqueña se convirtió en un bosque de manos y de cuerpos en el que España no encontraba caminos al aro.

Los pésimos porcentajes desde la larga distancia ayudaban a ofuscar todavía más el ataque de las rojas. Tras un triple de Gustafson (27-42), España desapareció del partido de manera alarmante. Arella Guirantes tiró de calidad individual para, con 9 puntos consecutivos, alimentar la preocupación en el banquillo del técnico vigués.

El efecto hipnótico en el que había caído Serbia en la primera jornada también adormeció a una España que solo se parecía a ella misma las pocas veces que fue capaz de dar más de cuatro pases en un ataque. La amenaza se convirtió en realidad con un triple de Hollingshed que le dio la primera ventaja a su selección (47-46) y culminó un parcial de 17-4.

Fue entonces cuando Gustafson salió al rescate, pero el acierto de Pamela Rosado se empeñaba en el que el marcador entrase en un carrusel de ventajas alternativas. Con 54-50, la selección española se había metido en un problema más que evidente. Incluso el rebote defensivo empezaba a hacer aguas. Era el momento para que Miguel Méndez demostrase los motivos por los que incluyó en la lista a jugadoras como Mariona Ortiz y Andrea Vilaró. La primera anotó seis puntos vitales de manera consecutiva y, la segunda, secó la producción ofensiva de una Arella Guirantes que estaba siendo definitiva.

A falta de 9 segundos, Hollingshed anotó para el 62-61. El último ataque español se solventó con un triple muy forzado de Leo Rodríguez que reboteó Laura Gil para recibir una falta a menos de dos segundos para la conclusión. La murciana anotó los dos para el 62-63 y el tiro a la desesperada de Guirantes sirvió para dejar una sensación de alivio en las de Miguel Méndez tras la pesadilla de la segunda parte.

# MIGUEL MÉNDEZ

# "En el último cuarto supimos leer un poco más"

El seleccionador Miguel Méndez declaró tras lograr la clasificación para cuartos de final de París 2024, al vencer, aunque no sin sufrimiento, a Puerto Rico (62-63) en el estadio Pierre Mauroy, que esto "son unos Juegos", y que, por tanto, "hay mucha tensión y mentalmente no es fácil de gestionar" situaciones como las de este miércoles, en las que su equipo llegó a tener quince puntos de ventaja y ganó merced a dos tiros libres de la murciana Laura Gil.

"Perdimos por completo el hilo en el tercer cuarto, en el que gasté dos tiempos muertos.Y si hubiera tenido 18, los hubiera gastado también", comentó el técnico vigués, de 57 años, tras el partido disputado en el citado estadio de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille.

"Nos bloqueamos en ataque, fallamos muchos tiros abiertos, y no hemos conseguido jugadoras con dos canastas seguidas. En el último cuarto supimos leer un poco más el partido y las que entraron estuvieron más acertadas que las anteriores", dijo.

"Pero esto son unos Juegos, es verdad que hay mucha tensión; y que todo esto, mentalmente, no es fácil de gestionar", opinó Méndez. "Supimos volver poco a poco, desde el orden. Somos un equipo que dependemos del orden y de la disciplina táctica. Y eso en el tercer cuarto no existió", recalcó el seleccionador español, que admitió que en este tipo de torneos "la suerte es fundamental también".

"Esos dos últimos tiros libres de Laura son muy difíciles de tirar. Son dos tiros para ganar un partido, o para empatarlo.Y tiene mucho mérito", manifestó.

# **MEGAN GUSTAFSON**

# "Ya nos vamos acostumbrando a estos finales"

Señaló Megan Gustafson que "ellas lucharon mucho y nos metieron mucha presión; pero al final logramos superarlo", después de un partido que España se complicó tras haber tenido una ventaja de quince puntos.

"No es nuevo un final así. Ya nos vamos acostumbrando a este tipo de finales. Debe de ser cómo se resuelven los partidos 'a la española' ('spanish way')", manifestó Gustafson, que aún se expresa en inglés para comunicarse con la prensa española.

FARO DE VIGO
JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

# TRIATLÓN

JUAN CARLOS ÁLVAREZ
VIGO

En ese Sena donde nadie se bañaba desde hace más de un siglo se dejó Antonio Serrat las esperanzas construidas a lo largo de una década de sólida carrera. En la natación acabó su carrera.La corriente se llevó la ilusión de firmar una buena actuación en su estreno olímpico y puso en evidencia el descontrol generado por la organización y la ciudad de París de celebrar por encima de todas las cosas el triatlón en un río imposible debido a su escasa salubridad y por las grandes corrientes que se generan. Para lo primero se invirtieron 1.400 millones de dólares y aún así la competición estuvo en el alambre. Ayer de madrugada los últimos test avalaron la celebración de las dos pruebas de triatlón porque los niveles de contaminación del río estaban dentro de los límites permitidos. A las cuatro de la mañana las triatletas (cuya prueba estaba fijada para las ocho de la mañana) recibieron la noticia de que habría competición con el tiempo justo de consumir los hidratos suficientes y de hidratar el cuerpo para el desgaste que les esperaba en una caldeada París.

Para las corrientes ya no hubo solución. Hace tiempo que los triatletas torcieron el morro cuando supieron que el Sena era el lugar elegido para la disputa de la natación en los Juegos Olímpicos. Sus corrientes y su estrechez suponían una lotería para los participantes, incómodos, desorientados y molestos además porque la contaminación de esta semana impidió celebrar los dos entrenamientos oficiales que tienen por objeto adaptarse al escenario en el que se desarrolla la competición. Por eso el nivel de nervios y tensión estaba por encima de lo habitual en el pontón de salida. Se comprobó en la prueba femenina donde casi todas las triatletas se lanzaron al agua segundos antes de que sonase el bocinazo de salida condenando así a las que habían respetado la legalidad. Una situación impropia de la alta competición, indigna en unos Juegos Olímpicos.

En la carrera masculina no hubo ese nivel de grosería, pero la tensión se trasladó de inmediato al agua. Llovieron los golpes y codazos por ganar la posición, por evitar zonas donde la corriente hacía más daño (ellos tenían la referencia de la carrera femenina horas antes). La fuerza del agua, excesiva en determinadas zonas, se llevó a Serrat que cuando salió de la batalla campal del agua ya estaba lejos de cualquier posibiliadad. El vigués salió del Sena a casi dos minutos de los líderes en el puesto cuarenta (55 eran los participantes). Su única posibilidad era que se produjese un parón en la cabeza, que la carrera se ralentizase por algún motivo, pero fue imposible. En el segundo grupo se quedó re-

# La corriente del Sena se lleva a Serrat

El vigués, que finalizó en el puesto 32, entierra en la complicada natación en el río parisino sus esperanzas

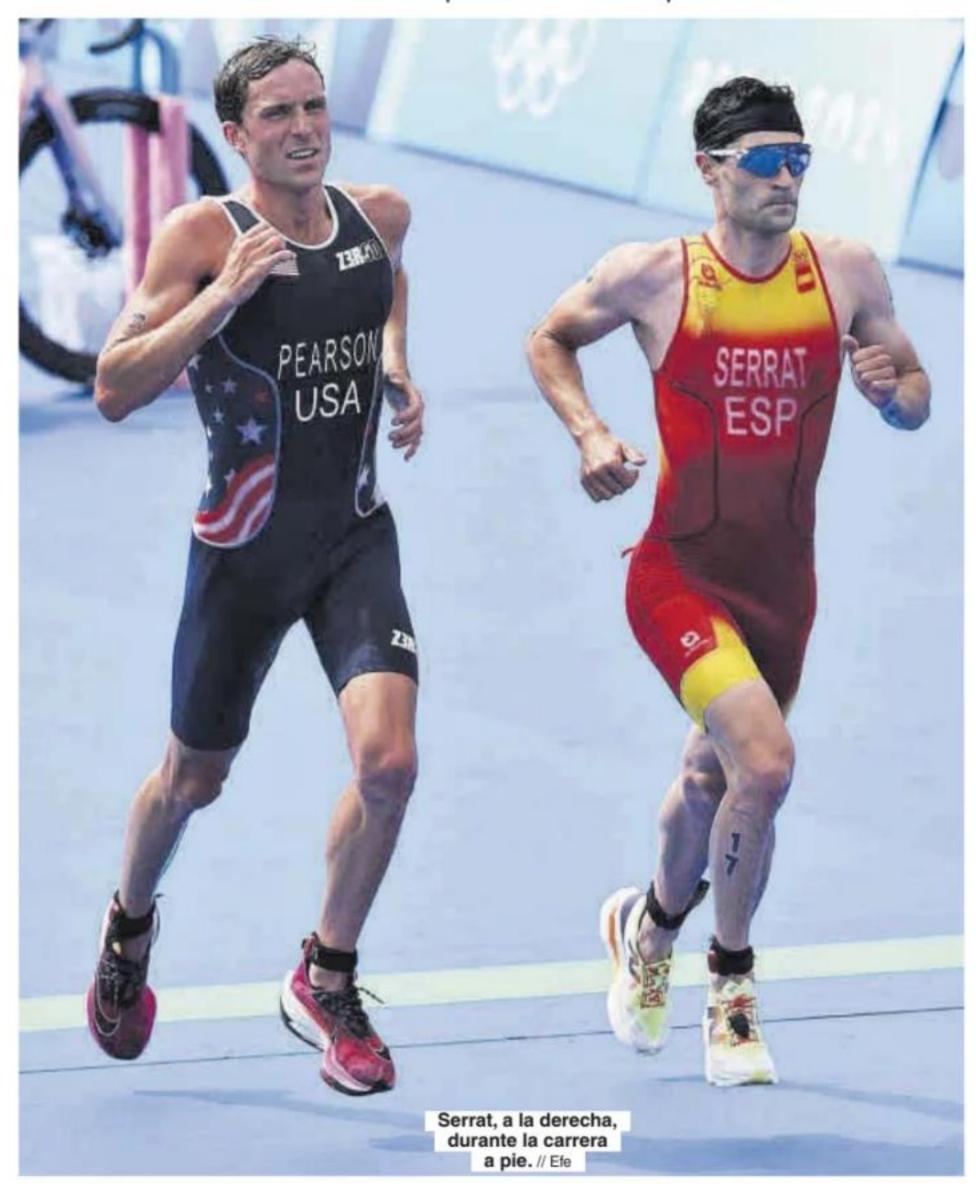

zagado alguno de los favoritos como el neozelandés Wilde, el francés Bergere o el noruego Blummenfelt (campeón olímpico en Tokio) y eso convirtió el primer tramo de la bicicleta en una persecución entre la decena de corredores que se fueron en cabeza con el

inglés Alex Yee –principal favorito– y el resto. Eso solo sirvió para que se esfumasen las esperanzas de Antonio Serrat de que la carrera se frenase. El vigués apretó en su pequeño grupo, asumió el principal trabajo, pero no fue suficiente. La distancia se mantuvo en la bicicleta y se agrandó en la carrera a pie porque ya no tenía más fuerzas.Su esfuerzo le alcanzó para llegar al puesto número 32 con un tiempo de 1:48:42, a más de cinco minutos de Alex Yee que consiguió la victoria tras un final extraordinario para continuar la saga de ingleses (tres veces los Brownlee) que han sido campeones olímpicos. Parecía que Wilde tenía en las manos lel título tras superar a Yee en el comienzo de la carrera a pie, pero a falta de quinientos metros se hundió. El cuerpo llegó a su límite y el inglés aún guardaba la fuerza suficiente para mantener el ritmo e incluso firmar un cambio más. Cuando vio a Wilde titubear se tiró a por él y antes del Puente de Alejandro III, lugar en el que estaba ubicada la línea de meta, le superó para lograr el oro. Llegó con la fuerza justa para levantar la cinta.

# Los últimos test avalaron la celebración de los dos triatlones ayer

Quien no podía ocultar cierta decepción era Serrat: "No ha sido la carrera soñada. No hice una buena natación, hubo muchos golpes y luego la corriente era muy fuerte, por lo que perdí un poco la referencia con el grupo delantero. Salí del agua a más de 1 minuto. No pudimos hacer nada con un grupo de casi 30 que iban delante, por lo tanto me limité a llevar la carrera de la mejor forma posible", añadió.

"Obviamente venía a por más, la situación que nos encontramos era buena, pero al final no deja de ser una carrera de máximo nivel y en el momento que pierdes 10 segundos se convierten luego en minutos", dijo.

"La experiencia vivida tiene que servir", explicó Serrat, "pero aquí hay que volver a hacer algo mejor. Al final me gusta siempre aprender de todas las carreras. En este caso no ha sido la situación que esperaba o que soñaba, pero no hay que dejar de intentarlo y seguir trabajando duro".

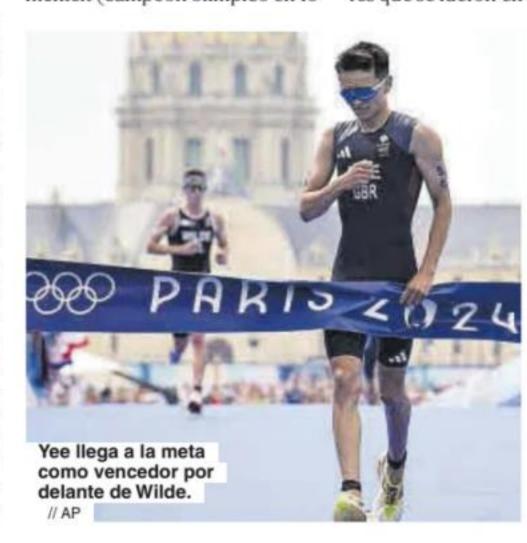





# España sobrevive a las malas artes

Athenea y Alexia dan el triunfo a la selección española frente a una marrullera Brasil

### BRASIL

Lorena; Antonia Silva, Tarciane, Lauren, Tamires (Yasmim, m.61); Ludmila da Silva (Gabrielle, m.55), Duda Sampaio (Ana Vitoria, m.61), Yaya (Gabi Nunes, m.87), Marta; Kerolin (Jheniffer, m.62) y Adriana.

### **ESPAÑA**

Cata Coll (Misa Rodríguez, m.75), Ona Batlle, Laia Codina, Laia Aleixandri, Olga Carmona, Tere Abelleira, Patri Guijarro (Alexia Putellas, m.59), Jenni Hermoso (Aitana Bonmatí, m.59), Athenea del Castillo, Lucía García (Mariona Caldentey, m.45) y Eva Navarro (Salma Paralluelo, m.45). GOLES: 0-1, m.68: Athenea. 0-2, m.106: Alexia. ÁRBITRO: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Arthur Elias y Montse Tomé y sacó roja directa a Marta por parte de Brasil. INCIDENCIAS: 17.000 espectadores en el estadio de Burdeos.

# FÚTBOL

# LAIA BONALS

BURDEOS

A paso firme. España se repone a todo, hasta al juego sucio que Brasil intentó imponer (0-2). Ni las perdidas de tiempo exageradas ni las entradas con extrema dureza hicieron al conjunto de Montse Tomé tambalearse, pese a que no tuvo su mejor día. En su debut en unos JJOO se plantan en cuartos y empiezan a hacer buenos los pronósticos.

El partido fue descoordinado. España propuso y Brasil improvisó, pero ninguno de los dos conjuntos dominó. Fue un vaivén, sin rumbo ni peligro claro. El primer tiempo fue especialmente espeso y accidentado. Muchos parones y demasiadas faltas torpedearon el ritmo que quería imponer la selección de Tomé.



El once estuvo plagado de rotaciones. Aitana, Alexia, Mariona y Salma empezaron desde el banquillo. Y España las echó de menos. Y mucho.

La primera parte tuvo poco encanto. Más allá de remate el poste para Brasil y un error a bocajarro de Eva Navarro, el marcador no tuvo intención de moverse. Pese a eso, el primer tiempo del Brasil-España será recordado para siempre. Fue (probablemente) el adiós a una leyenda. Y no podía ser de la manera más amarga.

Marta Vieria vio la tarjeta roja en el añadido por una entrada totalmente desafortunada con la pierna excesivamente alta que impactó en la cabeza de Olga Carmona. El colegiado no dudó y le enseñó la tarjeta que ponía punto y final a su participación en el encuentro. Marta se echó a llorar. No podía ser. Lágrimas de pena, de frustración, de terror. Su leyenda no podía despedirse así del deporte que ha guiado durante años. Debutó en Atenas 2004 y. 20 años después, pudo haber puesto punto y final a su participación en unos Juegos Olímpicos con esa acción.

Tanto las futbolistas españolas como las brasileñas se quedaron estupefactas al ser conscientes de lo que acababa de pasar Marta, de 38 años, se marchó resignada, con un dolor descomunal directamente proporcional al tamaño de su leyenda. Solo si Brasil llega a semifinales podría volver a jugar con la 'canarinha', cosa a priori se plantea complicada.

El partido llegó al descanso destemplado. La desesperación atusó a las españolas que a medida que iban pasando los minutos y veían cómo la guardameta brasileña se abonaba a las males artes parando el partido cada 20 minutos. Pese a eso, y ya con Alexia, Aitana, Mariona y Salma sobre el césped, España empezó a reconocerse.

Patri Guijarro se tuvo que marchar con molestias tras un choque, como Cata Coll minutos más tarde tras un rodillazo en la cara que le abrió una brecha en el pómulo. Brasil jugó pasado de vueltas, con una agresividad innecesaria que puso en peligro la integridad de las españolas en diferentes momentos del partido.

Mientras Brasil ponía la dureza, España intentó poner el fútbol. No acababa de fluir, pero con futbolistas de tanto nivel en sus filas, tarde o temprano, tenía que llegar una genialidad. Y nació de las botas de Mariona Caldentey, que puso un balón con música al punto de penalti para que Athenea se encontrara el esférico y con tan solo empujarla, el primer tanto para España subió al marcador. Por delante en el marcador, la urgencia desapareció y Montse Tomé respiró en la banda.

En los 16 minutos de añadido, tras las incesantes perdidas de tiempo del conjunto brasileño, Alexia puso el punto y final a un encuentro surrealista con un zurdazo desde fuera del área que sentenció el encuentro que sella su clasificación a cuartos de final.

# Las 'RedSticks' ceden ante las favoritas

El buen desempeño del equipo del gallego Carlos García no basta para superar a Argentina

# HOCKEY

### EUROPA PRESS PARÍS

La selección española femenina de hockey sobre hierba cayó derrotada (2-1) contra Argentina, actual subcampeona olímpica y una de las favoritas al oro olímpico, en la tercera jornada del grupo B de la primera fase de los Juegos de Paris 2024, disputada en el Estadio Yves-du-Manoir, por la mayor efectividad de su rival.

Las 'RedSticks' ofrecieron una muy buena imagen, especialmente a partir del segundo cuarto, aunque en ese momento ya perdían por 2-0 tras un penalti stroke y un penalti córner convertidos por las 'leonas' Agustina Gorzelany y Eugenia Trinchinetti.

A partir de ese punto, el asedio a las Leonas fue especialmente intenso en un triple penalti córner consecutivo y un disparo al poste de Constanza 'Coti' Amundson que pudo reducir, sin éxito, la desventaja de las pupilas del ourensano Carlos García Cuenca justo antes del descanso para alimentar las opciones en la segunda parte.

Esa falta de efectividad condenó a las hispanas, que desde que marcó Lola Riera a Gran Bretaña sumaba en estos Juegos 20 penaltis córner no anotados, un lastre muy pesado contra un rival que en los últimos años le ha ganado en seis ocasiones seguidas, entre ellas en los Juegos de Tokyo 2020 y en el Mundial en Terrassa en 2022.



FARO DE VIGO
JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024

# "Hay frustración, pena y rabia"

Támara Echegoyen y su compañera Paula Barceló cierran su participación tras quedarse fuera de la Medal Race > En la última regata tuvieron el consuelo de lograr una victoria

### VELA

# REDACCIÓN VIGO

Como una pequeña broma del destino o un acto de justicia. De cualquier modo se puede interpretar. La gallega Támara Echegoyen y su compañera Paula Barceló cerraron ayer su participación en la clase 49er FX con una victoria, pero sin lograr el objetivo de meterse en la Medal Race. Lejos de lo que imaginaban antes de iniciar una competición en la que nada les ha salido. Se enfrentaron al régimen de vientos que menos le gustan y en el campo de regatas parecía que se alineaban las circunstancias siempre en su contra.

Para meterse entre los diez mejores necesitaban una buena ronda de mangas (se celebraban tres cada día), pero no había manera. Arrancaron con un decepcionante 17 al que siguió un 11. Ya estaban virtualmente eliminadas, pero justo en su manga de despedida encontraron las condiciones ideales y su auténtico nivel para sumar una victoria, la única en Marsella. Las regatistas no ocultaban a la conclusión de la última manga lo contradictorio de la situación: "Tengo una mezcla de sensaciones. Ha sido una semana dura en la que hemos luchamos cada metro, pero no salía, pasa en el deporte y sobre

todo en la vela. Creo que fue un final perfecto, después de unas regatas tan duras, acabar del modo en que lo hicimos no es capaz cualquiera. Para nosotras era muy importante que la gente viese el equipo que somos y lo que podemos hacer. Hay veces en las que el resultado no acompaña y hay que ser realistas con las situaciones y gestionar emociones. Para nosotros es importante porque realmente ponemos el alma en ello, en nuestra vida el día a día es de muchísimo trabajo, muchas horas, solo para jugártelo en una semana y en cuatro días y a veces no se valoran nuestras sensaciones cuando no conseguimos lo que realmente buscamos. Es muy difícil de comprender todo lo que hay detrás, toda la gente que empuja. Terminar ganando una regata en la forma en que lo hicimos me llena de satisfacción y creo que tenemos que quedarnos con eso. Nos prometimos que íbamos a terminar los Juegos Olímpicos demostrando quienes éramos y así ha sido", explicaba Támara Echegoyen.

La gallega explicaba que uno de los mejores sensaciones que se llevan es la reacción de buena parte de los rivales que acudieron a felicitarles por lo que habían conseguido en la última manga: "La flota y los entrenadores se han acercado a darnos la enhorabuena y eso es algo que me llena porque no siempre se consigue



Echegoyen y Barceló, durante la última manga de ayer. // Efe

en el mundo del deporte tener el respeto de cada uno de los adversarios y los entrenadores y eso es el mundo del deporte". Echegoyen resumía: "Hay frustración, hay rabia y hay pena, pero esto es el deporte y podemos vivir hasta la parte amarga disfrutando de lo que realmente vivimos en el agua".

# Botín y Trittel

Diego Botín y Florian Trittel, componentes del 49er español en los Juegos Olímpicos de París 2024, se han clasificado este miércoles como primeros para disputar el jueves la 'Medal Race', en la que si acaban sextos se asegurarían estar en el podio de las medallas.

El cántabro y el catalán ya concluyeron primeros el martes después de una gran jornada en la que firmaron un tercero y dos segundos, mientras que en esta estuvieron mas irregulares e hicieron un 15,12 y 6, aunque han aguantado el liderato provisional, pese a que ya con una puntuaciones muy ajustadas entre los primeros clasificados.

Botín y Trittel, plata mundial en 2022 y bronce en los Mundiales de 2023 y 2024, tienen ahora 68 puntos y les siguen los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove (73) y los neozelandeses Kale McHardie y William MacKenzie (76).

En cuarta posición se han situado los estadounidenses lan Barrows y Hans Henken con 80, por lo que en la 'medal', que puntúa doble, a los españoles les vale un sexto puesto par asegurar el bronce.

# Oka mantiene el trono en Japón

El país nipón encadena cuatro oros en el concurso individual masculino

# **GIMNASIA**

### AGENCIAS PARÍS

Ni Daiki Hashimoto ni Ruoteng Xiao: el campeón y el subcampeón olímpico de gimnasia en Tokio 2020 se vieron sorprendidos en la final de París por la nueva estrella nipona, Shinnosuke Oka, de 20 años, que se hizo con

el oro en el concurso completo. Su suma de 86,832 puntos dejó sin la victoria al chino Boheng Zhang por solo 233 milésimas (86,599), cuando el campeón mundial en 2021 ya celebraba el triunfo.

El bronce fue para el gigante de la gimnasia china en el último ciclo, Xiao, de 28 años (86,364), que por su emoción y los besos que lanzó al público quizá estuviera diciendo adiós a la competición olímpica.

Es la primera vez en la historia en que un mismo país, Japón, enlaza cuatro Juegos con victoria en la clasificación general individual. A los dos oros del 'rey' Kohei Uchimura en 2012 y 2016 y al de Hashimoto en 2021 se une ahora el de Oka, en una racha inédita.

El nuevo campeón, debutante olímpico, que cita entre sus aficiones 'comer noodles', es también campeón asiático.

Hashimoto, defensor del título, acabó sexto tras un mal concurso, en el que sufrió un incidente similar al de la final por equipos: exactamente en el mismo ejercicio, el caballo con arcos, perdió el hilo de la rutina y se bajó del aparato. Pero esta vez no pudo remontar para pensar en el podio.

Al acabar su final, se tragó a duras penas las lágrimas y se besó la bandera de Japón de su camiseta.

El ucraniano Ilia Kovtun (86,165) y el británico Joe Fraser (85,532) ocuparon las plazas cuarta y quinta. Fraser fue noveno en Tokio.

La gimnasia estadounidense no logró colocar a uno de sus representantes en el podio individual, como hizo el año pasado en los campeonatos del mundo con el bronce de Frederick Richard. Fue decimoquinto, precedido por su compañero Paul Juda.

La lucha aparato a aparato entre chinos y japoneses fue demasiado exigente para otros finalistas que llegaban con aspiraciones como el ucraniano Oleg Verniaiev (8), el filipino Carlos Yulo (12) o el brasileño Diogo Soares (23).



Oka y Hashimota, campeón en 2021, celebran el oro. // AP



# España enfila hacia cuartos

Victoria sobre Japón con destacado papel de un brillante Rodrigo Corrales

**ESPAÑA** 

37

Pérez de Vargas; Garciandia (3), Tarrafeta (3), Daniel Dujshebaev (5), Aleix Gómez (3), Serdio (1), Daniel Fernández (3), Maqueda (1), Alex Dujshebaev (4), Corrales, Casado (4), Sánchez-Migallon (2), Odriozola (6), Javier Rodríguez (2).

### JAPÓN

33

Okamoto; Watanabe (3), Yasuhira (7), Baig (1), Motoki (2), Yoshida (3), Sugioka (4), Nakamura, Sakurai (1), Tokuda (4), Okamoto (), Tamakawa (1), Yoshino, Fujisaka (7), Takano.

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4, 9-7, 13-11, 16-15, 19-17, 20-18 (descanso), 23-20, 26-22, 30-27, 32-29, 34-31 y 37-32 (final). ÁRBITRO: Ivan Pavicevic y Milos Raznatovic (MON). INCIDENCIAS: Tercer encuentro de la fase previa del torneo masculino de balonmano disputado en el Arena Sur de París ante unos 5.500 espectadores.

# BALONMANO

### LUIS M.PASCUAL

Los 'Hispanos' se pusieron el mono de trabajo para vencer a Japón en un partido decisivo para las aspiraciones del equipo en el torneo olímpico (37-33). El conjunto de Jordi Ribera consigue su segunda victoria en un partido intenso que permite a los españoles mantenerse en la parte de arriba de la clasificación después de demostrar un gran ejercicio de adaptación.

Después del ilusionante debut en los Juegos Olímpicos contra Eslovenia (25-22), los 'Hispanos' no pudieron superar a Suecia en una derrota que complicó las aspiraciones del equipo español en el peligroso Grupo A (29-26). Los pupilos de Jordi Ribera necesitaban como fuese una victoria contra Japón.

El partido arrancó de manera eléctrica como se esperaba. Muchos goles, mucho acierto...pero poca contundencia en las áreas a nivel defensivo. El encuentro se convirtió en una auténtica montaña rusa desde el inicio con más de 32 tantos en apenas veinte minutos. Japón buscaba poner velocidad. El paso de los minutos trajo consigo un mejor trabajo defensivo de los 'Hispanos', que estuvieron más atentos en las ayudas para evitar las continuidades de los japoneses. Y Corrales, el portero cangués, aportó lo suyo con diez paradas en total del

Carlos Ortega -que está disfrutando de sus vacaciones antes del inicio de la temporada con el FC Barcelona dirigiendo a la selección nipona- se desgañitó para intentar aportar soluciones a sus jugadores. Sin embargo, los 'Hispanos' no estaban para bromas este miércoles conscientes, además, de que los líderes -Alemania- habían tropezado este miércoles. Era un encuentro de vida o muerte.

El encuentro se marchó 20-18 a fa-

vor de los 'Hispanos' al descanso, un marcador ajustado que se encargó de apuntalar España en la segunda mitad. Los errores defensivos condenaron a los nipones, que se encontraron con el muro de Corrales para frenar los ataques japoneses. Los pupilos de Jordi Ribera pusieron la directa para llevar el partido a su terreno. Primer 'matchball' salvado del torneo olímpico, aunque la clasificación sigue estando lejos de estar asegurada...





DEPORTES = 43



-Llega a los JJOO como vigente ganador de la Copa del Mundo y del Preolímpico de la disciplina, ¿cómo vivió en primera persona esa competición?

dad natal, ya que es el primer re-

presentante en la historia de Tomi-

ño que represente a España en

unos Juegos Olímpicos.

-Fue una competición en la que invertimos una cantidad de energía abismal en preparar porque sabíamos que nos jugábamos una plaza olímpica. El hecho de conseguir la victoria y de cómo la conseguimos también nos da esperanza para los Juegos. Tenemos recursos técnicos, tácticos y físicos para luchar por estar arriba. De momento estamos con confianza, pero sin confiarnos demasiado.

# -¿Qué pasó por su cabeza cuando fue campeón?

-Ese momento fue bonito, pero difícil porque la plaza olímpica aún no era mía. Tenían que decidir quién la iba a tomar. Muy contento por conseguir una victoria en Copa del Mundo, por conseguir esa plaza que tanto habíamos preparado, pero dudas porque aún quedaba mucho por decidir en España. Quedaba mucho camino por hacer.

-Ese inmejorable resultado en Praga hizo que la Federación Española de Piragüismo le seleccionase para representar al país en los JJOO, ¿cómo llegó a usted la noticia de que debutaría en unos Juegos Olímpicos?

-Al día siguiente de la Copa del Mundo de Cracovia, la semana siguiente a la de Praga, me llamó el director técnico para decirme que la decisión final sería que representaría a España en los Juegos Olímpicos.

# -¿Qué sintió en ese instante?

-Primero estaba en blanco. Llevo desde que soy pequeño soñando con esto, luchando y dejando muchísima energía en conseguirlo, y al tenerlo delante no te lo terminas de creer. Ojalá todas las personas del mundo puedan llegar a vivir esta sensación.

# -¿Qué mensaje le mandarías al joven Manu Ochoa que comenzaba su andadura en el kayak?

-Estoy muy satisfecho con el camino y cómo lo hice. Creo que no le diría nada, que siga así. Aprovecharía más la oportunidad para verme a mí de pequeño que la oportunidad de darle un mensaje a ese niño.

–El kayak-cross se estrena como prueba olímpica, ¿cómo ex-

# plicaría esta modalidad a la gente que no lo conoce?

-A diferencia del eslalon tradicional, esta modalidad tiene un componente táctico además del técnico y físico. Somos cuatro personas por ronda y nos medimos todos contra todos. El primer día habrá una prueba cronometrada en la que se determinará quién se clasifica para los emparejamientos y el orden de elección de la rampa de salida. Los cuatro nos tiramos a la vez de una rampa a cuatro metros sobre el nivel del agua, saltamos a la vez y tenemos que llevar a cabo un circuito de seis o siete puertas. A diferencia del eslalon tradicional podemos

SUS FRASES

"Con lo que hay en juego la motivación le puede al miedo"

"Mi objetivo es estar satisfecho con mi rendimiento y saber que he hecho lo máximo posible" tocar las puertas y no hay penalización. Las penalizaciones son por saltarse las puertas o por conductas que pongan en riesgo la integridad de otros atletas. En cada ronda, los dos mejores se van clasificando a la ronda siguiente, así sucesivamente hasta la final, que es donde están en juego las medallas.

# -¿Cómo ha sido los últimos meses de preparación hasta la prueba?

-Voy a hablar con posterioridad a la adjudicación de la plaza olímpica. Tuvimos poco tiempo para hacer los deberes porque nos adjudicaron la plaza muy recientemente. Nosotros no teníamos muy entrenados los componentes técnicos, pero los conseguimos acrecentar exponiéndonos a otros rivales. La preparación física previa se mantuvo intacta, aunque con el objetivo de llegar en un pico de forma física para la prueba. A nivel táctico, entrenamos contra otros contendientes de otros países como el francés Boris Neveu, que fue con quien más tiempo compartí. Mi objetivo era intentar hacer la preparación lo mejor posible y lo conseguimos. En ese sentido, estoy muy satisfecho. No podemos estar mejor a nivel de preparación física. A nivel mental estamos con expectativas de cara a la prueba. Con confianza, pero sin confiarse.

# -¿Anímicamente cómo llega a París?

-Estoy motivado y con muchas ganas. Es cierto que cuando te enfrentas a una prueba estás abrumado y nervioso, pero en este caso, con todo lo que hay en juego, la motivación le puede al miedo. Con muchas ganas de salir.

# -¿Cuáles son los principales rivales a batir?

-Entrené con prácticamente todos los rivales de la prueba. En especial hay dos nombres que pueden ser los más preocupantes si nos los encontramos antes de la final: Joseph Clarke y Boris Neveu.

# -¿Cuál es su objetivo en estos Juegos Olímpicos?

-Mi objetivo es estar satisfecho con mi rendimiento. Que en cada prueba que haga saber que he hecho lo máximo posible. Como todo deportista, intento apuntar al oro, pero no implica que vaya a ser así con total certeza. Es el sitio a donde hay que apuntar nuestra preparación, pero con los pies en la tierra y sabiendo que todos los competidores vamos con el mismo objetivo.



# Una noche loca en la piscina

Marchand provoca el delirio con su doblete inaudito en los 200 braza y 200 mariposa Ledecky suma un nuevo oro en 1.500 y Yan revienta el récord mundial de100 libre

# NATACIÓN

### FRANCISCO CABEZAS PARÍS

La leyenda de los Juegos se construye a partir de pedazos icónicos.De aquellos que nunca nadie más olvida. Léon Marchand, a sus 22 años, inicia un tiempo que se presume inolvidable. Katie Ledecky, a sus 27, insiste en perpetuar el suyo.

Marchand sumó dos oros más en estos Juegos -ya son tres junto al de 400 estilos-. Y los consiguió en pruebas que hasta entonces debían ser antagónicas, los 200 mariposa (1.51.21, con récord olímpico) y los 200 braza. Como si, puestos a romper con la historia, quisiera también hacerlo con las leyes de la naturaleza. Ese viraje cuando todo parecía ya perdido será difícil de olvidar. Ese nado subacuático. Esos últimos 50 metros en los que, con su aleteo, sobrevoló sobre el plumarquista mundial húngaro Milak, que se vio engullido tanto por el alumno aventajado de Phelps como por una afición cuyos gritos hacian temblar las sillas.

Marchand, a quien la victoria en los 200 braza se daba ya por descontada (con 2.05.82 incluso batió el récord olímpico del australiano Stubblety-Cook en Tokio), tenía en el 200 mariposa la verdadera prueba. El suelo comenzó a temblar. Y Milak, que había dominado los primeros 150 metros, se encontró de repente con la cabeza de Marchand a su altura. El francés lo había cazado al emerger del viraje. A partir de ahí, el húngaro se vio condenado. Mientras Marchand nadó el último largo como si casi acabara de comenzar (29.76), a Milak los brazos se le encogieron (30.23). La plata, en su caso, debería ser consuelo.

Extrema la suya Ledecky, que continúa disfrutando con la misma sonrisa estrenada con 15 años en los Juegos de Londres. La estadounidense no solo se revolvió contra su presunto crepúsculo, sino que superó (15.30.02) en cerca de cinco segundos su récord olímpico de los 1.500 logrado en Tokio (15.35.35). Lo hizo nadando sola hasta conquistar su octavo oro olímpico, igualando así a Jenny Thompson como la nadadora con más oros de siempre.

El español Hugo González salió de La Défense con peor cara. Se metió en la final de los 200 espalda, prueba de la que es campeón del mundo. Pero lo hizo con el peor tiempo (1.56.52). Saldrá hoy en la calle ocho. Difícil horizonte.

El colofón llegó con el chino Pan Zhanle rompiendo su récord mundial, el primero en París, en los 100 libre con una increíble marca de 46.40 (en febrero la fijó en 46.80). Zhanle, de 19 años, le sacó más de un segundo al australiano Chalmers (plata) y al rumano Popovici (bronce).





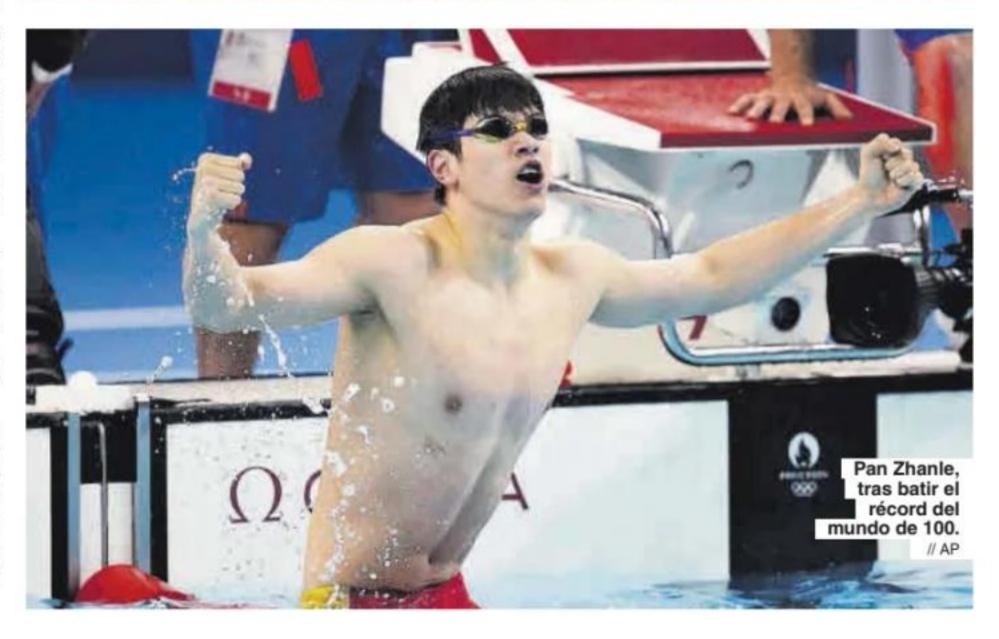

# Rodrigo Conde disputa hoy la final de doble scull

El moañés se juega a las 11:30 horas la posibilidad de ser el primer gallego en subir al podio en este deporte

# REMO

# REDACCIÓN

VIGO

Llega el momento de Rodrigo Conde, el moañés, que hoy tratará a partir de las 11:30 horas la medalla en la final del doble scull. Junto a Aleix García el gallego ha demostrar tener lo necesario para estar en la pelea por el podio aunque los seis finalistas tienen muchas opciones porque en las eliminatorias sus tiempos han sido muy parejos. Para el remo gallego podría ser histórico debido a que en este deporte nunca ha sido capaz de colocar a un gallego en un podio olímpico.

Ouien no estará en la final de mañana es el noiés Caetano Horta que en el doble scull ligero se quedó fuera de la final A y deberá remar en la de consolación.

# La selección femenina sigue intocable

Superaron a Grecia para confirmar su condición de favorita

# WATERPOLO

# **AGENCIAS**

PARÍS

España consiguió la tercera victoria consecutiva en el torneo olímpico femenino tras el 10-8 firmado ante Grecia, que le acerca a la primera plaza del grupo, un partido resuelto en parte gracias al protagonismo de Judith Forca, autora de cuatro tantos durante el partido.

La zurda del Sabadell, una jugadora de talento y de chispazos, comandó el ataque y estuvo bien acompañada por dos lanzadoras más: Bea Ortiz (2) y Elena Ruiz (2), en un encuentro en el que las boyas estuvieron muy marcadas, aunque también hicieron su trabajo con los goles de Paula Leitón y Paula Camus, además de las exclusiones forzadas.

# ÁLVARO MARTÍN - Marchador

# "A mi mayor rival lo veo cada mañana en el espejo"

El extremeño, doble campeón mundial y europeo, busca hoy su primera medalla de oro olímpico tras ser cuarto en Tokio

DAVID RUBIO PARÍS

# -¿Cómo llega a los Juegos?

-Lo más importante es que estamos sanos tanto a nivel físico y mental y que no hemos tenido ningún percance, así que me encuentro muy bien.

-Desde 2018 ha ganado todas las pruebas importantes en Europa (dos títulos europeos y dos mundiales). ¿Le da más seguridad?

-Yo no soy supersticioso, pero claro, si empezamos a...

### -No hablo de supersticiones, hablo de datos.

-A ver, es un hecho. Además, no tenemos que desplazarnos a otro continente, no tenemos que sufrir el jet lag y no hay una pandemia, por lo que puede venir nuestra gente a acompañarnos. Por madurez y por edad [30 años], llego mi mejor momento y si metemos todo eso en una coctelera, nos puede salir un buen combinado si empezamos a...

# -¿Qué le preocupa hoy en día?

A mí nada, sinceramente. ¿Qué me puede quitar un poco el sueño? Pues lo que va a pasar al día siguiente o el día de la prueba, pero ya está. Nada, nada. Estoy muy bien, muy tranquilo y lo estamos pasando bien, que también es muy importante. Llevamos mucho tiempo fuera, pero estamos disfrutando del proceso.

# -¿Y sus rivales? ¿Piensa más en Perseus Karlström (plata en 20km en Budapest) o en los japoneses?

A mi mayor rival lo veo cada mañana cuando me miro al espejo. A veces lo veo más despeinado, otras veces mejor peinado, otros días con legañas. Además, siento que en las pruebas siguientes al Mundial ellos se han fijado casi más en mí que en lo que tenían

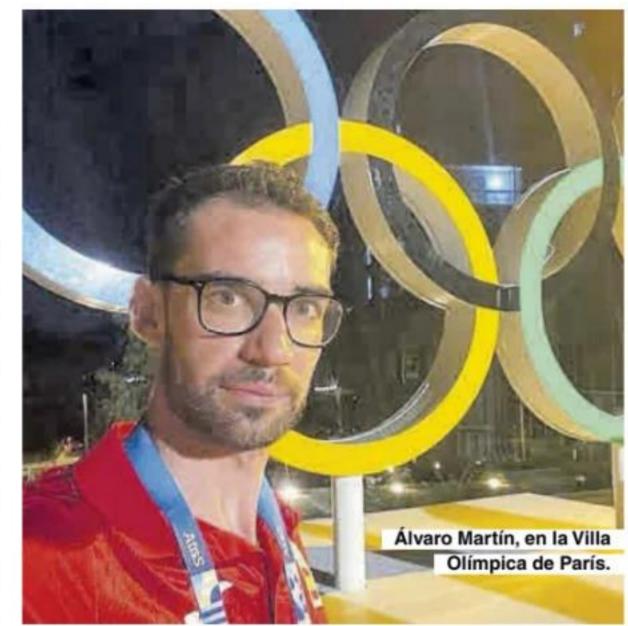

que hacer. También es positivo si lo sabes aprovechar.

-Vayamos 12 años atrás. El Álvaro Martín que tenía un problema en el Mundial júnior de Barcelona, que no quería salir y al final quedó quinto, ¿estaría orgulloso de su evolución?

-Sí, mucho. Un deportista no se hace de la noche a la mañana. Me acuerdo de que me tuve que infiltrar el día anterior y eso te genera muchas dudas, porque también era mi primera gran competición, aunque ya llevaba dos años fuera de Extremadura. Y ha habido toda una evolución de cómo gestionar esas situaciones adversas. Además era un sub 20, yo era de los pequeños por edad y competí bien, pero quizá podría haber competido mejor.

-Allí compitieron también compitieron Ana Peleteiro y Belén Toimil, por ejemplo, pero mu-

# chos se han quedado por el camino... Y a Ana le costó mucho llegar.

-Es que es súper difícil. A veces tienes la genética para despuntar, pero no tienes una buena cabeza. O tienes buena cabeza, pero no tienes tanta genética. O mil historias que te pueden pasar de lesiones y demás. Es muy difícil llegar arriba. Yo despunté muy pronto y eso me ha permitido ir consiguiendo poco a poco esa seguridad. Mi mayor regularidad ha sido a partir de los 25 años. Yo despunté con 18 y tardé siete en conseguirlo.

# -Evidentemente no tiene la sensación de que puedan ser sus últimos Juegos.

-Vivo todos los Juegos como si fuesen los últimos, porque no sé qué va a pasar el año que viene, así que imagínate dentro de cuatro años.

# La agenda de la jornada

# **ATLETISMO**

Alvaro Martin, Diego García, Paul Mcgrath

7.30h. 20 km marcha

Maria Perez, Cristina Montesinos, Laura Garcia-Caro

9.00h. 20 km marcha

# REMO

Virginia Diaz

9.30h. Scull. Semifinales

Aleix Garcia-Rodrigo Conde 11.30h. Final doble scull

# **VOLEY PLAYA**

Liliana-Paula / Marwa-Elghobashy (EGI)

11.00h. Grupo A

# SALTO OBSTÁCULOS

España

11.00h. Equipos calificación

# **NATACIÓN**

África Zamorano

11.04h. 200 espalda. Eliminatorias

Carmen Weiler

11.13h. 200 espalda. Eliminatorias

Hugo González

11.52h. 200 estilos. Eliminatorias

4x200 libre (M) 12.16h. Eliminatorias

# **GOLF**

Jon Rahm y David Puig

11.06h. Primera jornada

# JUDO

Niko Shera

11.36h. Categoría -100 kg.

# WATERPOLO

España - Serbia (H) 12.05h Grupo B

# TENIS

Carlos Alcaraz-Tommy Paul (EEUU)

No antes de las 13.30h. Cuartos de final

Bucsa-Sorribes/ L. Kichenok-N. Kichenok (Ucr) 13.00h. Cuartos de final

# BOXEO

**Enmanuel Reyes** 

13.08h. -92 kg. Cuartos de final

# **BALONMANO**

España - Hungría (M) 14.00h Grupo B

# VELA

Joaquin Blanco

14.20h Final ILCA 7

Diego Botín-Florian Trittel

14.43h 49er. Regata de nedalla

# **PIRAGÜISMO**

Pau Echaniz

15.30hSemifinal Kayak K1

# HOCKEY

España - Sudafrica 17.30h Grupo B (M)

# **BADMINTON**

Carolina Marín

18.30h Ronda 16

# **BALONCESTO 3X3**

España - China 18.00h Preliminar (M)

España - Estados Unidos

21.30h Preliminar (M)

# El medallero



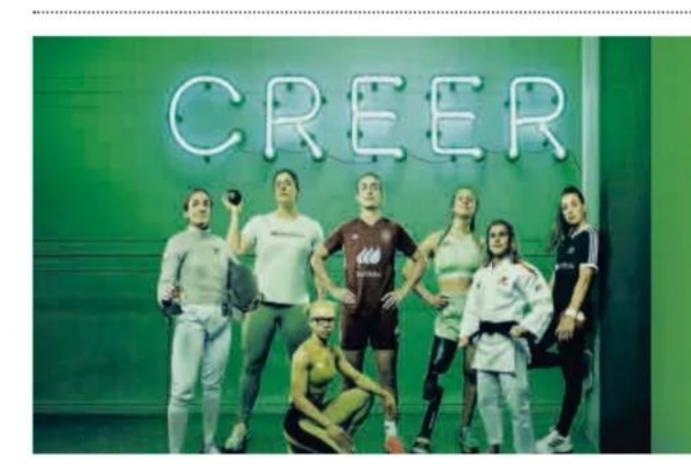

La fuente de energía más poderosa del mundo.







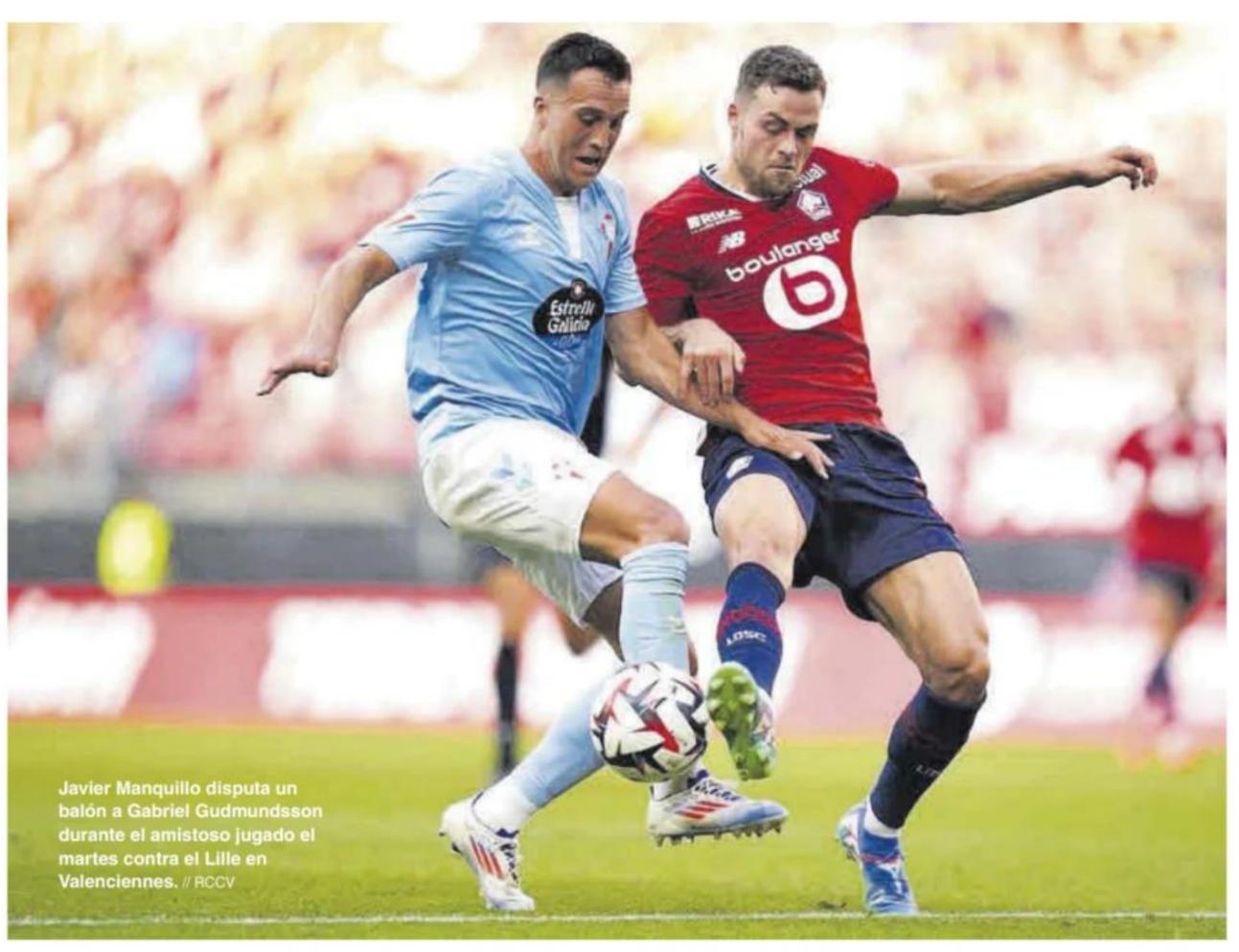

# Una bofetada a tiempo

Giráldez califica de "golpe de realidad" la goleada recibida ante el Lille y espera que impulse la mejoría defensiva de un Celta que ha encajado 55 goles de media en las últimas seis campañas

> J. BERNARDO VIGO

La contundente derrota encajada en el primer test serio de la pretemporada contra el Lille ha encendido las alarmas sobre la fragilidad defensiva del Celta, un problema que se ha perpetuado en estos años y sigue pendiente de resolución. "Nos viene bien este golpe de realidad para saber lo lejos que estamos del nivel competitivo", reflexionaba tras el choque Claudio Giráldez. No se andaba con paños calientes el preparador louriñés, que lamentaba el bajo nivel "técnico, físico y táctico" ofrecido por su equipo y asumía que queda no poca faena para llegar con garantías de éxito al estreno liguero contra el Alavés el próximo 13 de agosto.

"Sabemos que tenemos mucho que mejorar. Hay que seguir afinando situaciones y ser más continuos en el juego, entenderlo mejor. Nos viene bien para apretar las tuercas y saber que estamos lejos de nuestro nivel", admitía Giráldez. El técnico desvelaba, sin embargo, que a diferencia de lo que ocurre durante la temporada en LaLiga, sus jugadores carecían de información
de cómo juega el adversario "pensando en tomen decisiones y entiendan un poco lo que va pasando". Hacía en este sentido referencia el estratega céltico a las evidentes dificultades que el Celta tuvo la
pasada campaña en los inicios de
los partidos y que el pasado martes se vieron agravados frente a Les
Dogues con tres goles en contra en
la primera media hora de juego. La
desconexión de los celestes fue

evidente, aunque en la goleada seguramente influyó también la calidad del adversario, un equipo que el próximo curso disputará competición europea y que afrontó el partido más rodado. Giráldez, opina que hay tiempo, para corregir errores de cara al debut liguero, "que es lo más importante".

La vulnerabilidad defensiva ha sido un gran lastre para el Celta desde el curso 17-18, cuando el conjunto celeste encajó 60 goles con Juan Carlos Unzué al mando. Todos sus sucesores, desde Antonio Mohamed a Rafa Benítez, se propusieron, sin éxito, una drástica rebaja del alto número de goles en contra. Las cifras cantan: 57 tantos la pasada temporada, 53 la anterior, 65 en la campaña 20-21, 49 en el curso 19-20 y 62 en el ejercicio 18-19. Solo en la temporada 21-22, única que Coudet dirigió completa, el Celta encajó los mismos goles que anotó: 43. El promedio de goles recibidos en las últimas seis campañas roza los 55.

De los siete entrenadores que en este tiempo han desfilado por el banquillo de Balaídos, el que presenta mejor promedio de goles encajados por partido es Óscar García (1,02). Le siguen Carlos Carvahal (1,1), Coudet y Giráldez (1,4), Escribá y Benítez (1,5), Mohamed (1,6) y Miguel Cardoso (1,7).

A la espera de la llegada de un medio centro, posición que el técnico considera prioritario reforzar, y la opción, de si se produce alguna salida, de contratar un central, Giráldez cuenta prácticamente con las mismas piezas defensivas que el pasado curso, con las salvedades de Aidoo, que vuelve tras una gravísima lesión con necesidad de tiempo para ponerse a punto, y Sergio Carreira, que suple la baja de Manu Sánchez, cedido al Alavés.

Con dos partidos de preparación por delante, el próximo sábado frente al Luton Town y el día 6 contra el West Ham, se hace difícil adivinar cuál será la defensa que el preparador céltico desplegará en el debut liguero contra el Alavés. No es Giráldez un técnico proclive a manejar un once tipo, sino que varía de piezas y mueve posiciones de un partido al siguiente. Hasta la fecha el louriñés ha repartido minutos en todos los partidos preparatorios. Todos, salvo los descartes, han tenido oportunidades, incluido Aidoo, que volvió a pisar el verde tras nueve meses alejado de los terrenos de juego debido a la rotura del tendón de Aquiles sufrida en octubre pasado en un amistoso con su selección.

# Douvikas pide paso

Si el rendimiento defensivo del Celta arroja evidentes carencias, el nivel ofensivo, pese importante venta de Larsen, genera buenas expectativas. Douvikas, con 6 goles en 5 partidos, concentra las miradas, sin olvidar el buen desempeño de Williot, que apunta a convertirse un jugador importante en la temporada venidera, y las prestaciones que puede ofrecer un Borja Iglesias, que debutó el pasado martes con el primer equipo celeste y vuelve con la difícil papeleta de cubrir el vacío dejado por Larsen, autor de 13 goles el pasado curso.

# Toque en corto

# Recalvi sigue hasta 2026.

El Celta informó ayer de que ha renovado hasta el año 2026 su relación con la firma Recalvi, patrocinador del club celeste desde hace casi dos décadas. El acuerdo, que tendrá dos temporadas de vigencia, "reafirma el compromiso de ambos por seguir creciendo juntos dentro del panorama gallego, expandiendo las raíces, tradi-



Chema Rdgz y Marián Mouriño.

ción y cultura local a nivel nacional e internacional". Recalvi apoyará al primer equipo apareciendo en la parte trasera del pantalón, tanto en la primera como en la segunda equipación. La firma especializada en el sector del automóvil patrocionará también al Fortuna, que volverá a lucir publicad en la parte trasera de las camisetas y este año, como novedad, también a As Celtas.

# Carles Pérez se despide. Carles Pérez se despidió ayer de



Carles Pérez, en el Coliseum.

la afición del Celta a través su cuenta de Instagram. "Querida familia celtista. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el cariño y apoyo que me habéis dado en estas dos temporadas. Gracias a mis compañeros, míster, staff y a toda la afición por hacerme sentir como en casa. Ha sido un honor defender este escudo y representar estos colores. Siempre os llevaré en el corazón", señala el atacante catalán tras ser cedido, con opción de compra, al Getafe hasta final de temporada.

FÚTBOL ➤ Pretemporada

# Celta Fortuna y Coruxo, sin puntería

Jugaron un nuevo partido amistoso en la Ciudad Deportiva Afouteza entre la niebla

### **CELTA FORTUNA**

Wauthier, Meixús, Gael, Garriel, Ju, Burcio, Manu Paz, Iannis, Barreiro, Antañón y Fernando. También jugaron Iván, Gael, Manu, Tincho, Nacho, Román, De la Iglesia, Busto, Fer López, Óscar, Arcos y Miguel Conde

# CORUXO

Esteban, Pereiro, Ibáñez, Serrano, Penela, Guido, Álex Rey, Insua, Fernando, Naveira y Roberto. También jugaron Mateo, Borja, Ortube, Hugo, Rosas, Álvaro, Andriu, Fariña, Anxo, Youssef y Sergio.

INCIDENCIAS: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Afouteza, bajo una intensa niebla.

# RAÚL RODRÍGUEZ VIGO

El Celta Fortuna y el Coruxo continúan quemando etapas en su preparación. El trabajo que se hace en las sesiones de entrenamiento hay que ponerlo en práctica en partidos amistosos como el que ayer disputaron ambos equipos en Afouteza.

Curiosamente, el protagonismo del partido de ayer no fue para ninguno de los dos equipos, ya que la 
niebla apareció desde muy temprano y no se fue durante los noventa 
minutos de juego. Era una niebla espesa y baja, lo que en cierto modo 
evitó que se pudiera ver un buen 
partido.

Lógicamente es muy pronto para comenzar a sacar conclusiones por lo visto ayer sobre el césped de Afouteza. Los dos entrenadores, Fredi Álvarez y David de Dios, repartieron a sus jugadores en dos grupos, disponiendo cada uno de ellos de cuarenta y cinco minutos. Son momentos en los que, además de poner en práctica lo que se practica



Manolo Falque recibe un recuerdo de parte de Antón Alvarez. // RCCelta

en los entrenamientos, es cuando todos los jugadores deben demostrar sus cualidades para hacerse con un puesto en el "once" inicial.

Fue un partido con ritmo, en donde el juego fue de más a menos, ya que las sesiones de entrenamiento pasan factura con los minutos, y al final el físico se resiente ya que los jugadores no están físicamente a tope.

Los dos equipos no escatimaron en su juego ofensivo, disponiendo de varias ocasiones para acabar con la igualdad inicial. Sin embargo, ayer los delanteros no estuvieron demasiado afortunados. Así, los primeros cuarenta y cinco minutos de juego finalizaron sin que se moviera el marcador.

Tras el tiempo de descanso, los dos entrenadores comenzaron con los cambios. Todos los jugadores convocados dispusieron de sus minutos de juego, aunque el guión del partido no cambió demasiado.

Se seguían sucediendo las ocasiones delante de las porterías, pero una vez más los delanteros no estaban afortunados, con lo que los minutos pasaban sin que el marcador se moviera.

Mientras los minutos pasaban, tanto Fredi Álvarez como David de Dios tomaban nota de las cosas en las que debían insistir en los entre+namientos para llegar al inicio de temporada en la lección aprendida.

Al final, el partido finalizó igual que comenzó, pero con muchas anotaciones por parte de los dos técnicos, y la sensación de que la preparación marcha en la dirección correcta, a falta de casi un mes para el inicio de la competición oficial.

Para el Coruxo, el próximo partido será oficial, ya que los de O Vao disputarán la eliminatoria previa de la Copa Federación ante el Gran Peña. Será el domingo, a partir de las ocho de la tarde, en el campo Federativo de Coia. BALONMANO > D.H.Fem.

# El Porriño cierra el fichaje de la internacional Daniela Moreno

REDACCIÓN VIGO

El BM Porriño anunció este miércoles el fichaje de la internacional española Daniela Moreno, quien procede del Rocasa Gran Canaria y firma un contrato por una temporada con el club presidido por Abel Estévez.

La extremo derecho madrileña, de 23 años, cuenta con una larga experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola tras su paso por el Atlético Guardés, con el que se proclamó subcampeona de la Copa Europea en 2023, y el conjunto grancanario, con el que marcó 22 goles en los 26 partidos que disputó en la fase regular.

"Es una jugadora con una amplia experiencia en nuestra liga. La jugadora zurda viene a aportar su experiencia y calidad al extremo", destacó el Porriño de su tercera incorporación tras Lucía Laguna y Katia Zhukova.

# Renovación

Por otro lado, la primera línea vasca Maddi Bengoetxea amplió un año más, hasta junio de 2025, su contrato con el BM Porriño, informó este miércoles el club gallego.

Bengoetxea llegó el pasado verano al equipo dirigido por Isma Martínez procedente del Zuazo. Pese a sufrir en agosto una fisura en la segunda falange de un dedo de su mano derecha, era una de las primeras jugadoras en la rotación del técnico gallego.





 El jugador del Real Madrid Alberto Abalde compartió un tiempo con todos los participantes de las Jornadas de Tecnificación de Verano 2024 del Club Baloncesto Seis do Nadal - Coia. Estas jornadas se celebran en el pabellón de Navia hasta mañana. Abal-

# Alberto Abalde visita las jornadas de tecnificación del Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia

de, jugador gallego del Real Madrid que viene de ser esta temporada subcampeón de Euroliga, campeón de Liga, campeón de la Copa del Rey y campeón de la Supercopa, conversó con todos los inscritos sobre su extensa carrera deportiva, sobre su futu-

ro y sobre el trabajo de tecnificación que se está realizando durante las mañanas de esta semana en el pabellón de Navia. Firmó autógrafos, se hizo fotos y convirtió en muy especial la mañana en el pabellón de Na-

13 MOTOS **ALOUILERES** 14 CASAS **COCHES CON CHOFER** 15 **PISOS COCHES SIN CHOFER** 16 **SOLARES Y TERRENOS** MUDANZAS **FINCAS** TRASPASOS 18 Y FORMACIÓN **NAVES Y ALMACENES** 19 LOCALES 20 VENTA DE NEGOCIOS 21 10 **ALOJAMIENTOS** INMOBILIARIAS 22 11 NÁUTICA AUTOMÓVILES 23 12 CAMIONES

Y TRANSPORTES **DESEAN TRABAJO OFERTAS DE EMPLEO COMPRAS VARIAS VENTAS VARIAS** HOGAR

Precio por palabra: de lunes a sábado, 0,55 euros + IVA;

domingos y festivos, 0,70 euros + IVA.

Inserción mínima, 7 palabras.

Existen unas normas para el conteo de palabras en esta sección

a disposición de todas aquellas personas que lo soliciten

en cualquiera de nuestras oficinas o delegaciones comerciales.

Se admiten en agencias de publicidad, delegaciones y corres-

ponsalías de Faro de Vigo. En nuestras oficinas de Policarpo

Sanz, 22 Vigo, de lunes a viernes, mañana de 09.00 a 14.00.

Teléfono: 986 43 43 44

**ACADEMIAS** PROFESIONALES **ASTROLOGÍA Y TAROT** PRÉSTAMOS IGENCIAS MATRIMONIALES SERVICIOS MEDICOS

25

26

VIAJES

30

VARIOS

35

ANIMALES

36

MÚSICA

PÉRDIDAS Y HALLAZGOS

38

DETECTIVES

Ahora, poner un anuncio por palabras en FARO DE VIGO es rápido como una flecha www.farodevigo.es COCINERO. Experiencia **ALQUILERES** 18

Gran Sol. 624399619

CABRAL Una habitación. Terraza. Garaje. 500. 655237912

# 10 **INMOBILIARIAS**

SOMOS tu personal shopper inmobiliario, tanto si quieres vender, comprar, alquilar, reformar, o quieres amueblar, nos encargamos de todo. Llévate una bonificación de 1.000 euros. Tu tiempo es Oro. info@capitalist.es

# **AUTOMÓVILES**

**MERCEDES** W 123, 300 d, automático. Impecable. 664570021.

FIAT Punto Diesel. 4 puertas. Perfecto estado. Revisión pasada. 1.000 euros. 652166767.

# 17 DESEAN TRABAJO

OFRECESE chico con experiencia en corte de Rape y Pez Espada. 624399619

en barcos en Malvinas y

# OFERTAS DE **EMPLEO Y FORMACIÓN**

RESTAURANTE en Vigo necesita ayudante cocina y ayudante camarero con experiencia. 609579309.

CARRETILLERO con experiencia para trabajar en fábrica Stellantis Vigo. 609765537.

**HOTEL** Talaso Atlántico necesita incorporar camarera/o de pisos (limpiador/a), ayudantes de cocina y recepcionista para centro de talasoterapia. Imprescindible experiencia. Interesados enviar CV: htarecursoshumanos@ talasoatlantico.com

CAMARERO-A para Bayona. 696259629.

EMPRESA transportes necesita mozo almacén con habilidades para reparto. Contrato indefinido, media jormada. 656914509 (Manuel).

Plazo de AGOSTO solicitudes

40.146 PLAZAS

abierto hasta

ILLÁMANOS! 986 211 295

# **VENTAS** VARIAS

20

WE

APROBAR

**OPOSICIONES** 

VINO. Tinto Barrantes en Cambados. Económico. 651081144.

AIRE acondicionado Cafetería. Sofá-cama piel 2 pla-Económicos. 698142848.

LEÑA Seca, Carballo ou eucalipto, portes gratis. 678995129

# 30 **ASTROLOGÍA** Y TAROT

SE echan cartas. Se hacen limpiezas. 986621450.

# 31 **PRESTAMOS**

DINERO rápido. Consulta gratuita. Asesoramiento independiente. 676709716.

34

CONVOCATORIA

# VARIOS

CAMILA. 30 euros. Masaje relajante. Independiente 622411655.

NECESITO autónomo con furgón. 669802061.

TRANIS. Femenina. Masaje completo. Permanentemente. Sola. 603459867.

MASAJISTAS en prácticas, 18-19. Masajes en camilla. 613205080. Cabina climatizada.

JENNY. Masajista cubana. 28 años. Agradable. 640336921.

KARLINA Brasileña, Masajista relajante, muy agradable. 611285189.

LUCIA. Nuevamente. Masaje relajante muy especial. 621364212.

MASAJISTA viguesa. Particular. Agradable. Tranquilidad, 658813511, Relax,

MASAJISTA gallega. Masajes completos. Déjate llevar. 692527952.

PORRIÑO. Cristina la auténtica. Viva mejor. 669274888

ACADEMIAPOSTALE OF

GLORIA. Realizo excelentes masajes completos. Vigo. 623232481.

CRISTAL. Nuevas masajistas, Adriana y Brenda. 661080738. 986228010.

VIGO. Masajes completos. Discreción. 603989587.

AMBAR, 25. Masajes inolvidables, 613205080, Cabina climatizada.

MASAJE Profesional, Terapéutico. Descontracturante. Deportivo. Titulada. Seriedad, 671932346.

FISIOTERAPEUTA titulada. Masajes relajantes, 25 euros. 627311035.

MASAJES relajantes, especiales, completos. Parti-Económico. 655729032.

ESPAÑOLA masajista. 672056748.

CONCHI. Gallega. Masajes placenteros. Trato agradable. 676448634.

Erp publicidad TRAMITAMOS ANUNCIOS en FARO DE VIGO (1) 986 43 15 08

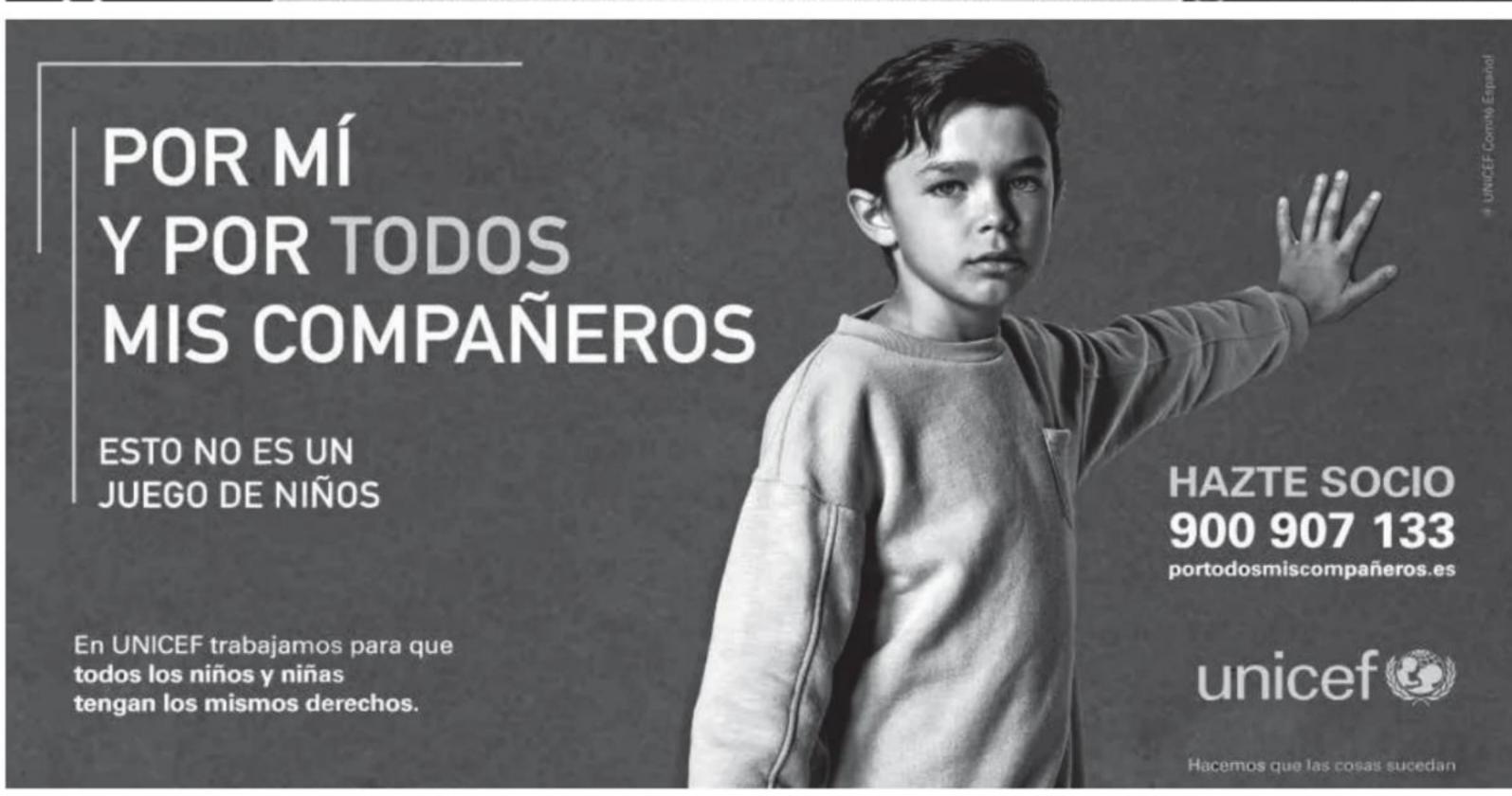



# Don Jorge Novo González

(Viudo de Doña Isabel Sobrino Cano)

FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA CIUDAD DE VIGO, EL DIA 31 DE JULIO DE 2024, A LA EDAD DE 80 AÑOS

\_\_\_\_\_ D. E. P. \_\_\_\_

Sus hijos, Jorge y Ana, Reyes y Carlos y Bárbara; nietos, Marina y Nicolás; hermanos, Manuel y Puri y demás familia, lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan que lo tengan presente en sus oraciones.

El velatorio tendrá lugar desde las DIEZ de la mañana de HOY, hasta las SEIS de la tarde, que se celebrará una Liturgia de la Palabra en la capilla del tanatorio de Emorvisa (Pereiró).

Sala de velaciones n.º 2 de Emorvisa (Pereiró).

EMORVISA, TLF: 986 21 23 01

Vigo, a 1 de agosto de 2024

LA SEÑORA

# **Doña Pacita Alonso** Rodríguez

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA DE AYER. A LOS 75 AÑOS DE EDAD — D. E. P. –

Su esposo, Bernabé González Barral; hijos, Inocencia, María de los Angeles y Bernabé; hijos políticos, Eduardo (†) y Rosa María; nietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CUATRO de la tarde, desde el tanatorio del Miñor-Sabarís (sala n.º 1), a la iglesia parroquial de San Miguel de Peitieiros, donde se oficiarán los funerales de cuerpo presente, y seguidamente a su inhumación en el cementerio de la citada parroquia. Favores por los que anticipan gracias.

Peitieiros-Gondomar, 1 de agosto de 2024

EL SEÑOR

**Don Adonis Corbacho** 

Amoedo

FALLECIO EL DIA 30 DE JULIO DE 2024, A LOS 63 AÑOS DE EDAD

– D. E. P. –

Su esposa, Carmen Pires Martínez; hijos, José Manuel y Patricia; hijos

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción que

políticos, Sonia y Manuel Angel; nieto, Hugo; hermanos políticos, tíos,

tendrá lugar HOY JUEVES, día 1, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde,

desde la sala n.º 2 del Tanatorio Pompas Fúnebres del Condado, a la iglesia parroquial de San Salvador de Padrones, donde a las CINCO se

celebrará el funeral por su eterno descanso, y a continuación su

TANATORIO DEL MIÑOR. SABARIS-BAIONA. TLF: 629 41 61 21-606 33 55 44

# D.ª María del Pilar Rotea Araújo

(Viuda de Don Guillermo Rey)

LA SEÑORA

FALLECIO CRISTIANAMENTE EN EL DIA DE AYER ——— D. E. P. —

Sus hijos, Guillermo (†), María Pilar y Juan Carlos; hijos políticos, María Murillo, Alfonso Vázquez y Mar Padorno; nietos, Gaspar, Alejandro y Guillermo Jesús, Alfonso, Guillermo e Irene, Natalia y Sandra; biznieto, Jorge; hermanas, Rosita y Ana; sobrinos y demás familia.

AGRADECEN una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar HOY, a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde, desde el tanatorio de Emorvisa, al cementerio parroquial de San Miguel de Bouzas donde recibirá cristiana sepultura, así como al funeral que se oficiará HOY, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Oia.

Sala de velación n.º 9 del tanatorio de Emorvisa (Pereiró).

EMORVISA, TLF: 986 21 23 01

Vigo, 1 de agosto de 2024

inhumación en el cementerio de la parroquia. SERVICIOS FUNERARIOS TANAMAÑO-REDONDELA, TLF: 986 40 26 19

sobrinos, primos y demás familia.

Padrones-Ponteareas, 1 de agosto de 2024

# LA SEÑORA Doña Angeles Ferreira López

(Viuda de Don Lorenzo Toledano García)

FALLECIO CRISTIANAMENTE AYER, A LOS 84 AÑOS DE EDAD

– D. E. P. –

Sus hijos, Grace y David; hijos políticos, Francisco y Karla; nietas, Laura, Uxía y Sara; hermanos, Fidel (†), Eladio (†), Eugenia, Sergia, Paco y Elvira; hermanos políticos, Lidia, Joaquín, Pepe y Olga; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la Liturgia de la Palabra que por su eterno descanso se celebrará HOY, a las SIETE de la tarde, en la capilla del tanatorio de Emorvisa, previa a la incineración de sus restos mortales en dicho tanatorio; favores por los cuales les anticipan gracias.

Sala de velaciones n.º 1 de Emorvisa (Pereiró).

EMORVISA TLF: 986 21 23 01

Vigo, a 1 de agosto de 2024

# China critica la ayuda de 500 millones de dólares de EE UU al Ejército de Filipinas

**ADRIÁN FONCILLAS** 

Mar del Sur de China y carece de derecho para intervenir en los asuntos de los que lo son. La precisión geográfica llegó ayer del Ministerio de Exteriores chino tras la lluvia de millones que ha recibido Filipinas, última bofetada que ha

manera sincera y explicas con

Sagitario 💉

precisión tus ideas y deseos.

22 noviembre a 21 diciembre

Eres completamente realista

en lo que respecta al dinero,

tienes buen instinto.

sufrido Pekín en la febril campaña diplomática de funcionarios de la Casa Blanca por Asia Oriental.

Washington concederá 500 millones de dólares a Manila para que modernice su Ejército y su Guardia Costera en un contexto de crecientes choques con China. Lo desvelaron en la capital el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin,

tras reunirse con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Junior, y sus homólogos, Enrique Manalo y Gilberto Teodoro.

"La mayor inversión en toda una generación", precisó Austin. "Carece de precedentes y envía un claro mensaje de apoyo de la Administración Biden-Harris, del Congreso y del pueblo americano", añadió.

"Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte..."

LA SEÑORA

# D.a Marina Castro Carrera

"Jubilada de Conservas Albo"

FALLECIO EN EL DIA DE AYER, A LOS 86 AÑOS DE EDAD, CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

Su esposo, Benito Martínez Hermida; hija, Rosi Martínez Castro; hijo político, José Antonio Sousa Rodríguez; nieto, Alejandro; nieta política, Noelia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde la sala n.º 3 del Tanatorio Vigomemorial a la iglesia parroquial de Santa Marina de Cabral, donde por su eterno descanso se celebrarán los funerales de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de la citada parroquia; favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias.

VIGOMEMORIAL TELF. 986 265 280 Cabral Feria-Vigo, 1 de agosto de 2024

PEKÍN

Estados Unidos no es parte del

### HORÓSCOPO **GÉMINIS** Aries Tauro 21 marzo a 19 abril 20 abril a 20 mayo Demostrarás tu eficacia y Tus sentimientos están claros habilidad para resolver y cualquier duda pasada se problemas. ha disipado. Leo Virgo 23 agosto a 22 septiembre 23 julio a 22 agosto El día de hoy es Eres capaz de expresarte de

extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones.

Capricornio % 22 diciembre a 19 enero

Crea un pequeño rincón de paz en tu hogar. Te ayudará a mantener la calma.



23 septiembre a 22 octubre Te encontrarás en una disposición muy buena para la interacción con los demás.

Acuario 20 enero a 18 febrero No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que

sientes a tu pareja.

**ESCORPIO** Cáncer 21 junio a 22 julio Es el momento ideal para hacer una lista de lo que necesitas y las prioridades. m. Escornio 23 octubre a 21 noviembre Aun que no te digan siempre lo que tú quieres oir, deja que tu ser amado sepa tus planes. Piscis

19 febrero a 20 marzo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad.

LA SEÑORA

D.a Rosa Corral Alonso

(Vecina de Sampaio)

(Vda. de Don Luis Aparicio Arroyo)

FALLECIO EL DIA 30 DE JULIO, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA B.A. D. E. P. -

Padres, Avelino Corral Taboada (†) y Julia Alonso González (†); hijos, Luis, Javier, Rosa y Begoña; hijas políticas, Cuca y Rosana; nietas, Alba, Paloma, Meghan, Sheila y María; hermanas, Julia y Píli (†); hermanos políticos, Manuel, María y Alfonso (Ché); sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al acto de su conducción que tendrá lugar HOY JUEVES, a las CUATRO Y CUARTO de la tarde, desde la sala n.º 5 del Tanatorio Vigomemorial al cementerio municipal de Lavadores, donde recibirá cristiana sepultura; así como al funeral que, por el eterno descanso de su alma, se oficiará a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Sampaio de Lavadores; favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias.

VIGOMEMORIAL TLF: 986 26 52 80

Sampaio de Lavadores-Vigo, 1 de agosto de 2024

# O SEÑOR **Don Antonio Ramilo** Castro

(Viúvo de Filomena da Anunciação Machado Fernandes)

FINOU O DÍA 31 DE XULLO DE 2024, DESPOIS DE RECIBIR OS SANTOS SACRAMENTOS E A BENDICIÓN APOSTÓLICA

D. E. P.

Os seus fillos, Luís, Antonio, Mercedes e Jesús Ramilo Machado; fillos políticos, Carmen, Sergio e Ana; neto, Luís; irmáns, José, Albertina, Casimiro (†), Carmen (†), Amelia (†) e Francelina (†); irmáns políticos, curmáns e demais

PREGAN unha oración pola súa alma. Saída do velatorio: HOXE XOVES, día 1, ás CINCO E MEDIA do serán. Funeral: A continuación. Igrexa: Santa María de Porriño. Incineración: Intimidade familiar.

Sala de velacións n.º 2 do velatorio Albia Porriño.

Pésames e condolencias: pesamealbiapontevedra@albia.es ALBIA PONTEVEDRA. TLF: 986 85 92 14. www.albia.es O Porriño, a 1 de agosto de 2024

FARO DE VIGO JUEVES. 1 DE AGOSTO DE 2024

# RETRATO DEL FIN DEL MUNDO CARLOS RUIZ CABALLERO





Una novela poderosa que relata la historia real de un matrimonio anarquista durante los meses previos al alzamiento franquista en Canarias convertido en el centro de la tragedia nacional.

PASATIEMPOS = 51

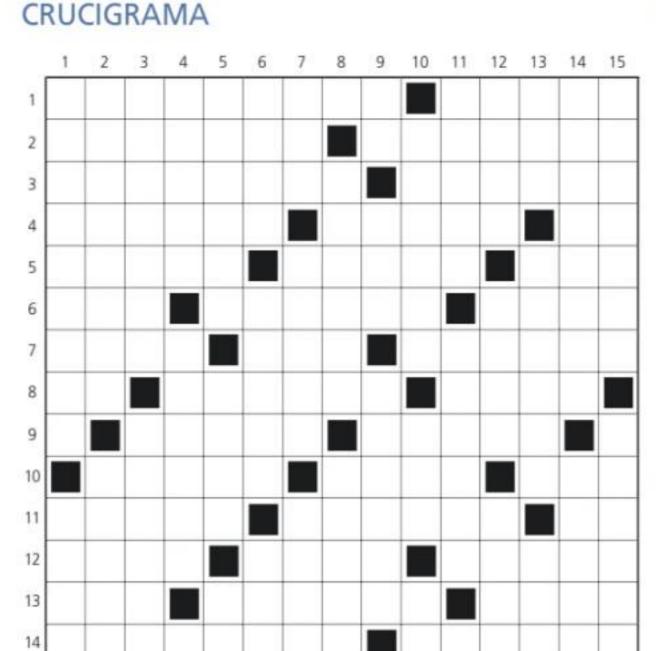

HORIZONTALES.- 1: Fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico o cosmético. Enredara.-2: Que tiene vena de loca. Desviarse, apartarse de lo normal o usual.-3: Cargado de calina. Mujer pública.-4: Rectos, conformes a la moral. Aula. Símbolo del indio.-5: Espacios cortos de tiempo. Beis, color. El de ahí.-6: Metal precioso. Vistazo. Juntar.-7: Que no ha resultado herido. Átomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Planta pedaliácea, de la especie del ajonjolí y la alegría.-8: Campeón. Color verde de las plantas vigorosas. Ciervo de los países nórdicos, con astas muy ramosas.-9: Letra del plural. País de Oceanía. Abanico. Abreviatura de Norte.-10: Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores. Interjección usada para llamar la atención o dejar en suspenso el discurso. Exista.-11: Tejidos. Escudo de armas. Símbolo del rutenio.-12: Olfatear. Incursión militar aérea. Platos de caldo con uno o más ingredientes sólidos cocidos en él.-13: Ansía de beber. Romper con las manos algo de poca consistencia. Lance, arroje.-14: Que coopera a algún fin. Atrevimiento.-15: Que tiene ondas. Adornar y quarnecer con flores.

VERTICALES.- 1: Vasijas de metal, de forma cilíndrica, de poca altura, con asas, utilizadas para cocer y guisar. Poco trabajado, sin pulimentar o hecho con materiales de escasa calidad.-2: Fases, cambios, vicisitudes. Pendenciero, camorrista.-3: Omisiones voluntarias o imprudentes castigadas por la leyes penales. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.-4: Solo y sin otro de su especie. Dar a algo forma de óvalo. Símbolo del germanio.-5: Que tiene canas. Plural de consonante. Acusada.-6: Que están faltos de juicio. Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. Unidad monetaria de Sudáfrica.-7: Concedes. Embriagada o borracha. Grosero, tosco, sin pulimento.-8: Símbolo del amperio. Mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Escoge.-9: Regala. Pelea, combate. Hendida, partida, abierta. Símbolo del flúor.-10: Prenda interior femenina. Plural de consonante. Catálogo, lista.-11: Descífrese un escrito. Seguíamos la opinión de alguien. Voz arriera.-12: Marcharme. Utilicen. Reparar, observar o advertir.-13: Trabaje la tierra. Bajos de estatura. Solicita, demanda o requiere algo.-14: Extrañísimo. Contribuyente o tributaria.-15: Tramposo, embustero, estafador. Asquear, repugnar.

# SOPA DE LETRAS

15

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

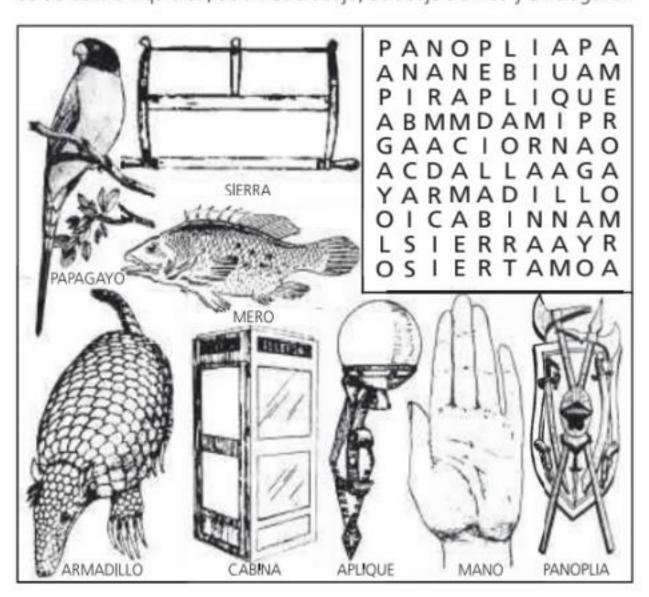

# AJEDREZ

# 

Blancas: Kristjew. Negras: Tringow. Negras juegan y ganan.

# **JEROGLÍFICO**

- ¿Cuántos te pongo?

# 10 AÑOS

# SUDOKU

9

# FI GRAN BAZAR J. L. BANGO

|   |   | LLO | INAIN D | ALAIN | J. L. ( | ANGO |
|---|---|-----|---------|-------|---------|------|
|   |   | 9   |         |       |         | 6    |
|   |   |     | 2       |       | 7       | 3    |
| 1 | 7 |     | 2<br>8  | 8     |         |      |
|   |   | 6   |         | 8     |         | 1    |
|   | 9 |     |         |       | 3       |      |
|   | 9 |     |         |       |         |      |
|   |   |     |         | 9     |         | 4    |

 3
 2
 7
 6

 1
 5
 6

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

# OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





# **AUTODEFINIDO**

| QUE<br>CONTIENE<br>METAL<br>ARCILLA         | ٧           | ÁCIDO<br>NUCLEICO<br>ORA    | ٧                                    | TIEMPO<br>LIBRE<br>CRUCES             | ٧                                  | CONTRA-<br>MANDATO<br>HUÉR-<br>FANO | Ť |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| >                                           |             | ٧                           |                                      | ٧                                     |                                    | ٧                                   |   |
| TIRANTEZ<br>CALMA,<br>TRANQUI-<br>LIDAD     | •           |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |
| >                                           |             |                             | DETRÁS<br>DE,<br>PREFIJO<br>TURBINTO | >                                     |                                    |                                     |   |
| PERSONA<br>PEGAJOSA<br>O PESADA<br>51       | *           |                             | <b>,</b>                             |                                       | PRA-<br>SEODIMIO<br>EXTRA-<br>VIAR | *                                   |   |
| >                                           |             | AGENTE<br>SECRETO<br>IMPUTA |                                      |                                       | ,                                  |                                     |   |
| HACER<br>APELAR                             | *           |                             |                                      | SONIDO<br>REPETIDO<br>CARCA-<br>JEABA |                                    |                                     |   |
|                                             | <b>&gt;</b> |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |
| RUTENIO<br>DEFIENDE<br>UNA PRO-<br>POSICIÓN |             |                             | TIEMPO<br>VIVIDO<br>TECNECIO         |                                       |                                    |                                     |   |
|                                             |             |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |
| EXTRA-<br>JERON                             | *           |                             |                                      |                                       |                                    |                                     |   |

# SOLUCIONES

# CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Caducidad. Liara.-2: Avenada. Aberrar.-3: Calinoso. Ramera.-4: Éticos. Clase. In.-5: Ratos. Beige. Ese.-6: Oro. Ojeada. Unir.-7: Leso. Ion. Sésamo.-8: As. Verdor. Reno.-9: S. Samoa. Abano. N.-10: Polen. Ejem. Sea.-11: Telas. Blasón. Ru.-12: Oler. Raid. Sopas.-13: Sed. Rasgar. Tire.-14: Coagente. Osadía.-15: Ondeado. Florear.

Verticales.-1: Cacerolas. Tosco.-2: Avatares. Peleón.-3: Delitos. Soledad.-4: Único. Ovalar. Ge.-5: Canoso. Emes. Rea.-6: Idos. Jirón. Rand.-7: Das. Beoda. Basto.-8: A. Océano. Elige.-9: Da. Lid. Rajada. F.-10: Bragas. Bes. Rol.-11: Léase. Éramos. So.-12: Irme. Usen. Notar.-13: Are. Enanos. Pide.-14: Rarísimo. Eraria.-15: Aranero. Nausear.

# AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: M. A. O. C.-2: Verdacho.-3: Tensión.-4: Paz. Post.-5: Lapa. Pr.-6: Ll. Espía.-7: Far. Eco.-8: Recurrir.-9: Ru. Edad.-10: Sostiene.-11: Sacaron.

# AJEDREZ

1-..., Dh1+; 2-Rxh1, Txh3+; 3-Rg1, Th1++

# JEROGLÍFICO

-Una de cada.
 (una decada)

| 5 | O  | P | AI | DE | L | ET  | R | A | S |  |
|---|----|---|----|----|---|-----|---|---|---|--|
| B | A  | N | 0  | P  | L | 1   | A | P | A |  |
| Š | N  | A | Ñ  | E  | В | 1   | U | A | M |  |
| ŧ | 18 | R | 篡  | P  | U | 4   | Q | U | 串 |  |
| ķ | В  | M | М  | D  | A | M   | 1 | P | R |  |
| ŝ | A  | A | C  | 1  | 0 | R   | N | A | Ø |  |
| Ŋ | Œ  | D | A  | L  | L | A   | A | G | A |  |
| ĕ | A  | R | M  | A  | D | 000 | B | B | 0 |  |

D I C A B I N N A M L S I E R R A A Y R

OSIERTMMOA

| 3 | 7 | 4 | 9 | 1  | 2 | 8 | 8  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|
| 8 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | 8  | 4 | 5 | 9  |
| 9 | 3 | 5 | 6 | 7  | 8 | 4 | 1  |
| 6 | 8 | 9 | 1 | 4  | 5 | 3 | 12 |
| 4 | 5 | 2 | 8 | 3  | 6 | 9 | 17 |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 6  | 9 | 1 | 4  |
| 1 | 4 | 8 | 2 | 9  | 7 | 6 | 15 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 5  | 2 | 2 | 0  |

SUDOKU

PIERFRANCESCO FAVINO Actor italiano

# "En nuestro interior habita un sentimiento belicoso primordial"

"Espero que quienes la vean ['El buen italiano'] estén de acuerdo en que existen leyes eternas e inmutables como la ley del mar, que exige el rescate de los indefensos a merced de las olas"

NANDO SALVÀ BARCELONA

Es uno de los actores italianos en activo más aclamados y el de más proyección internacional. Ha estrenado en España El buen italiano', retrato de un controvertido héroe de guerra de su país, el comandante naval Salvatore Todaro, que salvó a 26 náufragos enemigos poniendo en riesgo a su propia tripulación.

# –¿Por qué decidió meterse en la piel de Todaro?

-s. Era un hombre muy católico, pero atraído por el esoterismo y el espiritismo. Le apasionaban el arte y las lenguas antiguas, pero eligió la carrera militar para pertenecer a un entorno en el que uno está esencialmente obligado a seguir reglas rígidas y cumplir órdenes, y luego decidió desobedecer esas reglas a pesar de haberles jurado lealtad para seguir las propias creencias. Me pareció interesante tratar de entender a alguien así.

# No es fácil comprender a un hombre que afirmó: "Mi victoria es la batalla".

-Es cierto. De todos modos. creo que es necesario que reconozcamos que existe una fascinación colectiva por la guerra, porque tal vez hacerlo contribuiría a que hubiera menos guerras. Nos da miedo asumirlo, pero en nuestro interior habita un sentimiento belicoso primordial. Consideramos las guerras como algo horrible para la sociedad, y con motivo, y, sin embargo, nos las arreglamos para rodearnos de ellas permanentemente. Dicho esto, opino que 'El buen italiano' no debe considerarse una película de guerra. Es de paz, y eso hace que resulte especialmente relevante para el presente que vivimos.

# ¿Héroe?

# -¿Considera a Todaro un héroe?

 Probablemente nos habría resultado sencillo convertir su historia en una hagiografía, pero no quisimos retratarlo simplemente como un héroe inmaculado e intrépido, tan solo enfatizamos su capacidad para tener un gesto inequívocamente noble, y absolutamente humanista. Corresponde al público dilucidar si haber tomado decisiones que contravenían las órdenes recibidas lo convierte en un modelo de conducta.

 La película ha sido criticada por quienes ven inaceptable que

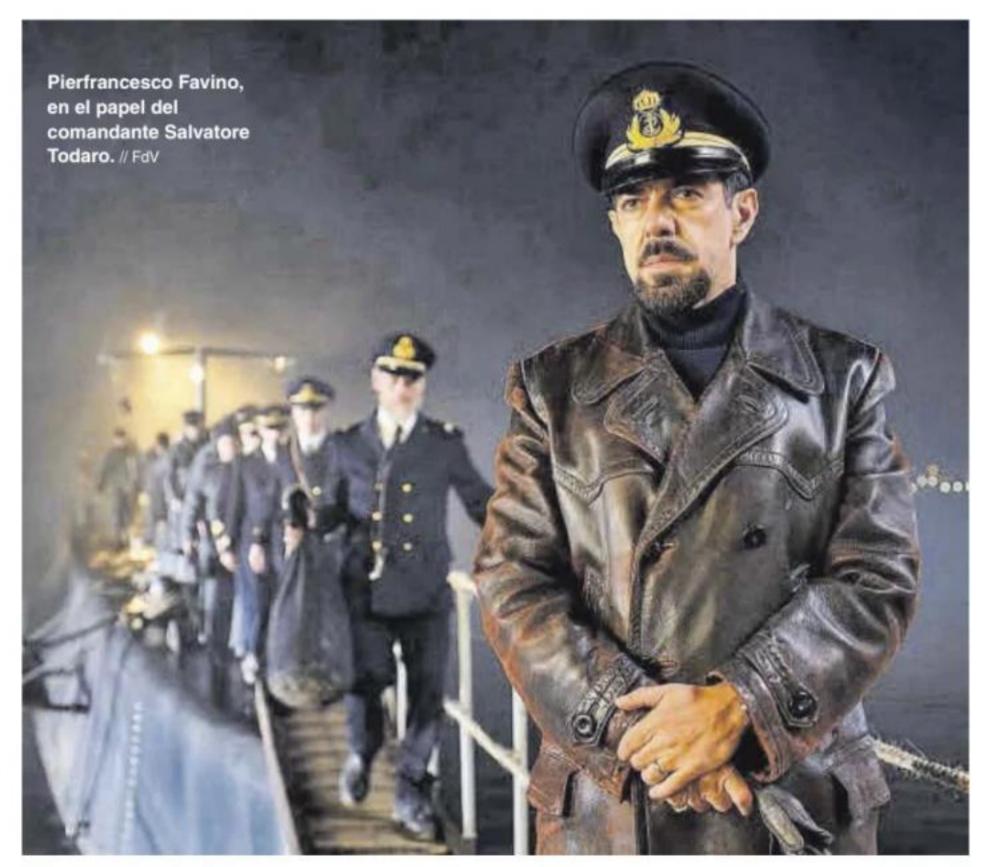

se ensalce la figura de un hombre que combatió en defensa del fascismo. ¿Qué opina al respecto?

 Como digo, cada espectador es libre para hacer su propia interpretación de ella. Para mí es ante todo una película sobre la solidaridad, y fue concebida en el período de las políticas de contención de inmigrantes impulsadas en Italia por quien entonces era su ministro del Interior, Matteo Salvini; espero que quienes la vean estén de acuerdo en que existen leyes eternas e inmutables como la ley del mar, que exige el rescate de hombres indefensos a merced de las olas, que no deben ser violadas. Yo nunca dejaré de interpretar un papel por miedo a las críticas, y a lo largo de mi vida he encarnado a mafiosos, a políticos corruptos, a anarquistas... De hecho, siempre he obtenido mis mayores victorias cuando me he rebelado contra esos temores.

 Al final de la película, al ser preguntado por el motivo que lo llevó a salvar las vidas de sus enemigos, Todaro responde: "Porque somos italianos". ¿Eso es patrioterismo?

–Esa escena sucedió realmente, y esas son las palabras exactas que Todaro pronunció. Para él,



"Yo nunca dejaré de interpretar un papel, un personaje, por miedo a las críticas"

ser italiano significaba acoger y no rechazar; significaba enriquecerse con la diversidad y responsabilizarse de los demás. Y si ser italiano significa eso, entonces yo soy italiano. Sé algo sobre la hospitalidad. Provengo de una familia que siempre mantuvo sus puertas abiertas; recuerdo que, de niño, en más de una ocasión tenía que dejar mi habitación para que mis padres pudieran hospedar a alguien que lo necesitaba.Y ese tipo de actitud es la que vo trato de inculcar a mis hi-

-Durante la presentación de 'El buen italiano' en la Mostra de Venecia, usted generó cierta controversia al mostrarse crítico con películas estadounidenses como 'Ferrari', protagonizada por Adam Driver, que utilizan actores americanos para contar

# historias italianas. ¿Cree que se le malinterpretó? -Sin duda, mis palabras fue-

ron tomadas como una pataleta de actor resentido cuando en realidad trataban de arrojar luz sobre un problema sistémico. Obviamente, no tengo nada en contra de Adam Driver, que es mucho mejor actor que yo. Pero es cierto que actualmente, cuando en Estados Unidos se hace una película sobre personajes asiáticos, la interpretan actores asiáticos. Y también es cierto que hace unos años, cuando Netflix quiso llevar al cine 'Sin novedad en el frente', que es una novela alemana, contó con un director y unos actores germanos. Mis palabras iban dirigidas sobre todo a los productores y el sistema cinematográfico de mi país. Cada vez tenemos menos productoras italianas, porque la mayoría son propiedad de empresas extranjeras.Y esas empresas no solo distribuyen nuestras películas sino que también nos dicen cómo deben escribirse nuestras historias.Y no hacemos nada para detenerlo. Si dejamos que otros cuenten esas historias, y que en ocasiones hagan retratos estereotipados de lo que somos, corre el riesgo de cambiar nuestra percepción de nosotros mismos.



Miguel Vigil. // Europa Press

# Muere el músico, humorista y actor Miguel Vigil, conocido por 'La que se avecina' o 'Cuéntame'

El fallecido, que tenía 68 años, participó por primera vez en la pequeña pantalla en "Un, dos, tres..."

### **EUROPA PRESS** MADRID

El humorista, intérprete y músico Miguel Vigil falleció a los 68 años de edad, según anunció ayer la Unión de Actores y Actrices en su perfil en la red social X, antigua Twitter. "Trasladamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del artista", ha compartido la entidad.

En su página web, el actor reconocía que se hizo artista porque no le gustaba "estudiar ni trabajar"y, posteriormente, dudó entre hacerse actor, humorista, cantante, guitarrista, compositor, escritor... y, al final, decidió "ser un poco de todo".

Él mismo afirmó en la red que no sabía ciertamente si era una persona polifacética o dispersa.

# "Por casualidad"

El intérprete fallecido empezó en el sector del espectáculo por "pura casualidad", como apuntó en su página web, haciendo pequeñas colaboraciones en cortometrajes y en series como 'Cuéntame cómo pasó', 'La que se avecina', 'Centro médico' y 'El ministerio del tiempo'.

Su trayectoria profesional comenzó en el mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez ', que a la sazón resultó su primera aparición en un programa de la pequeña pantalla española.

En el año 1989, fundó el grupo cómico musical Académica Palanca, con el que ha trabajado en distintos teatros, radios y televisiones espñaolas.

Desde la disolución definitiva del grupo, en el año 2010, retomó su carrera como artista en solitario.

# Series

# "Binny y el fantasma", una extraña pareja de detectives

Cuando Binny, una niña de 13 años, y su familia se trasladan a una antigua mansión en ruinas en Berlín, ella descubre que su nuevo cuarto lo comparte con el fantasma de un joven de 14 años que falleció hace un siglo. Su nombre es Melchior y la única forma de deshacerse de este molesto y no deseado compañero de habitación es ayudándole a solucionar misterios y problemas pendientes para que pueda ser liberado del limbo y ascender Entretanto deciden compartir la habitación y se convierten en un dúo de detectives que resuelven casos, disfrutando más de lo que admiten. Paralelamente, buscan pistas sobre el pasado de Melchior. Disney+

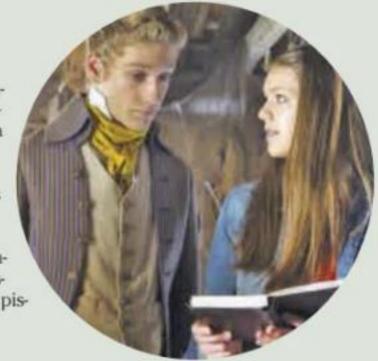

"Elfos", serie de terror danesa con elfos poco amigables

Imagina si los elfos fueran reales, pero no precisamente encantadores. ¿Y si fueran monstruosos? De los creadores de 'The Rain', esta serie danesa fusiona terror y suspense. Lo que deberían ser unas tranquilas vacaciones familiares en una pequeña isla remota se transforma en una auténtica pesadilla cuando los protagonistas descubren el misterio oculto allí. Criaturas extrañas, comunidades secretas apartadas de la civilización y una niña con el poder de desafiar a todos los habitantes. Con solo seis episodios, la creación de Stefan Jaworsk es perfecta para un breve maratón, y también para pasar algo de miedo. Netflix

# CARTELERA DE CINE

# VIGO

YELMO PREMIUM VIALIA VIGO Bikeriders. La ley del

asfalto, 22.40 Deadpool y Lobezno. 15.50/16.45/17.15/

17.45 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.10/21.40/22.10

Deadpool y Lobezno **3D.** 16.20 Del revés 2. 15.50/

17.50 / 19.50 Del revés 2 SJ. 18.50 Fly me to the moon.

22.20 Gru 4. Mi villano favorito, 15.55 / 18.00 /

20.10 Gru 4. Mi villano

favorito SJ. 16.10 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 16.00 / 17.00 / 18.10/19.10/20.20/ 21.20/22.30

Strangers: capítulo 1. 15.45 Twisters. 16.40 / 19.20 /

1.22.00

21.50 Un lugar tranquilo: día

YELMO TRAVESIA Deadpool y Lobezno. 17.00 / 17.45 / 18.30 / 18.45 / 19.40 / 20.30 /

21.15/21.30/22.20 Del revés 2. 18.00/ 20.05

El castillo ambulante. 20° aniversario. 19.00 Fast Charlie, 21.50 Gru 4. Mi villano favorito, 18.15/20.20/

22.35 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 18.05/20.15/ 22.25

Twisters. 17.20 / 19.55 / 22.35

Un lugar tranquilo: día 1. 22.10

TAMBERLICK PLAZA ELÍPTICA Deadpool y Lobezno. 16.20 / 17.15 / 18.00 /

22.45 Deadpool y Lobezno (VOSE). 15.30 / 20.15 /

19.00/20.00/21.45/

22.15 Oue la fiesta continúe.

19.45 / 22.40 El concurso de piano. 17.30 / 22.00

Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, 16.00 / 18.00 / 20.00

Twisters. 20.30 / 22.45 Fly me to the moon. 17.15

Bikeriders. La ley del asfalto, 22.00 Gru 4. Mi villano favorito, 15.55 / 17.50 / 19.45

Del revés 2. 16.10/ 18.10 / 19.30 Del revés 2 (VOSE).

15.30 Kinds of Kindness (VOSE). 22.00

MULTICINES NORTE El castillo ambulante. 17.20

Kinds of Kindness (VOSE). 19.30 Tres colores: Blanco. 22.15

Fly me to the moon. Casa en llamas (VOSE).

19.50 Bikeriders. La ley del asfalto (VOSE). 22.00 El concierto de piano. 17.40

El concierto de piano (VOSE), 20.10 Fuera de temporada. 22.00

No amarás (VOSE). 17.40

Nuestro momento perfecto. 19.50

Simple como Sylvain (VOSE), 22.00 La jauría (VOSE). 17.40 Que la fiesta continúe

(VOSE). 20.10 Que la fiesta continúe. 22.15

# A RAMALLOSA

**IMPERIAL** El bus de la vida.19.15/ 22.45

# PONTEVEDRA

CINEXPO Gru 4. Mi villano favorito, 18.00 / 20.15 Del revés 2. 18.15/ 20.00/22.15 Fly me to the moon. 22.15

Twisters. 20.15 / 22.00 Padre no hay más que uno 4: campanas de boda. 18.00 / 19.00 / 20.15/21.45

Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 17.45/ 20.30

Deadpool y Lobezno. 18.30/19.15/22.30 Strangers: capítulo 1. 22.30

# CALDAS

AVENIDA Padre no hay más que uno 4. Campanadas de boda. 18.30 / 20.45 Del revés 2, 20.30 Gru 4. Mi villano favorito, 18.15

# A ESTRADA

CENTRAL Del revés 2. 17.30 Twisters, 19.00/21.30 Gru 4. Mi villano favorito, 17.00 Padre no hay más que uno 4: campanas de

boda, 19.30/21.30

# VILAGARCÍA

GRAN AROUSA Gru 4. Mi villano favorito, 18.15 / 20.30 Del revés 2. 18.30/ 20.00 / 22.15

Fly me to the moon. 22.15

Twisters, 20.40 Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, 18.00 / 19.15 / 20.15/22.30

Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 17.45/ 20.30

Deadpool y Lobezno. 19.30/22.30

# OURENSE

PONTEVELLA Gru 4. Mi villano favorito. 18.00 / 19.00 / 20.15

Del revés 2. 17.30/ 18.30/20.00/22.15 Fly me to the moon. 22.30

Twisters. 20.30 / 22.00 Padre no hay más que unu 4: campanas de boda, 17.30 / 18.15 /

19.45/20.30/22.15 Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 17.45 / 20.30

Deadpool y Lobezno. 19.15/22.00/22.30 Strangers: capítulo 1. 23.00

# XINZO

**GESMA** Padre no hay más que uno 4. Campanadas de

boda, 22.00 Del revés 2, 20.15 Gru 4. Mi villano favorito. 18.30

10.25 Arqueomanía.

10.55 Juegos Olímpicos de

12.30 Las rutas D'Ambrosio.

«En el límite del

desierto». \*\*\*

16.30 Grandes documentales.

17.25 Juegos Olímpicos de

19.10 El Paraíso de las Señoras.

20.30 Diario de un nómada.

Carreteras extremas.

¡Cómo nos reimos!

23.55 LateXou con Marc

01.05 Hacia la circularidad.

02.30 Festivales de verano.

07.00 Informativos Telecinco.

15.00 Informativos Telecinco.

15.35 ElDesmarque Telecinco.

08.55 La mirada crítica.

15.45 El diario de Jorge.

22.00 Supervivientes All

02.20 ¡Toma salami!

04.00 Miramimúsica.

07.00 Xabarín Club.

11.00 Libro de familia.

14.00 Como galegos!

15.00 Galicia noticias.

15.25 Telexornal mediodía.

16.10 Telexornal deportes

16.25 Reportaxes e entrevis-

tas deportes.

16.45 Pratos combinados.

mediodía.

05.55 Enphorma.

01.55 Casino Gran Madrid

Online Show.

02.55 El horóscopo de Espe-

ranza Gracia.

03.00 Love Shopping TV.

06.10 Reacción en cadena.

Stars. El debate final.

20.00 Reacción en cadena.

21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco.

10.30 Vamos a ver.

15.40 El tiempo.

17.30 TardeAR.

21.45 El tiempo.

Giró. (R)

Paris 2024.

Paris 2024.

13.25 Mañanas de cine.

15.45 Saber y ganar. (R)

16.30 México indómito.

14.35 Verano azul.

17.15 La 2 express.

21.30 Cifras y letras.

22.00

07.20 Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Televisión

15.00 Telediario 1.

15.45 Informativo territorial.

15.55 El tiempo. 16.00 Juegos Olímpicos de

Paris 2024. 21.00 Telediario 2.

21.30 Paris en juegos. Espacio que realiza un resumen sobre las competiciones disputadas durante la jornada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

22.05 4 estrellas.



22.55 Nuestro cine. «42 segundos». ★★★

00.40 Cine. «100 metros». ★★★

02.20 Cartelera. 02.25 Noticias 24 horas.w

Telec inco

07.30 ¡Toma salami! 08.00 Especial Callejeros viajeros. 08.45 Callejeros viajeros: Las

Vegas tiene un precio. 10.25 Viajeros Cuatro. (R)

«Las Vegas». 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. 18.30 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro. 20.55 El tiempo.

21.05 First Dates. (R)



22.50 Callejeros. «Camping de playa». 00.10 Especial Callejeros.

«A bordo». 01.15 Callejeros: Paseo

marítimo.

TVG

# TVG

08.00 Quen anda aí? Verán. 10.00 Bos días.

11.05 A revista. 12.20 As nosas rúas.

12.40 Estache bo. 13.15 Hora galega. (R) 13.55 Galicia noticias.

14.25 Telexornal mediodía. 15.15 Telexornal deportes mediodía.

15.35 O tempo.

15.45 Quen anda aí? Verán. 18.55 Avance Hora galega. 19.05 Hora galega. 20.25 Telexornal serán.



21.55 Atrápame se podes. chanzo arriba. 22.40 Saudade de ti. 00.00 Festigaliando.

00.55 Cine. «De costas á lei», \*\* 02.30 Telexornal serán. (R)



17.35 Ti Verás. 18.30 ADN galego.

20.25 Traes unha cantiga? 20.35 Polo rego. 21.05 De bares.

16.35 O tempo.

17.10 Artemisa.



22.00 Telexornal serán. 23.10 Información meteorolóxica sobre o estado do mar.

23.10 Galicia en pezas. 00.15 De bares.



08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original

18.00 YAS Verano. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.



22.45 ¡Buenos días, mamá! 01.15 Los artistas: primeros

trazos. 03.00 The Game Show. 03.45 Jokerbet: ¡damos

juego! 04.30 La tienda de Galería del Coleccionista.



06.45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh.

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias 1º ed.

15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª ed. 21.00 Especial La Sexta

noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-



22.30 El taquillazo.

«Harry el sucio». \*\*\* 00.55 Cine. «Tornado mag-

nético». \* 02.30 Pokerstars.

14.30 Plató abierto remember. 15.00 Entrevista Vigo Hoy

por Hoy.

15.30 Demoda. 16.00 Dos butacas, por

favor. 16.10 Cine. «No hay tiempo

para morir». 17.45 El acomodador.

18.00 Boletín informativo. 18.10 Ponte las pilas.

18.30 Mundo natural. 19.00 La salud en tus manos.



20.00 ¡Vaya Cuadro! 20.10 Cocina familiar.

20.30 La vida es bella. 21.30 Programación Cadena Ser.

22.00 Vigo de cerca.

23.00 Cambio de rasante.

00.00 El club del clásico.

00.30 El tarot de Rosi Vilas.



Despedida a Paco Camino-El mundo del toreo despidió ayer en Camas (Sevilla) a Paco Camino, fallecido a los 83 años. Junto a su

# familia estuvieron El Litri, José Tomás o Manuel Benítez, El Cordobés.

# De Audrey Hepburn a Truman Capote, la obra de Irving Penn llega a Galicia

La Fundación Marta Ortega estrena en noviembre la exposición "Irving Penn: Centannial", con 175 fotografías realizadas entre finales de los años 30 y la primera década del siglo XXI

ANA CARRO A CORUÑA

Irving Penn es el protagonista de la cuarta exposición que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), presidenta de Inditex, desarrolla en el muelle de la Batería de A Coruña. Irving Penn: Centennial, con 175 imágenes realizadas por el fotógrafo estadounidense entre finales de los años 30 y la primera década del siglo XXI, se podrá visitar en A Coruña del 23 de noviembre al 1 de mayo de 2025.

La exposición, creada por The Metropolitan Museum of Art de Nueva York en colaboración con la Fundación Irving Penn y comisariada por Jeff L. Rosenheim, es la retrospectiva más completa de este maestro de la fotografía presentada hasta la fecha en España. El muelle de la Batería se convertirá en un espacio para explorar el profundo interés de Penn por lo efímero y la complejidad de la condición humana. Así, en A Coruña se podrán ver retratos de figuras como Marlene Dietrich y Audrey Hepburn, diseñadores de renombre como Gianni Versace, Issey Miyake e Yves Saint Laurent e importantes escritores y artistas como Truman Capote, Joan Didion,

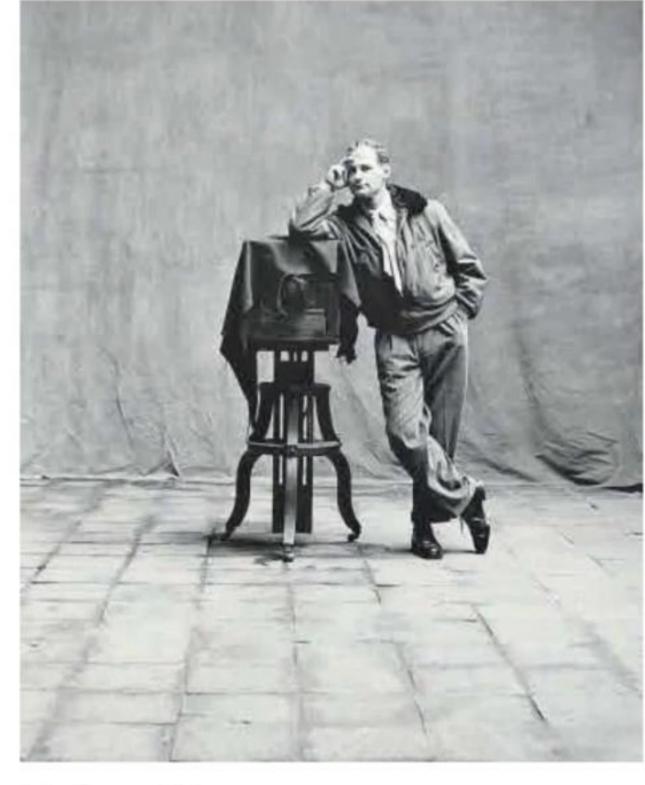

Irving Penn, en 1948. // The Irving Penn Foundation

Salvador Dalí, Zaha Hadid y Richard Avedon. Pero esos rostros conocidos se mezclan con retratos de la gente corriente -comerciantes, vendedores ambulantes y residentes de Cuzco (Perú)-, que resultan igual de conmovedores e impactantes.

Famoso por su meticulosidad, su estilo minimalista, su dominio del grabado y sus atrevidos experimentos artísticos, Irving Penn fue uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX y también capturó con su cámara desnudos abstractos, composiciones florales, letreros, basura callejera, estudios de moda y naturalezas muertas. Además, fue colaborador de la revista "Vogue" durante más de siete décadas.Con su trabajo,Penn revolucionó la fotografía de moda al retratar a las modelos sobre fondos neutros para resaltar los tejidos, los gestos y la expresión. También estableció nuevos estándares de excelencia artística y técnica.

Para Marta Ortega, la creación del fotógrafo estadounidense es "ejemplar". "En manos de Penn, lo cotidiano se convierte en extraordinario y revela la profunda belleza de la sencillez", dice la presidenta de Inditex, que cree que el trabajo de Penn es"algo más que capturar momentos" ya que "capta la esencia de sus sujetos" e invita" a ver el mundo de otra manera".

"Es un auténtico honor poder presentar esta magnífica exposición en A Coruña", manifiesta Ortega, que califica la muestra como "una maravillosa odisea a través de la lente de uno de los más grandes profesionales de la fotografía". La de Penn es la cuarta exposición que la Fundación MOP desarrolla en el muelle de la Batería. tras las de Peter Lindbergh, Steven Meisel v Helmut Newton.

Además, se publicará la edición en español del catálogo Irving Penn: Centennial, publicado originalmente en inglés, francés, alemán y portugués por The Met en 2017.

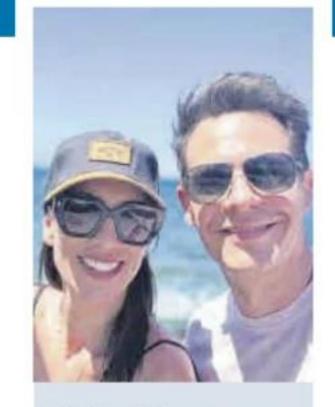

Pardo y Gálvez. // Instagram

# Christian Gálvez y Patricia Pardo, de vacaciones en Galicia

■ Patricia Pardo y Christian Gálvez celebran sus dos años de matrimonio de vacaciones en Galicia. Aunque los inicios de su relación no fueron fáciles, porque se encontraron en un momento de su vida complicado para ambos, todo cambió para ellos. Sobre todo, cuando el pequeño Luca, su hijo, llegó a sus vidas.

Para celebrar esta fecha, la pareja ha abierto su álbum de fotos personal. "¡Celebramos nuestras bodas de algodón! Hoy hacemos dos años de casados, y entre la primera y la última foto hemos vivido juntos muchas cosas. Cafés, viajes, risas, besos, tatuajes, conciertos, cumpleaños, series, rosas, alamedas, cachorritos, luces y caminos. Y, lo más importante de todo, hemos formado una familia maravillosa".

# Maxi Iglesias y Ana de Armas, los más atractivos del verano

Revalidan su trono del año anterior, según el estudio realizado por Personality Media

■ Por primera vez en 15 años, la misma pareja del anterior repite en la primera posición del ranking de los más atractivos del verano. Ana de Armas y Maxi Iglesias han sido coronados nuevamente como los más atractivos, según el estudio de Personality Media, una multinacional española especializada en el análisis de imagen de personajes públicos. Además, destaca a Miguel Herrán y Ana Mena como las grandes novedades del 2024, mientras que Elsa Pataky y Miguel Ángel Silvestre son los únicos que mantie-

nen su posición durante 15 años consecutivos.

En el ranking de mujeres, Ana de Armas continúa como la más atractiva para los hombres, con una valoración media de 8,36. Le siguen Edurne en segundo lugar, quien ha subido cuatro posiciones respecto al año pasado con una puntuación de 8,25. Ester Expósito ocupa el tercer lugar, con un 8,18, seguida de Blanca Suárez (8,17) y la cantante Ana Mena, quien debuta en el ranking con una media de 8,15.

Elsa Pataky, quien ha estado en el



Ana de Armas. // Efe

ranking durante 15 años consecutivos, ocupa la sexta posición con 8,12. Vanessa Romero (8,04), Marta Torné (8,0), Kira Miró (7,96) y Lara Álvarez (7,94) completan el "top" 10 femenino.



Maxi Iglesias. // E. Press

En cuanto a los hombres, Maxi Iglesias se mantiene como el más atractivo con un 8,20. Andrés Velencoso ha subido cuatro posiciones para situarse en segundo lugar con 8,14, seguido por Martiño Rivas (7,95). Miguel Angel Silvestre, quien ha estado en el ranking durante 15 veranos consecutivos, ocupa la cuarta posición con un 7,91, mientras que Jon Kortajarena cierra el "top 5" con un 7,79. El actor Álex González sube al sexto lugar con 7,71 puntos, seguido por el cantante Pablo Alborán en séptimo lugar con un 7,69. Jesús Castro (7,67) y Yon González (7,57) ocupan el octavo y noveno lugar, respectivamente. La gran novedad es Miguel Herrán, quien cierra el "top" 10 (7,47). Personality Media realiza este estudio cada seis meses desde 2005, con 80.000 entrevistas anuales para analizar la imagen de más de 3.400 personas en España. Este ranking, que se hace público cada verano desde 2009, se basa en un mínimo de conocimiento del personaje (al menos 50%) y se ordena según la variable de "atractivo".

FARO DE VIGO
JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2024



Adeus aos furanchos ata 2025. Na foto, o da Formiga, onte. // J. Lores

# Os furanchos din adeus á súa tempada

"Non sabemos se abriremos no 2025, cada ano dependemos da lexislación", sinala un xestor

MAR MATO VIGO

Algúns furanchos dixeron adeus á tempada a pasada fin de semana, outros como o Furancho da Formiga, en Redondela, despedíronse da edición 2024 onte cunha sorpresa para os asistentes. Non era para menos, ata o 1 de febreiro do vindeiro exercicio non volveremos a ver un loureiro colgado ás portas en Galicia.

Neste último mes de xullo, os furanchos que permaneceron abertos foron aqueles que contaban con excedentes de viño albariño. Un deles é o da Formiga.

Un dos seus responsables, Juan Coruxeira, sinalaba onte a FARO que esta edición "foi un pouco peor que a anterior debido ao mal tempo. O verán empezou hai unha semana porque antes o tempo estivo pocho. Inda así, foinos bastante ben".

No caso deste furancho redondelán, contaron este ano con 3.500 litros de viño tinto e branco, se ben o tinto foi o primeiro en acabarse como xa é costume. Del, houbo menos que outros anos, a verdade", indicaron dende este punto de hostelería tradicional.

Co remate da tempada, dicimos adeus tamén ás colas para asistir a estes espazos. Na tarde do martes, por exemplo, na Formiga houbo momentos con 40 persoas ou máis á espera na cancela. Algúns comensais decidiron despedirse da tempada unha xornada antes ante o temor que no día de onte a cola fose maior. "Un día bo poden pasar por aquí unhas 250 persoas", engadiu o furancheiro.

Ante a pregunta de se para o ano abrirán, indicou que "cada ano depende da lexislación. Parécenos ben que haxa controis para ver que só vendas as tapas permitidas pero neste exercicio houbo máis inspeccións. Nun principio, dixéronnos que non se podía vender nin auga nin queixo con marmelo pero ao final si que se puido. Sempre hai algunha polémica cada ano. Por iso, non sabemos que acontecerá no 2025".

Polo que poida pasar, de agasallo, un alambique con licor para os asistentes para o día grande de despedida furancheira.

# Pareja Obregón: "Bertín está más fuerte que un toro"

• Bertín Osborne sigue en boca de todos tras el revuelo mediático por la prueba de paternidad que debía hacerse para corroborar que el bebé de Gabriela Guillén es su hijo. A pesar de que ambos lo afirmaron mediante un comunicado conjunto, esta prueba serviría para confirmar que así se trata.

Un tema delicado del que Martín Pareja Obregón, gran amigo del cantante, ha optado por mantenerse al margen y evitar realizar declaraciones: "Yo no sé, ese problema es de Bertín".

En cuanto al estado de salud del presentador, Martín asegura que el cantante ya se encuentra comple-



Bertín Osborne. // E.P.

tamente recuperado del COVID-19. "Sí, está perfectamente, Bertín está más fuerte que un torero", comenta, restando importancia a las preocupaciones sobre la salud del artista.

# HOY TIEMPO

# PONTEVEDRA

Cielos con intervalos de nubes bajas al principio del día, disminuyendo a poco nuboso o despejado.

### OURENSE

Cielos con intervalos de nubes bajas al principio del día, disminuyendo a poco nuboso o despejado.

### A CORUÑA

Nuboso o con intervalos de nubes bajas. Brumas y probables nieblas dispersas en zonas altas al principio y final del día. Probabilidad de lluvias débiles dispersas y de algún chubasco disperso.

# LUGO

Nuboso o con intervalos de nubes bajas. Brumas y probables nieblas dispersas en zonas altas al principio y final del día. Probabilidad de lluvias débiles dispersas y de algún chubasco disperso.

# VILAGARCÍA O 29 18 24 17 VIANA DO CASTELO BRAGA O 30 16 O VILA REAL OPORTO

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Máx. Mín.

# A 3 DÍAS VISTA

# MAÑANA

Intervalos de nubes bajas al principio con brumas. En el nordeste nuboso con nubes bajas con brumas y probabilidad de nieblas dispersas en zonas altas y precipitaciones en el litoral de Lugo.

# SÁBADO

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales y probables brumas y nieblas asociadas en zonas altas, que no llegarán al tercio oeste ni al resto de la costa. No se descartan lluvias débiles en A Mariña.

# DOMINGO

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en el interior de la mitad norte y probables brumas y nieblas dispersas asociadas en zonas altas. Temperaturas aumentando las máximas.

TIEMPO ESPAÑA

# RESTAURANTE SERAFÍN Islas Cíes Teléfono: 679 34 90 65 Casa de Comidas Pescados de la Ría

# RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

| A CORUÑA | LUGO  | OURENS | E PON  | VTEVEDRA |
|----------|-------|--------|--------|----------|
|          | PIELE | S A/B  | PIELES | S C/D    |
| NR       | ENR   | FAC    | ENR:   | FAC      |
| 1-2      | 60    | 8      | 60     |          |
| 3-4      | 40    | 15     | 60     | 8        |
| 5-6      | 25    | 25     | 50     | 15       |
| 7-8      | 20    | 40     | 40     | 25       |
| 9-10     | 15    | 40     | 30     | 40       |

NR: Nivel radiación: 1-2, Débit; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo. ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a enroje-

cer la piel.

FAC: Factor de protección solar necesario.

TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B.

Tono levemente marrón; C. Tono marrón, claramente perceptible; D. Tono marrón intenso o negro.

# B. 996 1004 1000 1008 1012 B 1012 1016 1020

# LA LUNA

ec.) Llena () Meng.

12 AGO

08.30 h

1,3 m

1ª Pleamar

02.26 h

3,0 m

1ª Bajamar | 2ª Pl

2ª Pleamar 14.51 h 3,2 m 2ª Bajamar 21.12 h 1,1 m

Nueva 🛑

4 AGO

# AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA

Viento del norte mañana y noche, del noroeste tarde, fuerza 2 a 3 por la mañana, 3 a 5 de tarde y 3 a 4 de noche. Marejadilla de mañana y marejada tarde y noche. Visibilidad regular de mañana y buena tarde y noche. Mar de fondo del noroeste.

# ■ AGUAS COSTERAS DE CORUÑA

Viento del norte mañana y tarde y del nordeste de noche, fuerza 1 a 3 mañana y noche y 2 a 3 de tarde. Marejadilla. Visibilidad regular mañana y noche y buena de tarde. Mar de fondo del noroeste.

# ■ AGUAS COSTERAS DE LUGO

Viento del noroeste de mañana, del norte de tarde y del nordeste de noche, fuerza 1 a 2 mañana y noche y 2 a 3 de tarde. Mar rizado mañana y noche y marejadilla de tarde. Visibilidad regular por la mañana y por la tarde y mala por la noche. Mar de fondo del noroeste.



# SORTEOS

# CUPÓN DE LA ONCE Miércoles, 31 de julio

20158 R 2-8 S 005 30 de julio 00839 R 0-9 S 028 29 de julio 09462 R 0-2 S 011 28 de julio 28592 R 2 S 005 27 de julio 02534 R 4 S 043 26 de julio 38445 R 3-5 S 097

# SORTEO TRIPLEX

Miércoles, 31 de julio Sorteo 1: 542 R 5-2 Sorteo 2: 314 R 3-4 Sorteo 3: 007 R 0-7 Sorteo 4: 399 R 3-9 Sorteo 5: 708 R 7-8

# **SORTEO SÚPER ONCE**

Miércoles, 31 de julio Sorteo 1 4-6-9-12-21-23-29-33-36-37-39 51-54-57-59-61-68-71-74-80

Sorteo 2 2-6-12-23-34-38-39-44-47-48 55-56-60-62-64-65-66-74-82-84

Sorteo 3 2-3-10-11-22-29-31-39-42-48 51-54-56-60-68-71-77-78-79-82

Sorteo 4 9-13-14-21-28-30-35-41-43-48 66-67-70-73-74-80-81-83-84-85

Sorteo 5 5-6-16-34-37-46-48-49-54-57 59-61-64-66-71-76-78-80-84-85

# EUROJACKPOT

Martes, 30 de julio **2-16-30-31-49** Soles **2-5** Viernes, 26 de julio **7-11-22-26-46** Soles **5-11** 

# LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 26 de julio

1° 44143 2° 14584 R: 3-4-6

# GORDO PRIMITIVA

Domingo, 28 de julio 21-24-35-41-53 Número clave (Reintegro) 3

| 5 + 1 | 0       | BO1E       |
|-------|---------|------------|
| 5+0   | 1       | 172.223,83 |
| 4 + 1 | 25      | 1.252,54   |
| 4+0   | 155     | 235,69     |
| 3 + 1 | 895     | 46,65      |
| 3+0   | 7.517   | 18,05      |
| 2 + 1 | 15.296  | 6,82       |
| 2 + 0 | 123.966 | 3,00       |
|       |         |            |
|       |         |            |

### LA PRIMITIVA Lunes, 29 de julio 12-20-22-27-36-42

Omplementario 19 Reintegro 0

JOKER: 2645028

+R 0 865.616,89

| +C                                      | 1865.616,89<br>1140.370.31 |
|-----------------------------------------|----------------------------|
|                                         | 172.199,53                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9054,33                    |
|                                         | .0438,00                   |
| Sábado, 2                               | 27 de julio                |
| 1-5-13-3                                | 32-42-44                   |

Complementario 2 Reintegro 4
JOKER: 7539401
Jueves, 25 de julio
7-10-23-28-29-32
Complementario 47 Reintegro 4
JOKER: 1300985

### BONOLOTO Miércoles, 31 de julio

3-5-24-29-44-48 Complementario 7 Reintegro 1

6 0 80TE 5+C 0 0,00 5 99 2.518,88 4 5.249 23,75 3 98.246 4,00 Martes, 30 de julio

4-20-25-26-28-29 Complementario 13 Reintegro 4 Lunes, 29 de julio

6-7-21-30-38-47 Complementario 2 Reintegro 1

# EURODREAMS Lunes, 29 de julio

1-5-9-19-22-25 Sueño: 3

### EUROMILLONES Martes, 30 de julio

9-25-28-37-38 Estrellas: 2-8 El Millón: FKF28893

| - T   | enterestatationalista M. x. content time | MALE AND ASSESSED ASSESSED. |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 5+1   | 0                                        | 0,00                        |
| 5+0   | 510                                      | 08.423,62                   |
| 4+2   | 23                                       | .1.390,80                   |
| 4+1   | 436                                      | 135, 15                     |
| 3+2 . | 1.224                                    | 50,89                       |
| 4+0   | 831                                      | 52.68                       |
| 2+2   | 20.011                                   | 10,94                       |
| 3+1   | 20.354                                   | 11,99                       |
| 3+0   | 44.479                                   | 10,22                       |
|       | 108.011                                  |                             |
| 2+1   | 311.867                                  | 5.56                        |
|       | 671.590                                  |                             |
|       | Viernes 26 de iu                         |                             |

4-19-23-35-37 Estrellas: 4-8 El Millón: FFG99087



# 

ISSN 1131 - 8163 D.L.: PO-1519-58

© FARO DE VIGO, S.A.U. Vigo, 2024. Todos los derechos reservados



Sí, cállate. No es tu voz lo que queremos de ti. Aunque clame por los derechos humanos. Aunque en ella resuenen ecos lejanos. Palabras que nacieron en paisajes trufados de olivos y símbolos. Demasiados símbolos. Siempre sobran cuando se convierten en obstáculos. Cuando ahogan los caminos e impregnan la tierra de sangre.

Adidas anunció la reedición de uno de sus modelos míticos, el SL72, para los Juegos Olímpicos de París. Esas fueron las zapatillas que se utilizaron en los Juegos de Múnich 72. Una cita olímpica que devino sangrienta cuando un comando palestino de Septiembre Negro secuestró y asesinó a varios deportistas de la delegación israelí.La organización terrorista pedía la liberación de más de 200 presos palestinos. La operación de rescate resultó un desastre y acabaron muriendo todos los rehenes,un policía y cinco de los ocho terroristas.

Hace unas semanas, Adidas lanzó una campaña para publicitar las zapatillas y contrató a varios famosos. Entre raperos e influencers, estaba la modelo Bella Hadid.Y las redes entraron en ebullición. El pecado de Hadid: tener un padre palestino y haber apoyado de forma continuada los derechos del pueblo palestino. Un soporte que no había decaído en la actualidad, al contrario de tantas personalidades públicas estadounidenses que callan ante la atrocidad de la guerra de Gaza.

Adidas fue tachada de antisemita y la marca, acobardada, decidió prescindir de Hadid. Inmediatamente, su acción provocó un boicot propalestino. Es lo que ocurre cuando las decisiones económicas, políticas o sociales se someten a la veleta del viento digital.

La defensa de los derechos humanos está sufriendo una campaña de matonismo por parte del Gobierno de Israel.La acusación de antisemitismo cae sobre cualquiera que alce la voz contra una guerra que ya ha acabado con la vida de 39.000 gazatíes. De ellos, 15.700 niños. Netanyahu practica una política de exterminio en Palestina y lleva años laminando la democracia israelí. Mientras, buena parte de la comunidad internacional calla, consiente y se convierte en cómplice de su delirio autoritario. Que su gobierno esté cometiendo un genocidio sobre Gaza no transforma a todos los israelíes (ni a todos los judíos) en asesinos. Tampoco la masacre perpetrada por Hamás extiende la culpa a todos los palestinos.

Releo un libro que leí por prime-

ra vez hace mil años, cuando yo no

era yo. No, al menos, este yo de aho-

ra. Mi cuerpo ha cambiado, mis cé-

lulas se han renovado, mi percep-

ción del mundo y de las cosas es di-

ferente a la de entonces. Todo es

nuevo, en fin, y sin embargo no so-

lo guardo memoria de aquel yo, si-

no que forma parte de mí, aunque

no lo reconozca como mío. El libro

está muy subrayado, no siempre

con acierto.¿Subrayaba esos textos

para mí o para otro u otros? No soy

capaz de recordar para quién sub-

rayaba entonces. Ahora subrayo pa-\*

ra mis muertos. Me gustaría que mis muertos leyeran esta frase o esta otra. A veces, cuando leo, imagino a todos mis difuntos leyendo por encima de mi hombro. Por eso destaco algunos pasajes del libro que tengo entre las manos. Este va para ti, papá; este otro para ti, mamá. Y esta frase para Facundo, un compañero de estudios que se suicidó en segundo de Filosofía dentro del coche de sus padres, un Seat 600 en el que, con una manguera, recondujo al interior del vehículo los humos

del tubo de escape. Decía llamarse Facundo por Facundo Cabral, un

Y en estas tenemos a una modelo

nacida en Washington (1996), de madre

holandesa y padre palestino. Una joven

que creció mecida por los relatos de un

pasado truncado en Palestina. De un

abuelo profesor de inglés en la Univer-

sidad de Jerusalén, de un hogar en Na-

zaret, de una vida acomodada... y de

una huida precipitada cuando su padre

era un bebé. La memoria familiar afir-

ma descender de Zahir al-Umar (1690-

1775), un gobernante árabe tolerante

con las minorías religiosas y que alentó

la inmigración de cristianos y judíos a

su dominio. Los Hadid también aseguran que, antes de ser expulsados de Palestina, acogieron durante dos años a una familia judía refugiada polaca: "Fueron nuestros invitados hasta que nos convirtieron en refugiados y nos echaron de nuestra propia casa", afirmó el padre de Bella en una publicación en Instagram. Hoy, ese bebé que huyó en brazos de su madre a lomos de un burro es un multimillonario promotor inmobiliario en EE UU. Entre sus hazañas está la de haberle ganado un combate empresarial a Donald Trump. De su matrimonio con la modelo holandesa Yolanda Hadid nacieron tres hijos: Jelena (Gigi), Isabella (Bella) y Anwar.

Los tres hermanos son modelos.Y los tres hablan abiertamente de su fe.Bella se ha convertido en un icono internacional, también para millones de jóvenes musulmanes que ven en ella una persona potente y libre con quien identificarse.Su imagen de portada del "Vogue Arabia" en 2017 (en septiembre, el mes más importante para las revistas de moda) fue determinante. Otro momento de gran relevancia en su carrera fue

nitores. Nunca se lo echamos en ca-

calmar los dolores del mundo. Ya

no me duelo yo, me duele el mun-

do. Por las mañanas, me tomo un

café bien cargado para que se des-

pierte el mundo. Tengo la sensación

de que el mundo entero duerme

mientras suceden los horrores que

atraviesan el telediario. Es increíble

que los locutores y las locutoras (el

ra.

el desfile de Coperni en París en 2022. Apareció en la pasarela casi desnuda y, durante nueve minutos, rociaron su cuerpo con una sustancia (tela en aerosol) que se secó instantáneamente y creó un impactante vestido blanco.

Adidas no solo ha cedido al chantaje, ha situado a Hadid en el bando de la violencia. De algún modo, la ha vinculado a un acto de terrorismo. La modelo ha anunciado que tomará medidas contra la marca. Su voz sigue inquebrantable.Y eso, entre tanta coacción, no deja de ser una victoria.



# Mucho miedo

**EL TRASLUZ** Millás



cantante al que sus padres adoraban, pero las fechas no cuadran. Facundo Cabral era más de nuestra época que de la de nuestros proge-

genérico no siempre alcanza) no se arranquen el pelo ni se arañen el rostro mientras dan las cifras de los A lo que iba es a que ya no leo muertos aquí, de los heridos allá y nunca para mí, leo para los otros. Me medico también para los otros. de los hambrientos acullá. Sin necesidad de que me duela nada, me tomo un ibuprofeno para

Cambiamos varias veces de cuerpo a lo largo de los años porque no cabemos en él.Lo increíble es la permanencia del yo en todos esos cuerpos sucesivos. El yo de ahora no es el yo del que leía hace años este mismo libro, pero guardo memoria de ambos (del yo y del libro). La vida es una novela de terror de Stephen King: está mal escrita, pero da mucho miedo.

Juan José